Clarin

Lunes 3.4.2023

BUENOS AIRES, ARGENTINA - PRECIO: \$ 350,00

## Héctor Alterio La despedida de un grande

A los 93, y con "A Buenos Aires", un espectáculo de poesía y tango, dirá adiós a los escenarios porteños. P. 38



Lo abuchearon en París, perdió con Lyon y su futuro no está claro. DEPORTIVO

Tema del día Desconcierto en la interna oficialista

# Con Massa debilitado, Cristina y La Cámpora buscan un nuevo candidato

Al oficialismo en estado de incertidumbre se suma la delicada situación económica que complica las aspiraciones del ministro Sergio Massa para convertirse en el candidato del Frente de Todos. Por esto Cristina Kirchnery

La Cámpora ya piensan en un Plan B. Distintas versiones hablan de la búsqueda de un "tapado", o un outsider, identificado con la vicepresidenta, bien considerado por los empresarios y no mayor de 55 años. Algunos portales cristinistas señalan que ni el gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, ni el ministro Wado de Pedro estarían entre los nombres que se barajan. No obstante, un sector del camporismo insiste con la candidatura de Cristina. P.3

BANCARIOS

#### El Gobierno exime de Ganancias a otro gremio ultra K

Presionado por Cristina, Sergio Massa liberó del pago del impuesto a una serie de adicionales que cobran los empleados bancarios. Regirá para ítems como viáticos, bonos por productividad, movilidad y vales alimentarios. Camioneros también consiguió beneficios. P.6

NEGOCIACIÓN POR LA DEUDA

#### El FMI baja en US\$2 mil millones la meta de reservas pero exige más ajuste

El organismo le reclamaba al Gobierno tener, para todo el año, US\$ 8.700 millones en el Central. Ahora la cifra bajó a US\$ 6.700 millones. Pero pide mayor baja de subsidios en tarifas, exige que el déficit fiscal no supere el 1,9% del PBI y que la moratoria previsional sólo sea para los más necesitados. P.13

#### Llega el dólar campo

Anuncian el miércoles cuál será el valor; incluye nuevos productos.

#### De la Editora

Silvia Fesquet

Cristina se obsesiona con el Norte y Alberto F. no encuentra la brújula P.2

P. 2

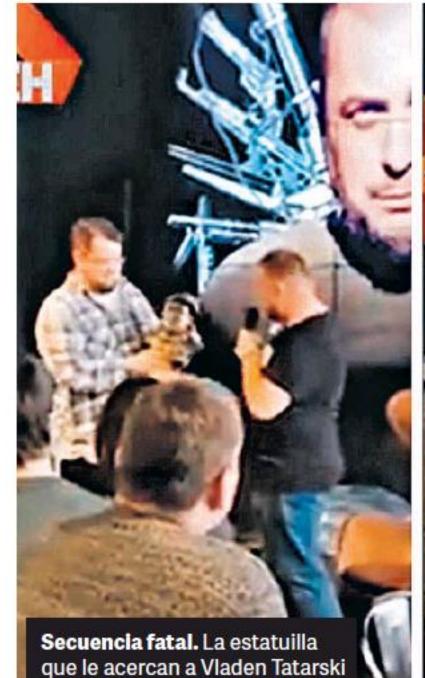

es la que lo matará al explotar.





#### Le dieron un trofeo y era una bomba

En un increíble atentado en una cafetería cerca del centro histórico de San Petersburgo, en Rusia, murió un bloguero prorruso y quedaron heridas 16 personas. Aparentemente una mujer fue quien llevó al lugar la estatuilla que contenía el explosivo. P.26

CHICOS EN RIESGO

#### Protocolos: qué falló en el caso de la beba muerta en la calle

Joselín, la beba de 3 meses que murió a metros de la Casa Rosada el viernes a la madrugada había nacido, junto a su hermana melliza, en el Hospital Argerich, de La Boca. Sus padres están en situación de calle y ya habían perdido la

tenencia de su hijo mayor, de 2 años. En estos casos, desde el hospital se debe dar aviso al programa Buenos Aires Presente y al Consejo de la Niñez. No está claro aún si la alerta se dio y en ese caso qué fue lo que no funcionó. P.30

DE LA EDITORA

# Cristina se obsesiona con el Norte y Alberto F. no encuentra la brújula





sfesquet@clarin.com

urante mucho tiempo, la Estrella del Norte o Estrella Polar era el principal medio de orientación con que contaban los navegantes una vez que el Sol se ocultaba y no había modo de ver el camino. Si se perdía el Norte, se perdía el rumbo. Con la embarcación a la deriva, el destino parecía inevitable. De allí la famosa expresión "perder el norte". Por estos lados, quienes llevan el timón de la Argentina 2023 han extraviado el norte hace rato, a despecho de estrellas o instrumentos, y a pesar de que este punto cardinal se haya convertido en uno de los caballitos de batalla de Cristina Kirchner, a falta de otras excusas para tapar errores, ineficiencias y desvaríos del Gobierno que integra.

Porque a pesar de todos sus esfuerzos por demostrar lo contrario, tanto lo integra que quedó a cargo de la Presidencia la semana pasada, durante el viaje de Alberto Fernández a República Dominicana y Estados Unidos, para su postergada cita con Joe Biden. En esa ocasión fue que la vicepresidenta volvió a menear uno de sus temas favoritos: la conspiración que, en sus palabras, viene desde allí.

La excusa fue un pedido del senador republicano Ted Cruz, ultraconservador muy cercano a Donald Trump, es decir, opositor al actual gobierno de Washington. Miembro del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos, Cruz presentó un proyecto de ley para investigar y sancionar a Cristina Kirchner a partir de la sentencia en la causa Vialidad: "(CFK) es una política profundamente corrupta que ha socavado el estado de derecho de Argentina y sus instituciones políticas", afirmó. Cristina aprovechóy se despachó con un "desde el Norte le llegan refuerzos al partido judicial y a Comodoro Py", agitando una vez más otro de sus caballitos de batalla: el lawfare.



Alberto y Cristina. El "aliado" de Joe Biden y la conspiración "del Norte".

Curioso cómo a veces surgen factores aglutinantes que "pegan" a los personajes supuestamente más insospechados. Aunque sin ponerle ese nombre, el ex presidente Donald Trump, primer ex mandatario en la historia de los Estados Unidos en ser procesado, menea fantasmas en el Poder Judicial de su país. Trump y Cristina hermanados por la conspiración de las togasy los birretes.

Mientras Cristina apuntaba al Norte una vez más-siendo presidenta ya había proferido un "Si me pasa algo, miren hacia el Norte", aludiendo a una "maniobra" de sectores concentrados para desestabilizar a su gobierno "con ayuda extranjera"- demostrando lo consecuente de sus obsesiones, saltaban por acá algunas alarmas, esta vez sí muy concretas.

El Indec difundió las cifras de la pobreza del segundo semestre del año pasado: 39,2%. O, dicho de otra manera, más de 18,6 millones de argentinos pobres. Un crecimiento de más de un millón de habitantes respecto de la medición del semestre anterior. Y bastante

Con el mismo entusiasmo con que le ofreció a Putin que el país fuera la puerta de entrada de Rusia en la región, Fernández dice en EE.UU.que es un "aliado absoluto" de Washington.

menos de lo que con toda seguridad, en medio de una inflación desbocada, arrojará el número del primer semestre de este año.

Hay por lo pronto algunos cálculos al respecto: según el Observatorio de la Deuda Social de la UCA, este año la pobreza llegará en el país a no menos del 45%, y en el GBA terminará afectando a la mitad de su población.

Claro que ante una realidad tan brutal siempre queda el recurso de negarla. Como

hizo el gobernador peronista de La Pampa, Sergio Ziliotto. Con un recurso digno del mejor de los realismos mágicos, o del peor de los gobiernos, descartó el índice oficial, del Indec, y creó uno propio, a medida. Hay que destacar que con el que inventó, bautizado Indice de Vulnerabilidad, le fue mucho mejor: para el Indec la pobreza entre los pampeanos es del 35%. Y, oh sorpresa, en su debut, para el indicador de Ziliotto fue 21 puntos menor: 15,1%.

La misma baja abrupta registró la indigencia: del 13,2% del Indec al 3,7% del índice del gobernador. No es la primera vez que Ziliotto logra destacarse. En plena pandemia patentó una de sus frases antológicas. A raíz de una marcha en la ciudad de Buenos Aires por las restricciones de la cuarentena obligatoria (y eso que todavía faltaba un mes para que se hiciera la fiestita en Olivos y bastante más para que trascendiera), el gobernador escupió: "A la Argentina que trabaja le sobran muchos porteños". Sin olvidar tampoco en pandemia la otra grieta: "Con Macri-dijo- estaríamos cavando fosas como Bolsonaro porque no alcanzarían las morgues ni los cementerios". Todo altamente constructivo.

Entre cifras, índices e interpretaciones, la realidad despabiló a unos y a otros con su cachetazo implacable: a metros de la Casa Rosada, donde vivía con sus padres y su hermanita melliza en situación de calle, murió una beba de 3 meses. La pobreza que no sabe de mediciones ni de indicadores amañados terminó con una vida que acababa de empezar. Drama sobre drama, a veces los porcentajes fríos se revelan con nombre y apellido.

Ante la sucesión de tragedias que el caso puso al descubierto (consumo de drogas, desempleo, falta de oportunidades, exclusión pura y dura, chicos en riesgo) la mayor preocupación de la política pasó por ver a qué jurisdicción había que tirarle la pelota. Es decir, si la culpa era de Ciudad o de Nación. De todo el resto, bien gracias.

Así de desubicados estamos. Como Alberto Fernández criticando a Patricia Bullrich y a Milei frente a Joe Biden. El hombre debe haber quedado tan desconcertado como cuando Fernández dijo allá, frente a los periodistas, que era un "aliado absoluto" de Washington después de haberle asegurado a Putin que quería que Argentina fuera la puerta de entrada de Rusia en la región. Eso sí, aquello fue con un timing envidiable: apenas veinte días antes de que las tropas rusas invadieran Ucrania. Parafraseando a Borges, Alberto F., incorregible.

Para cierre, la tranquilizadora frase de Oscar Parrilli, el ladero de Cristina, la que no es parte de la capitanía del barco: "Tenemos que evitar que se hunda el Titanic".

SEMÁFORO

Walter Schmidt wschmidt@clarin.com



Guillermo Lasso Presidente de Ecuador.



Decisión desesperada

Decretó el estado de excepción por 60 días en zonas azotadas por los narcos y la criminalidad. Los civiles podrán portar armas y salir a defenderse. EL MUNDO



Sergio Uñac Gobernador de San Juan.



Reelección complicada

La oposición en San Juan recurrirá a la Corte Suprema para impugnar su candidatura a gobernador. Consideran que ya cumplió tres periodos. EL PAIS

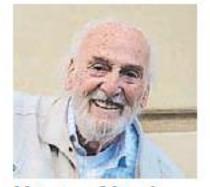

**Héctor Alterio** Actor.



#### Regreso

A sus 93 años, radicado en España desde 1975, retornó a Buenos Aires. Presentará desde el viernes un espectáculo de tango y de poesía. Su último adiós. SPOT

#### CRUCIGRAMA

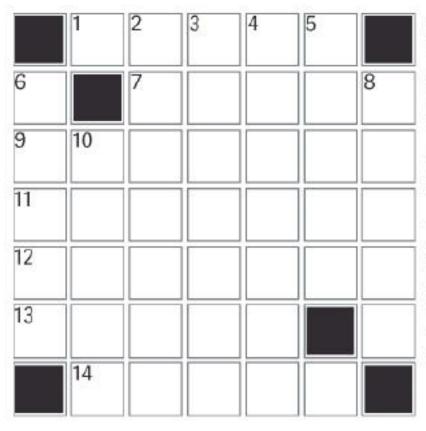

#### Horizontales

1. Procede, deriva. 7. Del sabor del vinagre. 9. Escarificador. 11. Imitará las acciones de otro procurando igualarle y aun excederle. 12. Aventar con el bieldo las mieses, legumbres, etc., para separar el grano. 13. Especie, género, calidad. 14. Zonzo.

#### Verticales

2. Viña. 3. Hagan callar. 4. Conjunto de los huevos o pajarillos de un nido (pl.). 5. Reverencia con sumo honor y respeto a un ser. 6. Limpiar y acicalar. 8. Elevaré oraciones. 10. La una y la otra, las dos.

VERTICALES: Majuelo, acallen, nidadas, adora, asear, oraré, ambas. HORIZONTALES: Emana, ácido, sajador, emulará, abeldar, ralea, sonso. Solución

TEMA DEL DÍA 3 LUNES 3 DE ABRIL DE 2023

#### La interna oficialista • El FdT, desconcertado



En secreto. Sergio Massa con Cristina Kirchner. La inflación, la pérdida de reservas y el alza de la pobreza le juegan en contra a la candidatura del ministro de Economía. AP

# Con Massa golpeado, Cristina y La Cámpora buscan un candidato para la presidencial

Con el peronismo en estado de incertidumbre, los próximos pasos de CFK siguen rodeados por un profundo hermetismo. Según versiones, la vice podría inclinarse por un "tapado".

El reloj corre y el desconcierto es total. Con la inflación en alza y Cristina Kirchner encerrada en el hermetismo habitual con el que toma sus decisiones, las versiones de este fin de semana que dieron cuenta de la hipótesis en torno a la posibilidad de que la ex presidenta pueda apelar a una figura outsider para la campaña electoral plagaron aún más de incertidumbre en estas horas al Frente de próximas semanas.

"No podemos contestar u opinar de todo lo que se escribe", respondieron ayer a Clarín cerca de la vicepresidenta después de que Santiago Fioriti en su columna en este diario, pero particularmente Horacio Verbitsky en su sitio El Cohete a La Luna, dejaran trascender que Cristina Kirchner podría apelar "a un dirigente no mucho mayor a los 55 años, de identificación indudable con ella, bien considerado ro de nula figuración pública en la lo rojo en general, y en el kirchneris- en Avellaneda, no contó con dema-

ronda de postulantes que ocupan a medios y opinadores".

Verbitsky, de estrechísima relación con el kirchnerismo, agrega: "Ni (Sergio) Massa, ni (Jorge Capitanich) 'Coqui', ni (Eduardo de Pedro) 'Wado'', en alusión a tres de los precandidatos que circulan desde hace meses en la danza de postulantes K.

El fragmento de la columna dominical del periodista circuló durante Todos, de cara a la definición de las por los principales empresarios pebuena parte del domingo en el círcuoficialmente hace algunas semanas

mo en particular, y contribuyó en ese sentido a la confusión que reina en la coalición de gobierno. Con Massa enfrascado en los sinsabores del programa económico, Axel Kicillof cerca de ser confirmado oficialmente como el candidato a buscar la reelección en Provincia, y De Pedro todavía en un estado de indefinición en torno a su futuro, la teoría del outsider aportó en estas horas un capítulo novedoso al Frente de Todos. Daniel Scioli. mientras tanto, busca posicionarse como el candidato de la Casa Rosada.

"Pescado podrido", "pavadas" y "operaciones" fueron algunas de las respuestas informales de un sector del kirchnerismo consultado por las versiones. Se lanzaron además nombres de figuras con características similares a las publicitadas en los trascendidos periodísticos. Nada serio: por ejemplo, un empresario exitoso de buena llegada a la vicepresidenta. Puras especulaciones, producto del estado de incertidumbre que atraviesa al peronismo. Es que el FdT está expectante por lo que decida Cristina en las próximas semanas. En ese contexto, y a pesar del quiebre, se reconocen puertas adentro señales de una tibia distensión de cara a la definición de la estrategia electoral.

En el entorno de la ex presidenta hay señales contradictorias. Un sector todavía sostiene que puede rever la decisión anunciada a fines del año pasado de no ser candidata "a nada". Pero otro sector remarca que no hay ninguna posibilidad de que desdiga. El plenario de este sábado en Chaco, el segundo del operativo inaugurado siadas figuras de peso: viajaron Mario Secco, Carlos Castagnetto y Roberto Baradel, entre otros. No fue ningún referente de peso de La Cámpora. Ni siguiera Andrés Larroque, uno de los principales promotores de esos encuentros.

El sábado, la agrupación fundada por Máximo Kirchner publicitó un duro comunicado titulado "El FMI es pobreza" con airadas críticas al organismo y una creciente preocupación por las cifras de la pobreza y la indigencia oficializadas en la semana. Fue horas después de la vuelta de Massa al país y sus reuniones con el staff del Fondo Monetario. Ayer La Cámpora difundió otro comunicado, donde le apuntó a la renegociación con el Fondo (ver página 4).

Lo cierto es que, a diferencia de la gestión de Martín Guzmán, desde La Cámpora hay un extremo cuidado en el cuestionamiento a Massa. Para el kirchnerismo, la opción Massa todavía sigue vigente. Es una de las propuestas que Cristina Kirchner aún tiene sobre la mesa junto a la eventual postulación de "Wado" De Pedro.

En algun momento incluso circuló una versión singular, supuestamente avalada por la vice: que Facundo Manes podía acompañar a Massa en una fórmula. El trascendido, por lo alocado, se esfumó rápidamente.

La versión del outsider descolocó tanto a los K como al entorno presidencial: dos colaboradores de Alberto Fernández se mostraron sorprendidos. Aunque ninguno descartó la opción "disruptiva" con la que Cristina podría llegar a sorprender como ya lo hizo en el 2019 cuando se inclinó por el Presidente.

pressreader PressReader.com +1 604 278 4604

4 TEMA DEL DÍA LUNES 3 DE ABRIL DE 2023

La interna oficialista • Reordenamiento en la organización kirchnerista

**ELECCIONES 2023** 

# La Cámpora pone en juego intendencias, legisladores y la banca de Máximo K.

La agrupación se juega su futuro en Provincia. Los principales nombres y las variantes que se manejan.

#### Federico Mayol fmayol@clarin.com

En la "madre de todas las batallas", como señala el sistema político a la provincia de Buenos Aires por su fenomenal incidencia en el tablero electoral (casi 38% del total), La Cámpora pondrá en juego este año no sólo la banca de su fundador, el diputado Máximo Kirchner, sino también dos intendencias - una de ellas en el corazón del conurbano- y más de una docena de legisladores nacionales y provinciales.

Se trata de los territorios y los dirigentes puros de la agrupación liderada por Kirchner, que atraviesa un proceso de reordenamiento interno no exento de las tensiones que se apoderaron desde hace tiempo del Frente de Todos y que tiene en la Provincia su principal base de sustentación en alianza con un sector de los intendentes del conurbano, conducidos por Martín Insaurralde.

No fue casual, en ese sentido, el operativo lanzado en los últimos meses desde esas usinas para impulsar a Axel Kicillof a una eventual candidatura nacional.

Para despejar el despacho de la calle 6 y la avenida 51, en La Plata, para un referente de ese sector. No hubo caso: la búsqueda de reelección del gobernador, que lidera las encuestas, es un hecho.

En ese contexto, y en medio de una crisis política interna que presenta dos particularidades para el FdT -la posibilidad cierta de que el PJ no consiga la reelección y un liderazgo escuálido del presidente Alberto Fernández-, La Cámpora deberá este año revalidar títulos.

En el esquema de la agrupación, Quilmes es una cucarda central. Mayra Mendoza, la intendenta, muy cercana a Kirchner, es una de las principales referentes. En el inicio de la gestión, pandemia mediante, le costó hacer pie. Después aseguran que repuntó: "Tenemos la mejor expectativa, se valora la gestión más alla de la situación económica", dicen en el entorno de la ex diputada. A su favor, en Quilmes, la popularidad de Cristina Kirchner es altísima. Por eso el operativo clamor para que revea su decisión cobra sentido en el seno de la agrupación. También la postulación de Kicillof: el gobernador también conserva altos niveles de aprobación.

#### Fin de mandatos



Máximo Kirchner

Se le vence el mandato de diputado. ¿Buscará una banca en el Senado?



Mayra Mendoza

La intendenta buscará ser reelecta en Quilmes; el FdT cayó allí en 2021.



Juan Ustarroz

El intendente camporista de Mercedes también buscará otro mandato.



Rodolfo Tailhade

Al diputado, operador judicial K, se le vence el mandato este año.



Lucía Cámpora

La secretaria general camporista finaliza su mandato de legisladora.



E. González Santalla

Senador bonaerense cercano al hijo de la vice. Se le vence el mandato.

Quilmes las elecciones de medio término frente a Martiniano Molina. ahora enredado en la interna entre Horacio Rodríguez Larreta y Patricia

Bullrich.

En el distrito existe la misma inquietud que se desparrama por todo el conurbano, y que explica la insistente ofensiva K para desactivar cuanto antes la eventual postulación del Presidente: la imagen de Fernández está por el piso en el Gran Buenos Aires. "Alberto nos lleva a una derrota histórica", resaltan fuentes de la organización.

Mercedes es el otro municipio camporista de la Provincia que, a menos que se produzca una catástrofe electoral, seguirá en manos de la organización. Está administrado por Juan Ustarroz, un apellido relevante en "la orga": su hermano Gerónimo es el representante del Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura y es uno de los asesores jurídicos de la ex Presidenta.

Es un distrito con muchísima menos incidencia electoral que Quilmes, pero aporta un marcado componen-En el 2021, el kirchnerismo ganó en **te emocional**: se convirtió con el

#### DICE QUE EL FONDO NO FLEXIBILIZÓ LAS METAS DEL DÉFICIT FISCAL

#### La "orga" cuestiona la negociación con el FMI

En un comunicado distribuido a través de sus redes sociales por los 41 años de la Guerra de Malvinas, La Cámpora homenajeó a los caídos y veteranos pero además volvió a cuestionar el acuerdo con el Fondo. El texto, titulado "Fuera ingleses de Malvinas, fuera FMI de Argentina", sostiene en su tramo final:

Actualmente, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Economía, se encuentra negociando con el FMI las metas del acuerdo debido al impacto que tuvo la seguía más importante en los últimos 60 años en nuestro país. Sin embargo, aunque el Fondo accedió a flexibilizar la meta de reservas del Banco Central, no lo hizo así con las metas del déficit fiscal, presionando una vez más a nuestro país en busca de ajustar en los más débiles e impidiendo nuestro desarrollo. Y sigue: "Vamos a necesitar que los dirigentes políticos en la Argentina estén unidos todos juntos frente a nuestro principal desafío que va a ser revisar ese acuerdo, no para no pagar, sino para que nos dejen crecer', sostuvo Cristina el pasado 10 de marzo. Por los y las que dieron su vida por esta Patria y por los que vendrán, defender la soberanía de forma integral es nuestra obligación.

El comunicado, en el que se recuerda que Máximo Kirchner renunció a la jefatura del bloque del FdT de Diputados en desacuerdo con las negociaciones con el Fondo, también sostiene que "el FMI busca disciplinar a decenas de países, especialmente en Latinoamérica, con acciones que apuntan a garantizar la hegemonía de Estados Unidos".

tiempo en uno de los refugios del cristinismo. La vicepresidenta pasó largos días allí, en los campos familiares de los Ustarroz, después del intento de asesinato de septiembre pasado. Kicillof también utilizó el lugar para despejarse. Son los pagos, además, de Eduardo "Wado" de Pedro. Cuando visitó la Argentina antes de volver a la Presidencia, Lula da Silva fue otro de los visitantes ilustres.

Como en Quilmes, el kirchnerismo perdió hace dos años las elecciones de medio término. Noelia Ruiz, apadrinada por Rodríguez Larreta y Diego Santilli, se estableció como referente del distrito. En el 2019 habían ganado Mauricio Macri y María Eugenia Vidal, pero Ustarroz se impuso en la intendencia.

"Primero hay que ordenar lo nacional, después los distritos", explicó a este diario un dirigente de La Cámpora. Se refiere a aquellos distritos en los que la organización aún no hizo pie, y a la necesidad de que se despeje la incertidumbre por las candidaturas presidenciales -de ahí la insistencia en torno al Presidente, la inquietud por el futuro de Sergio Massa y la ratificación de Cristina Kirchnerpara después sí abocarse, por ejemplo, al armado de las listas.

En ese metié, tanto la vicepresidenta como el ministro de Economía, Kicillof y el jefe de La Cámpora, estarán sentados en la mesa de negociaciones.

El albertismo, según circula, no tendrá ninguna silla. Dicen que Victoria Tolosa Paz es la única con expectativas. Su marido, Enrique "Pepe" Albistur, tiene buen vínculo con el camporismo y el cristinismo.

En ese sentido, el futuro de Máximo Kirchner todavía es desconocido. El año pasado, tras su renuncia a la jefatura del bloque en Diputados, trascendió que el jefe del PJ bonaerense podía buscar refugio político en Santa Cruz. La versión después se esfumó a medida que su interés por la provincia de Buenos Aires fue in crescendo. Se menciona la posibilidad de que busque renovar la banca en Diputados, pero surge la opción del Senado.

Además de Kirchner hay otros tres diputados nacionales, entre ellos Rodolfo Tailhade, a los que se les vencen las bancas. En el caso de la Legislatura provincial, hay al menos seis diputados puros tienen que renovar, más otros dos que están alineados con Andrés "El Cuervo" Larroque, el ex secretario general de la agrupación. A su sucesora, Lucía Cámpora, también se le vence el mandato pero en la Legislatura porteña.

En el caso del Senado bonaerense, son tres los dirigentes a los que se les termina el mandato. Entre ellos, Emmanuel González Santalla, de Avellaneda-Jorge Ferraresi nunca lo quiso cerca-, uno de los dirigentes más cercanos a Máximo Kirchner junto a Martín Rodríguez y Facundo Tignanelli. Tignanelli es uno de los principales armadores políticos del jefe de La Cámpora en territorio provincial. Y el causante, según un sector, de algunos malhumores y deserciones.

El futuro de La Cámpora es una incógnita. Tanto como el resto de la coalición, que navega en aguas incier-

pressreader

PRINTED AND DISTRIBUTED BY PRESSREADER PressReader.com +1 604 278 4604 TEMA DEL DÍA | 5

HOMENAJE A LOS CAÍDOS

# En pleno acto por la Guerra de Malvinas, Alberto F. criticó la gestión de Macri y a Bullrich

El Presidente cuestionó el acuerdo con el Reino Unido de 2016. Además le apuntó a la precandidata del PRO.

Alberto Fernández criticó a Patricia Bullrich y a la gestión de Mauricio Macri durante un acto en el partido bonaerense de Almirante Brown en conmemoración del Día del Veterano y la Veterana y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, al cumplirse 41 años del comienzo de la contienda.

El Presidente cuestionó el pacto del gobierno de Cambiemos, al que calificó de "vergonzoso", que permitía al Reino Unido tener vuelos continen-



Homenaje. Alberto Fernández ayer en el acto en Almirante Brown.

tales para unir el país con las islas y a la explotación del espacio marítimo circundante: "Desde que llegamos con Santiago (Cafiero) estamos trabajando para desarmar ese acuerdo y poco a poco lo fuimos desarmando y hace poco dijimos 'ese acuerdo no existe más' y los ingleses no tienen derecho ni a volar al continente cuando quieran ni a explotar las aguas argentinas cuando se les de la gana".

La referencia es a la notificación que el gobierno argentino le envió al canciller británico sobre el fin el fin del "pacto Foradori-Ducan", que fue firmado en 2016 y el cual buscaba mejorar la relación bilateral y "remover todos los obstáculos que limitan el crecimiento económico y el desarrollo sustentable de las Islas Malvinas".

Además, apuntó a la titular del PRO y precandidata presidencial, quien en 2021 protagonizó una polémica en una entrevista sobre las negociaciones del Gobierno con el laboratorio Pfizer cuando, al pasar, sugirió que, a cambio de las vacunas, se le "podrían haber dado las Islas Malvinas", lo que generó tal malestar que Bullrich debió rectificarse.

"Hubo alguien que quiere ser presidenta ahora que se animo a decir: 'Para qué vamos a discutir las islas Malvinas para que nos sirven, si se quieren quedar con las Islas Malvinas, que se queden con las Malvinas'. Hay que hacer memoria", señaló.

#### USHUAIA

#### Llamado de Taiana a "romper con la desmalvinización"

El ministro de Defensa, Jorge Taiana, aseguró ayer que "la zona de Paz en el Atlántico Sur será una realidad efectiva y duradera cuando el Reino Unido se retire de nuestras islas", y llamó a "romper con la desmalvinización", al hablar en Ushuaía en el acto por el 41° aniversario del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

Taiana viajó a Tierra del Fuego para la conmemoración, a 41 años de la guerra. En la madrugada de ayer acompañó a veteranos y a familiares de los caídos en la tradicional "Vigilia por Malvinas" que se llevó a cabo en la ciudad de Río Grande. Luego se trasladó hacia Ushuaia donde participó del acto central. Allí remarcó que durante mucho tiempo "sectores políticos intentaron desmalvinizar, para que el reclamo sobre la soberanía no sea una prioridad diplomática". Del acto participaron los jefes militares.



### **EL PAÍS**

#### El conflicto social • Inflación y salarios



Alivio. El ministro de Economía habilitó la excepción para los bancarios que abre la puerta al reclamo de otros gremios.

# Sergio Massa benefició a un sindicato K con nuevas excepciones en Ganancias

A pedido de Palazzo, muy cercano a Cristina Kirchner, eximió del impuesto varios adicionales del convenio bancario. Más gremios presionan por el mismo beneficio.

#### Elizabeth Peger epeger@clarin.com

En una decisión que abre la puerta para que otros gremios reclamen el mismo beneficio para sus respectivas actividades, el Ministerio de Economía, comandado por Sergio Massa, habilitó la excepción del pago del impuesto a las Ganancias para una serie de adicionales de convenio que cobran los bancarios, lo que en la práctica implicará un aumento directo del salario de bolsillo de esos trabajadores.

lazzo, el jefe de La Bancaria y uno de los gremialistas más cercanos a la vicepresidenta Cristina Kirchner, se inscribe en medio de la fuerte presión sindical para incorporar a los acuerdos paritarios una compensación por los descuentos por efecto del impuesto, ante la falta de avances de una legislación que resuelva los reclamos y las demoras para actualizar el piso salarial que determina el alcance del tributo.

El nuevo beneficio para los bancarios, que semanas atrás ya habían convenido en su propia paritaria una La medida, que constituye un claro dirigente Sergio Pacias de hasta \$ 450.000, quedó contividad, el bono por participación en cias de hasta \$ 450.000, quedó contividad, el bono por participación en podrán deducir de Ganancias hasta bonos, entre otros.

sagrado en un dictamen vinculante de la Subsecretaría de Ingresos Públicos (SSIP), que se encuentra bajo la órbita de Massa, tras una presentación conjunta realizada por el gremio bancario y las cámaras empresarias de Abappra, ABA, ADEBA y el Banco Central.

De acuerdo con el dictamen oficial al que accedió Clarín, el organismo habilitó la excepción del tributo en seis adicionales de convenio en hasta el 40% de la ganancia no imponible por cada uno y de manera individual. Los adicionales que quedaron

las ganancias del sistema financiero (ROE), el suplemento por fallo de caja, y los pagos por viáticos, gastos de movilidad y vales alimentarios. Adicionalmente, la Subsecretaría de Ingresos Públicos también exceptuó de Ganancias la gratificación extraordinaria que el gremio acordó con los bancos en la última paritaria a modo de compensación por los descuentos del impuesto por un monto que va de los \$50.000 y hasta \$450.000.

Desde el sindicato bancario explicaron que a partir del dictamen, por cada uno de los adicionales de con-

un tope anual de \$ 180.673,28, totalizando una deducción máxima de \$ 1.084.039,68. Ello, según el gremio, "permitirá aliviar considerablemente el impacto del impuesto sobre nuestros salarios, reduciendo la carga tributaria y aumentando nuestro poder adquisitivo".

Ya con el bono compensatorio acordado en la paritaria la mitad de los trabajadores de la actividad dejó de tributar por Ganancias mientras que para la otra mitad el impacto de los descuentos se redujo en promedio en un 50%. Con la nueva medida, el alivio será mayor.

Pero el impacto real de la decisión oficial puede ser aún más significativo y exceder ampliamente el ámbito del sector bancario. "Este dictamen podrá ser utilizado también por todos los trabajadores y trabajadoras de distintas actividades", advirtió el propio sindicato de Palazzo. Ocurre que, a excepción de los pagos específicos por condiciones laborales del sector bancario, parte de los adicionales exceptuados por el organismo dependiente de Massa, como los casos de bonos por productividad, viáticos, movilidad o vales alimentarios, son comunes a otras actividades. que podrían ampararse en el dictamen para reclamar para sus representados un beneficio similar.

Las excepciones del impuesto logradas por los bancarios se suman a las conseguidas previamente por otros gremios, como los petroleros patagónicos o los camioneros de Hugo Moyano. En esos casos los beneficios fueron incorporados en el Presupuesto sancionado oportunamente por el Congreso. Ahora, con el antecedente bancario, otras actividades podrían solicitar las mismas excepciones a través de una consulta vinculante y sin necesidad de que el beneficio requiera de la aprobación legislativa.

El creciente impacto de Ganancias sobre los salarios se convirtió en un elemento central en el marco de la nueva ronda de paritarias, más allá de la discusión del porcentaje de incremento salarial y la decisión sindical de avanzar en acuerdos de corto plazo (trimestrales) para evitar perder terreno frente a la inflación.

Por ello tras la inédita compensación que negoció Palazzo, diversos gremios decidieron avanzar con un reclamo similar. Semanas atrás y también con la venia de Massa, el sindicato de mecánicos de Smata acordó con la automotriz Toyota la excepción de Ganancias de los adicionales por horas extras y trabajo de feriados, en un esquema que el gremio planea extender a otras terminales.

En la industria de la alimentación. a su vez, representantes empresarios y sindicales acordaron la semana pasada reclamar conjuntamente al Gobierno nuevas medidas para limitar los descuentos de Ganancias sobre los salarios. También los gremios del transporte redoblaron la presión por una legislación o medida específica que deje exentos del tributo adicionales como horas extras, viáticos o PROYECTO EN EL SENADO

# El kirchnerismo vuelve a presionar a Alberto y a Massa con el ingreso extraordinario

El aumento de la pobreza y el caso de la beba muerta en las puertas de la Rosada reactivaron la iniciativa.

Gustavo Berón gberon@clarin.com

Casi como una reacción sine qua non frente a los últimos datos de la pobreza y al caso de la beba muerta en las puertas de la Casa Rosada, el kirchnerismo quiere desempolvar un proyecto que tiene cajoneado en el Senado y al que recurre para presionar tanto a Alberto Fernández como a Sergio Massa frente a los números de la indigencia.

Fuentes parlamentarias confirmaron a Clarín que se retomaron los contactos entre la senadora ultra K Juliana di Tullio y los diputados del Frente de Todos que responden a Juan Grabois para volver a la cargar con el proyecto de ingreso extraordinario, que estuvo varias veces cerca de ser llevado al recinto, aunque nunca se terminó de materializar.

La propia Cristina Kirchner ya había puesto contra las cuerdas a Sergio Massa el año pasado cuando le pidió "diseñar un instrumento que refuerce la seguridad alimentaria en materia de indigencia". Fue cuando la pobreza estaba en el 36,5 % y la indigencia se ubicaba en el 8,8 %.

Pero tras confirmarse esta semana que la pobreza se ubicó en el 39,2% y la indigencia en el 8,1%, Di Tullio envió mensajes a los representantes del partido de Grabois, quien también volvió a reclamar la aprobación del salario básico universal, una propuesta que impulsan en el Congreso por los diputados Itaí Hagman, Natalia Zaracho y Federico Fagioli.

"De haberse aprobado el proyecto de Refuerzo de Ingresos que elaboramos con Di Tullio cuyo costo fiscal era apenas el 0,31% del PBI, la indigencia hubiera sido un 64,9% menor conforme a la Oficina de Presupuesto del Congreso; pero evidentemente las prioridades fueron otras", se queió Grabois a través de su cuenta en Twitter.

Pero la propuesta de Di Tullio tiene algunas diferencias con el salario básico universal que presentaron en Diputados. El "refuerzo de ingresos" que promueve la senadora K apunta a que se garantice el acceso a una adecuada alimentación de las personas que se encuentren en situación de

"extrema vulnerabilidad".

Este subsidio está previsto para las mujeres de entre 25 y 59 años y los varones entre 25 y 64 años, uno de los puntos que todavía no se terminó de negociar con los legisladores de Grabois, que exigen que se incluya a los más jóvenes y el límite sea de los 18 años en ambos casos.

El refuerzo impulsado a través del proyecto de Di Tullio prevé un monto igual al valor de la Canasta Básica Alimentaria de un adulto, que está por encima de los \$21.000. La prestación es por un año y podrá ser nuevamente solicitada, según se puntualizó en la propuesta.

En los fundamentos del proyecto, que tuvo giro a la Comisión de Trabajo y Previsión Social-presidida por la senadora ultra-, se resaltó que mientras se aborda la agenda de temas de mediano y largo plazo, "una parte de la población requiere de medidas urgentes que no pueden esperar a resolver los indicadores macroeconómicos".

Está claro que este proyecto es utilizado por el kirchnerismo para presionar al Gobierno y puntualmente a Sergio Massa para que atienda a los sectores que están sumergidos en la indigencia.

Sin embargo, ahora el kirchneris-



mo tiene más complejo el panorama para avanzar con este proyecto aunque cuente con el respaldo de la vicepresidenta. Primero porque no contaría con el apoyo de Juntos por el Cambio, que ya cuestionó la iniciativa por la falta de financiamiento.

Además, el kirchnerismo ya no tiene asegurado el quórum tras la fractura del Frente de Todos y la confor-

mación de Unidad Federal, con cuatro senadores que rompieron y formaron bancada de cinco, sumando a la cordobesa Alejandra Vigo.

Algo que tuvo su primer efecto en la frustrada sesión de la Cámara alta del jueves pasado, que terminó en medio de un escándalo con gritos e insultos por cuestiones reglamentarias.



**EL VALOR** DE LA PALABRA.





#### INCUMPLIMIENTO A LA LEY DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR

Impónese sanción de multa por la suma de PESOS DOS MILLONES QUINIENTOS MIL (\$2.500.000) a la firma ARTE GRÁFICO EDITORIAL ARGENTINO S.A., C.U.I.T. N° 30-50012415-2, por infracción a los Artículos 7° de la Ley N° 24.240 y sus modificatorias, y 7° del Decreto N° 1.798 de fecha 13 de octubre de 1.994, reglamentario de la citada ley, por no incluir en la pieza publicitaria el plazo de vigencia de la oferta allí publicitada; a los Artículos 4° y 8° de la Ley N° 24.240 y sus modificatorias, por contener su publicidad una leyenda que viola el deber de información e intenta evadir la obligación de cumplimiento de los términos del contrato de consumo; y al punto iii) del inciso a) del Artículo 5° de la Resolución N° 915/17 de la SECRETARÍA DE COMERCIO del ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN y su modificatoria, por no informar el país de origen de los productos ofertados, conforme lo expuesto en los considerandos de la presente disposición. Autoridad firmante: Lucila Bueti Piorno. Nro. de Disposición DI-2023-962-APN-SSADYC#MEC.



La pelea opositora • La disputa porteña

LA INTERNA EN LA CIUDAD

## Carrió cuestiona la candidatura de Jorge Macri y pide que vaya a la Justicia

Un tuit del jefe del bloque de la Coalición Cívica generó duros cruces en un chat de dirigentes del espacio.

Eduardo Paladini epaladini@clarin.com

Eran las 22.49 de este sábado, cuando el chat que comparten funcionarios y legisladores de Juntos por el Cambio en la Ciudad estalló por una nueva interna. Según pudo reconstruir Clarín, el ministro y precandidato a jefe de Gobierno Jorge Macri reenvió allí un tuit del titular del bloque de la Coalición Cívica en la Legislatura porteña, Facundo del Gaiso, donde el aliado de Elisa Carrió pedía certezas sobre si el primo del ex presidente podía postularse en la Ciudad.

"Esta situación se tiene que aclarar rápidamente para despejar dudas sobre la posibilidad de competir en la Ciudad sin riesgos de impugnación", decía el mensaje de Del Gaiso, adjuntando una nota de Clarín que recordaba un video de Jorge Macri, previo a la legislativa de 2021, donde, entre otras cosas, cuestionaba el salto de distrito de Diego Santilli a la Provincia.

"Estas cosas hay que pararlas inmediatamente, que esté claro si le dan las calidades para competir en la ciudad y no se discuta más . Y si no puede que lo digan rápidamente", escribió también el legislador de la CC, mientras retuiteaba unas imágenes donde un politólogo aseguraba que la candidatura del ex intendente de Vicente López en CABA está floja de papeles.

Según pudo reconstruir este diario, a las 22.49 del sábado, el propio Jorge Macri decidió abrir la pelea en

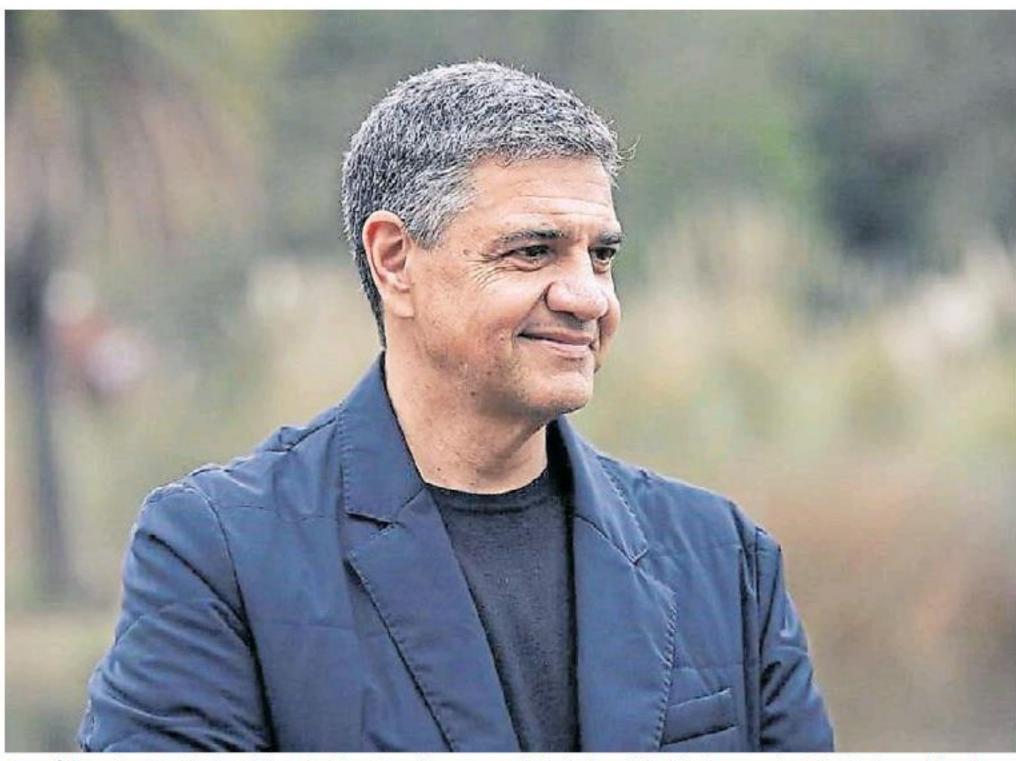

Candidato. La Coalición Cívica de Elisa Carrió pone en duda la legalidad de la postulación de Jorge Macri.

un chat donde conviven más de 20 dirigentes. Lo cruzó así: "Facundo, cuando quieras pongo a disposición del equipo de la CC toda la info que certifica que cumplo todos los requisitos para ser candidato. No te preocupes por eso. La gente decidirá. Abrazo".

Unos 10 minutos más tarde. Del Gaiso le contestó: "Yo no hago las operaciones, por eso digo que se aclare. Quizá lo más adecuado para evitar impugnaciones el 24 de junio sería que hagas una declaración de certeza en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad (TSJ). Abrazo".

El primo del ex presidente respondió rápido: "No hace falta. Con ese criterio todos los candidatos deberían hacerlo. Cada partido define a los candidatos habilitados. Pero quedate tranquilo que todo esté en regla".

Ya más cerca de la medianoche del mismo sábado, Del Gaiso subió la apuesta: "Bueno, el que dice eso es el TSJ, lo digo porque Adrián Pérez lo hizo en el 2011 y evitaría problemas, operaciones e impugnaciones. Pero es una decisión personal. Saludos, buen finde".

¿A qué se refería el legislador que responde a Carrió? A la presentación

que hizo hace más de 10 años el ex lilito Adrián Pérez, justo cuando pretendía postularse en la Ciudad. Tenía el aval de la jefa del espacio para pelear contra el macrismo. Pero surgieron dudas porque Pérez nació en Azul y entonces fue a la Justicia porteña. Un falló lo dejó afuera.

La pelea de fondo, Carrió/Larreta/Quirós vs. Macri/Macri

Lo potente de este cruce para la interna de Juntos por el Cambio es quiénes son los padrinos de los contendientes del chat. De un lado, la

mencionada Carrió, que tiene un acuerdo con Horacio Rodríguez Larreta en el distrito y que impulsa la candidatura del ministro de Salud. Fernán Quirós, con quien incluso Lilita se mostró en campaña.

La fundadora del ARI está de campaña en Córdoba y, consultada por Clarín, prefirió mantener el silencio. "Por la cuaresma", se justificó. Siguiendo con el lenguaje religioso, a este diario le consta que una impugnación de Jorge Macri para Carrió sería "una bendición".

La tercera candidata del PRO en carrera es la ministra de Educación, Soledad Acuña. Como María Eugenia Vidal a nivel nacional, ella insiste en que no se bajará hasta el final. Otras fuentes porteñas creen que no podrá sostener la presión e incluso la mencionan como posible complemento de fórmula (vice).

Del otro lado, están los primos Macri. El ex presidente y el ministro candidato. Mauricio ya dejó en claro que debe ser Jorge el postulantes porteño del PRO y se presume que parte de la negociación de su corrimiento, incluye que Larreta le despejaría el camino en la Ciudad. Pero Carrió no está de acuerdo.

"Es una conversación que se supone privada. Más allá de eso, estamos muy tranquilos con el tema de fondo. Jorge cumple con todos los requisitos para ser candidato a Jefe de Gobierno. Está habilitado, desde 2015 que tiene domicilio de residencia en Ciudad. Competiremos en la PASO y la gente decidirá quién es el mejor candidato de Juntos por el Cambio de cara a la elección general para elegir al futuro Jefe de Gobierno", respondieron en el equipo del ministro de Gobierno porteño.

Un tercer elemento sensible en la puja es la dupla radical Gerardo Morales (jefe del partido) y Martín Lousteau (candidato porteño), del tándem Larreta/Carrió. En la UCR pretenden que se vote con boletas separadas para jefe de Gobierno y así evitar el arrastre de los postulantes presidenciales, que son más fuertes en el PRO. O, en su defecto, que todos los candidatos porteños puedan colgarse de todas las listas de Juntos por el Cambio.

Le pelea está abierta. Y cada vez más caliente.

POLÉMICA POR LA BÚSQUEDA DE UN NUEVO MANDATO DEL GOBERNADOR PERONISTA

### La oposición en San Juan va a la Corte para impugnar la candidatura de Uñac

La oposición en San Juan recurrirá a la Corte Suprema de Justicia para impugnar la candidatura del gobernador Sergio Uñac.

La alianza electoral San Juan por Todos tomó la iniciativa de recurrir a la Justicia debido a la presentación para un nuevo mandato del actual gobernador provincial.

El argumento es que la Constitución sanjuanina establece que el gobernador y vice deben estar cuatro años en el poder y pueden ser reelegidos consecutivamente hasta dos veces.

"Por cuanto ha cumplido, según sostienen tres períodos constitucionales consecutivos en el desempeño de las magistraturas de vicegobernadory gobernador, que fue elegido vicegobernador por el período constitucional 2011-2015 y luego elegido gobernador en los dos períodos consecutivos siguientes (2015-2019 y 2019-2023)", expresaron en un la presentación judicial.

Allí agregan que "su eventual reelección redundaría en el ejercicio de



su cargo por un cuarto período, even- Uñac. Gobernador de San Juan.

to taxativamente prohibido por la norma".

En diciembre, Uñac logró aprobar en medio de una polémica una nueva ley de lemas, y luego ratificó que iría por su reelección como mandatario provincial.

"El próximo 14 de mayo me presentaré como candidato a Gobernador por nuestro San Juan. Es un honor, un orgullo y una responsabilidad inmensa. Ahora tenemos el desafío de consolidar el Modelo San Juan que no me pertenece a mí sino a todos los sanjuaninos", fue el mensaje en redes que publicó Uñac.

A casi un mes de la convocatoria a las urnas en San Juan, la oposición buscará por la vía del Poder Judicial impugnar la candidatura de Uñac e impedir que vaya por un nuevo man-

El punto de conflicto con la oposi-

ción era la interpretación del artículo 175 de la Constitución provincial: "El Gobernador y el Vicegobernador duran cuatro años en el ejercicio de sus funciones y pueden ser reelegidos consecutivamente hasta dos veces".

Hasta ahí la letra era clara, pero la oposición subrayaba varios impedimentos. Primero, que Uñac fue vicegobernador de José Luis Gioja -que incluso asumió la gobernación por cuatro meses tras el grave accidente en helicóptero del entonces gobernador-, por lo que está en su tercer mandato en el Ejecutivo provincial.

Pero además remarcaban como jurisprudencia el caso de otros dos gobernadores que antes fueron vicegobernadores e intentaron ir por un nuevo mandato apelando también a los artículos 175 de sus constituciones provinciales.

pressreader PressReader.com +1 604 278 4604

EL PAÍS | 9 LUNES 3 DE ABRIL DE 2023



En La Rural. El ex presidente Macri con su ex ministro de Agricultura, Luis Etchevehere, recorre la muestra Nuestros Caballos. GERMÁN ADRASTI

LA INTERNA OPOSITORA

# Macri rechaza desdoblar la elección porteña y avala el ingreso de Espert a Juntos

Se lo dijo a Clarín. El ex presidente juega fuerte a favor de su primo en la Ciudad. Otras definiciones.

Martín Bravo mbravo@clarin.com

Mauricio Macri desestimó la posibilidad de implementar en la Ciudad las "elecciones concurrentes", es decir la votación de las categorías nacionales separadas de los cargos porteños más allá de que los comicios se desarrollen el mismo día. El radical Martín Lousteau presiona por esa modalidad, para no competir en desventaja contra Jorge Macri, encaminado a quedar como único candidato del PRO.

Desde que anunció que este año no buscará su propio segundo tiempo, el ex presidente reforzó públicamente el respaldo a su primo en la disputa por la jefatura de Gobierno, decidido a jugar fuerte para evitar que el radicalismo le arrebate al PRO su bastión desde hace 14 años. Sin embargo, Macri se mostró conciliador al aceptar que Juntos por el Cambio tendrá que encontrar un mecanismo que contemple la situación de Lousteau.

"Eso nunca se hizo y ya estamos sobre el pucho", dijo a Clarín este domingo durante una recorrida por la muestra Nuestros Caballos, en La Rural. De ese modo desde su mirada le bajó el pulgar a la posibilidad de una suerte de desdoblamiento de las elecciones, como pretende el radicalismo, si en la Ciudad se separa la votación para presidente y diputados nacionales de las boletas para jefe de Gobierno y legisladores porteños.

Se trata de una facultad del alcalde de la Ciudad, y Horacio Rodríguez Larreta tiene tiempo hasta el 13 de abril para definirlo. Esa decisión será determinante en la interna de Juntos por el Cambio. Lousteau presiona por el modo "concurrente" para que los postulantes en la Capital no lleven la boleta de los candidatos a presidente y así disputar las PASO en "igualdad de condiciones" con Jorge Macri.

Más allá del fuerte respaldo a su primo, Macri aseguró que deberá explorarse una salida negociada para evitar tensiones y el riesgo de ruptura del espacio en la Ciudad.

"Hay que pensar cómo hacemos para mejorar las condiciones de todos y que se sientan cómodos", agregó mientras recorría la exposición con su hija Antonia, acompañado por Nicolás Pino-titular de la Sociedad Rural- y Luis Etchevehere, ex ministro de Agricultura durante su gestión.

Macri mantuvo la semana pasada una reunión con Lousteau, en la que

conversaron de ese tema. En caso de no separarse la elección nacional de la porteña, como alternativa en estudio aparece la posibilidad de que los candidatos a jefe de Gobierno puedan tener todas las boletas de los aspirantes a presidente. De ese modo Lousteau no quedaría en desventaja ante el mejor posicionamiento de Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich también está anotada María Eugenia Vidal- en relación con los radicales Facundo Manes y Gerardo Morales.

Ante la consulta de este diario sobre si será la alternativa de acuerdo, Macri no la descartó: "Puede ser". Una vez que confirmó que no irá por la presidencia, el camino comenzó a allanarse para que su primo Jorge quede como único candidato del PRO. Ya se bajó Emmanuel Ferrario y en el transcurso de este mes harían lo mismo los ministros Fernán Quirós y Soledad Acuña.

Al intendente de Vicente López le quedará la disputa con Lousteau y también superar la resistencia de Elisa Carrió, a favor del ministro de Salud porteño.

A su vez, a diferencia de la Ciudad, Macri considera que en la provincia de Buenos Aires no habría un único aspirante del PRO a suceder a Axel Kicillof. "Cada uno debería tener su candidato", opinó sobre los armados de los postulantes a la presidencia. En ese distrito Rodríguez Larreta impulsa a Diego Santilli, Bullrich camina con tres posibles (Néstor Grindetti, Joaquín de la Torre y Javier Iguacel) y Vidal con Cristian Ritondo.

En caso de que Vidal desista de sus aspiraciones, Bullrich también podria acordar con Ritondo. "Por suerte no me toca a mí", se mostró Macri aliviado por no tener que elegir quién será su candidato a gobernador, aunque como en otras cuestiones no estará al margen de las definiciones.

Como publicó Clarín, Macri recibió hace diez días a José Luis Espert, el diputado de Avanza Libertad que podría incorporarse como una pata liberal de Juntos por el Cambio.

"Ya tenemos referentes liberales como Ricardo López Murphy, pero sería bueno que se amplie", confirmó su aval a ese posible entendimiento. ¿Y Javier Milei? "Está siguiendo su camino, dejémoslo tranquilo", diferenció. ■

PRECANDIDATA PRESIDENCIAL

### Vidal lanzó mensajes a la interna de Juntos: "Yo goberné lugares dificiles"

Con Mauricio Macri fuera de la carrera, la interna opositora comienza de a poco a acomodarse. Y María Eugenia Vidal, a pesar de no lanzar su candidatura de manera formal, se anota en la lista de presidenciables y mandó mensajes ayer a los otros referentes del PRO, al destacar que tiene mayor experiencia de gestión gobernando lugares difíciles.

"La Argentina no resiste improvisaciones o que alguien venga a aprender en el cargo. Entre quienes



hemos crecido en el PRO yo siento Anotada. María Eugenia Vidal, ex gobernadora. JUANO TESONE

que (soy) la que ha gobernado lugares mas difíciles como la provincia de Buenos Aires, atravesando más crisis. De los que quedamos en esta vocación yo tengo esa ventaja", remarcó.

En ese sentido, destacó que siempre se sintió apoyada por Macri en sus decisiones, y que se presentaría a una candidatura solo en el caso de no ir contra él. "Siempre me sentí acompañada por él, fue quien me impulsó a ir por la provincia. Me alienta a seguir ese camino, no me importa lo que piensen otras personas de mi espacio, lo que mas me importa es lo que piensen los argentinos. Yo no lancé una candidatura presidencial, con mas humildad digo que estoy construyendo un camino", sostuvo.

"Tengo una experiencia de gobernar 17 millones de argentinos en provincia y 3 millones con Mauricio en cesitan", sostuvo Vidal.

la Ciudad, quiero poner eso a servicio de otros. No quiero ser parte de lo que critico, estamos discutiendo candidaturas y los argentinos están en una frecuencia más dolorosa, pobreza, inflación, ir a despedir hijos a Ezeiza", agregó en una entrevista en radio Rivadavia.

Vidal descartó que sea un problema la cantidad de nombres que hay dando vueltas hoy en Juntos, y habló de "reglas claras" para evitar el conflicto. "Reglas que eliminen la descalificación del otro, no usar su debilidad del otro, que se ordenen las discusiones y no haya que votar uno u otro. Que si todos firmamos sería una demostración de madurez, que la competencia nos hace mejores", dijo.

"El PRO tiene que estar abierto a discusiones, proponer el mejor camino, priorizar lo que argentinos ne-

PRINTED AND DISTRIBUTED BY PRESSREADER
PressReader.com +1 604 278 4604 pressreader

10 EL PAÍS LUNES 3 DE ABRIL DE 2023

#### La pelea opositora • En campaña

Preocupación por la economía. Macri y los presidenciables del PRO se reunieron de urgencia con Lacunza y Laspina. Las propuestas de dos de los principales rivales.

# La terapia de shock de Bullrich y las 100 horas clave de Rodríguez Larreta

#### Escenario

Walter Schmidt wschmidt@clarin.com

La declinación de Mauricio Macri a buscar un segundo mandato presidencial ordenó al PRO y prácticamente polarizó la campaña entre Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich. Si bien María Eugenia Vidal mantiene su aspiración presidencial, habrá que esperar a ver si esta coyuntura la reposiciona para tallar entre ambos o finalmente decide evitar esa carrera. Para lo cual, habrá que esperar a fines de abril, tal como lo anunció la ex gobernadora bonaerense.

Desde el entorno, tanto de Bullrich como de Larreta, aseguran que no cambiarán su campaña en el nuevo contexto. Sin embargo, la ex ministra de Seguridad busca permanentemente contrastar que si llega a la Presidencia ella tomará "la conducción del país" mientras que el perfil de Larreta es más de "conciliación", y afirma que ganará las PASO. En tanto el jefe de Gobierno porteño asegura que él representa "el laburo de 6 de la mañana a 10 de la noche", que con un "acuerdo amplio" dieron vuelta la Ciudad y que no lo verán envuelto en discusiones políticas.

Las diferencias políticas y de estilo entre ambos precandidatos también se dan en el terreno económico, pero hay muchas más coincidencias acerca de cómo encarar la difícil situación que el próximo gobierno, si es opositor, heredará del kirchnerismo.

"No se asusten, nosotros le vamos a poner una secuencia y una velocidad a las reformas estructurales que llamamos terapia de shock. No creemos que podamos ir generando esto a lo largo de un tiempo porque las consecuencias que vamos a tener van a ser la falta de confianza en la población y no vamos a poder. Y todos los factores de veto que tiene la Argentina van a venirse encima igual desde el primer día. Pero si hacemos las cosas más rápidas vamos a tener una confianza social que nos va a permitir avanzar", afirmó días atrás Bullrich. La escuchaba atenta un auditorio de la Fundación Libertad.

Allí prometía la salida inmediata del cepo para una rápida recuperación de la economía. Fiel a su estilo, advertía que "no tendremos un cambio económico sino dinamitando el actual régimen cambiario".

Sin hablar de shock, Larreta coincide con la necesidad de levantar el cepo lo más rápido que se pueda, y está



Rivales. Por ahora Larreta y Bullrich polarizan la pelea. Resta saber si también se sumará María Eugenia Vidal.

#### Coinciden en el rápido levantamiento del cepo, pero no en cuán drástica debe ser la medida.

te deberá poner en marcha un plan "desde el minuto uno", ya que "no va a tener 100 días, sino 100 horas para dar señales claras y contundentes que muestren cuál va a ser su impronta y el rumbo del país". "Se sale creciendo y generando trabajo", asegura en una reciente charla con vecinos. convencido que el próximo presiden- Apunta a obras de infraestructura,

gasoductos, ferrocarriles, y hasta imagina que "en seis años podemos duplicar la exportación". Cuestiona las "medidas superficiales" del gobierno de Alberto Fernández y reclama: "Setienen que tomar medidas concretas. Hablemos en serio".

Respecto al mercado laboral, Bullrich apunta a las indemnizaciones, a sacar todas las leyes que han quedado que solamente tienen multas que multiplican las indemnizaciones de las empresas y trabajando un modelo de un mínimo no imponible sobre la masa salarial de los trabajadores para generar una baja del costo laboral en la Argentina.

#### Planes sociales, entre convertirlos en seguro de desempleo y sacar el manejo a los piqueteros.

Larreta, por su parte, promueve terminar con la industria del juicio que ahoga a las Pymes y, también, crear nuevos esquemas de indemnización. Cree que el sistema laboral vigente tiene los incentivos invertidos, fomenta la ilegalidad y castiga a los que hacen bien las cosas, dejando afuera al 40% de los trabajadores.

Los planes sociales, que el Gobierno reparte entre un millón y medio de personas y que el kirchnerismo ha convertido en una estructura clientelística y de construcción de poder por parte de los dirigentes piqueteros que manejan cajas millonarias, también es una discusión que impacta en el duelo Larreta-Bullrich.

El jefe de Gobierno porteño suele decir que "el que dice que se pueden eliminar de un día para el otro, miente". Por eso apunta en primer lugar a cortar con la intermediación de organizaciones sociales y lograr que los planes sean directos, temporales y condicionados. Y poner el foco en la educación y capacitación de ese segmento social. "Potenciar Trabajo es un claro fracaso que no cumplió con su objetivo", aseguran en el larretismo.

La presidenta del PRO, en tanto, promete convertir los planes sociales en un seguro de desempleo, "para que quede claro que eso va a tener una temporalidad" y en cuatro años, un mandato, terminar con los planes sociales y revitalizar el empleo.

Bullrich también propone una fuerte rebaja de impuestos. Admite que no podrá ser desde el primer día porque se arranca de un 42% de presión impositiva pero sí que el objetivo será llevarla a entre 20 y 25 puntos, achicando el Estado sobre la economía.

Larreta considera que la primera etapa del plan estará enfocado en el equilibrio fiscal y en bajar la inflación, y que en una segunda etapa impulsará una baja de impuestos. Especialmente en todo lo relativo a lo productivo, por ejemplo, desgravando los nuevos empleos. Esto tiene costo fiscal cero porque son actividades que hoy, como no existen, no tributan.

El viernes pasado, sorprendió una reunión de urgencia de la que participaron Macri, Larreta, Bullrich y Vidal con los economistas Hernán Lacunza y Luciano Laspina. ¿El motivo? La preocupación económica de los referentes del PRO. Algunos de los presentes temen más complicaciones de las que esperaban uno o dos meses atrás, motivadas por la falta de dólares, la inflación y el aumento del gasto.

"Lamentablemente nada nuevo. Faltan dólares. El Gobierno adelanta ingresos y posterga deuda, empeorando las condiciones presentes y futuras", aseguró un allegado a uno de los participantes del encuentro.

El aumento de la pobreza, que hoy se ubica en torno al 41 o 42%, fue un duro golpe para el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Al punto que ambos se llamaron a silencio, así como su entorno, tras conocerse la muerte de una beba cuyos padres acampaban en una vereda lateral de la Casa Rosada.

Por el contrario, el cristinismo buscó despegarse de cualquier responsabilidad del caso, como lo ensayó la intendente de Quilmes, Mayra Mendoza, a través de Twitter. Pero nada dijeron acerca del índice de pobreza o de que el 54,6% de los jóvenes y niños viven en hogares pobres.

Tan ruidoso fue el silencio kirchnerista, que ni siquiera hubo margen para culpar a la pandemia, a la guerra en Ucrania o a la sequia.

EL PAÍS | 11 LUNES 3 DE ABRIL DE 2023

"PUDIMOS PELOTEAR LOS PROBLEMAS QUE TENEMOS", DIJO ALBERTO

# Fernández insólito, sobre su reunión con Biden: "Nos reíamos de Trump"

Al regresar de EE.UU. contó detalles de la charla con su par norteamericano. Y también sobre Putin.

En su regreso del viaje por los Estados Unidos, el presidente Alberto Fernández brindó una entrevista por streaming de YouTube en el programa "El Método Rebord", y dio detalles del encuentro con su par estadounidense, Joe Biden, en el que realizó una insólita confesión, a manera de chicana: "Nos reiamos de Donald Trump".

"Los dos tenemos una mala opinión de Trump", destacó sobre él y

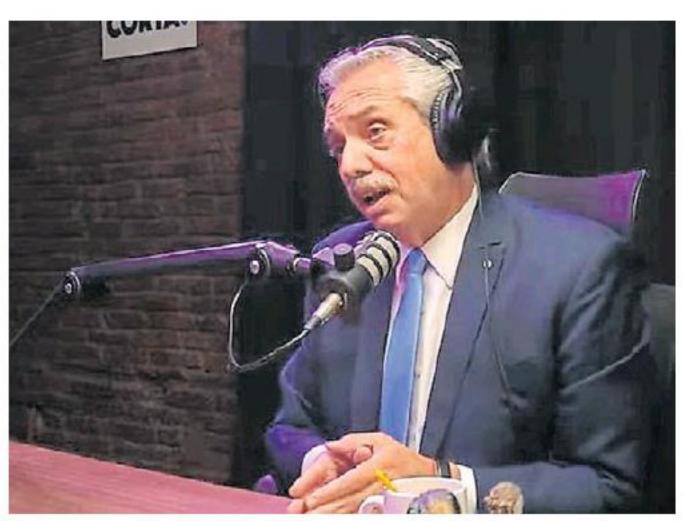

Polémicas definiciones. Las de Alberto F. en un programa por YouTube.

Joe Biden, en una inusual referencia poco diplomática. Además, dijo que la reunión fue "buena v muy necesaria". "Fue inusual", la calificó.

"Porque, generalmente, se limitan a una charla más o menos protocolar entre dos presidentes, pero yo le había planteado a Biden la primera vez que se suspendió por el Covid que tenía la necesidad de hablar claramente sobre lo que nos pasaba, lo que necesitábamos de Estados Unidos". relató el mandatario.

Además, opinó que esta reunión tuvo algo diferente a cualquier otra que Biden hay tenido con un presidente. "Es que tuvo un tiempo de hablar conmigo, y mucho tiempo de sentar a la plana mayor de su gobierno con la plana mayor del nuestro, y pelotear los problemas que tenemos. Y estuvimos así una hora y media".

"Siempre habíamos tenido charlas de cinco o diez minutos y algunas veces hablamos por teléfono", recordó.

"Biden es alguien que en su trato es muy afectuoso. Es un hombre llanoy simple. Transmite tranquilidad y afecto en su trato", definió a su par, con quien se comparó y dijo que siempre le repite lo mismo: "Dice que él y yo tenemos algo en común, que heredamos una economía desquiciada de quienes nos precedieron en el gobierno y que por eso me entiende muy bien".

"Creo que entiende lo que me pasa

porque a él le pasó lo mismo, y me lo recuerda cada vez que me ve. Eso sirve mucho, a nosotros nos ayuda mucho. Tiene muy claras las similitudes entre Macri y Trump; entiende perfectamente el vínculo que tuvieron y tienen", profundizó.

Y dijo que en este sentido "entiende perfectamente que la deuda que tiene Argentina fue una decisión de Trump para favorecer a su amigo Macri; eso lo tiene muy claro".

El presidente contó que Biden dio instrucciones para que se atiendan los problemas que le llevó a la mesa.

"Lo que nosotros planteamos es que tenemos un 2023 complicado porque la sequía nos generó un problema fiscal muy serio. Tenemos que pasar este año y para eso necesitamos el apoyo de los organismos internacionales de crédito: el FMI, el Banco Mundialy BID", enfatizó.

Luego pasó a hablar de otro presidente, el ruso Vladimir Putin. Recordó sus charlas antes y después de lanzada la guerra en Ucrania y se rió-literalmente- de que le haya mentido con que no iba a invadir el país. "Putin me escucha pero no me contesta", dijo sobre sus consejos hacia él.

"Con Putin tuve una reunión de tres horas a solas antes de que empezara la guerra. De las tres horas, 45 minutos finales él se dedicó a explicarme el problema que tenía con Ucrania", reseñó.

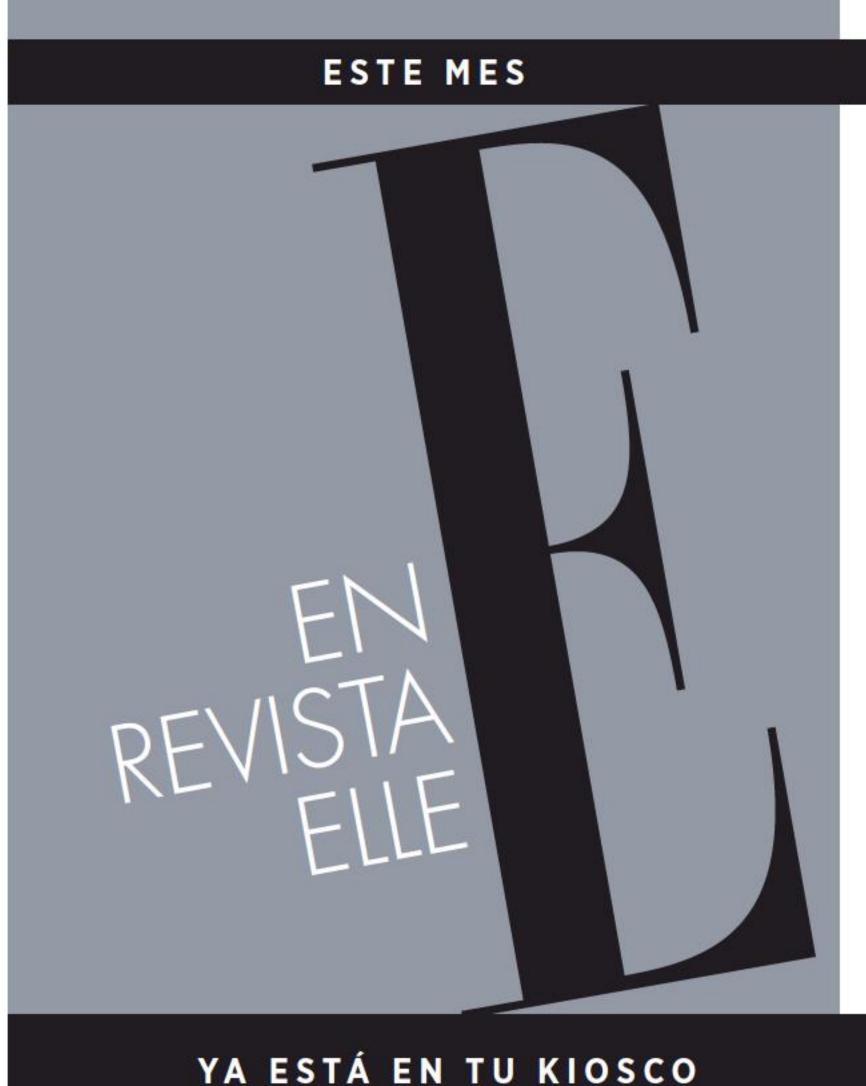





WWW.ELLE.COM.AR

12 | EL PAÍS

CLARIN
LUNES 3 DE ABRIL DE 2023



Seis años de cárcel. Cristina Kirchner al hacer su descargo en la causa Vialidad. Debe devolver además con sus cómplices \$ 84 mil millones.

LOS VÍNCULOS DE LA CORRUPCIÓN

# Un terreno en El Calafate, otro lazo que une a Cristina con Lázaro Báez

Es una propiedad aún en poder de la vice. Hay una investigación judicial en marcha por irregularidades.

Lucía Salinas lsalinas@clarin.com

Cristina Kirchner redujo los acuerdos comerciales millonarios con Lázaro Báez a "intercambio de prestaciones recíprocas", y negó ser socia del dueño del Grupo Austral. El Tribunal que la condenó habló de vínculos "espurios y de corrupción" que le permitieron un notable crecimiento patrimonial mientras "ordenaba el desvío de fondos a favor" del Grupo Austral. El extenso listado de operaciones comerciales incluye un emblemático terreno que un nuevo informe, muestra aún bajo la titulari-

dad de la vice.

Durante su alegato, el abogado Carlos Beraldi utilizó otra expresión para describir esos negocios que para los jueces exponen una contabilidad cruzada y al menos difusa. "Uno alquilaba y el otro pagaba", dijo Beraldi sobre los múltiples y millonarios acuerdos comerciales celebrados con la empresa que ganó 51 licitaciones viales y que tuvo como único cliente al Estado nacional entre 2003 y 2015.

Mientras Austral Construcciones se imponía en cuanta licitación se presentaba, la firma de Báez pagó sólo en concepto de alquileres 40 millones de pesos a los ex presidentes. Además, permutó un terreno tasado en 14,7 millones de pesos con la vicepresidenta y compró diez propiedades por 2 millones de dólares.

Para esos intercambios, el abogado de la vice tuvo otra definición: "No fueron retornos, fueron negocios privados". Los jueces que condenaron por corrupción a la vice, desecharon esa premisa.

El volumen de la evidencia respecto a los acuerdos comerciales "es realmente inmenso" evaluaron los jueces y añadieron que los "variopintos acuerdos que unieron a Báez y Fernández de Kirchner (compraventas de inmuebles, fideicomisos para

Se busca determinar si los 1.420 bienes de Báez fueron comprados en calidad de testaferro.

construcciones, permutas, préstamos dinerarios)", posibilitaron "el lucro que obtenía Fernández de Kirchner gracias a Báez resulta más que suficiente para explicar el montaje de semejante operación defraudatoria".

En ese extenso listado se encuentra el terreno que recibió Austral Construcciones tras una cesión realizada por Cristina Kirchner. Se trata del inmueble identificado como "Quinta Diez. A", ubicado en El Calafate. Por su parte, la ex presidenta, se comprometió a entregarle el 50% de un terreno ubicado en Punta Soberana a la constructora (identificado como fracción CCXXXXIII, Partida municipal C11-F000-422).

Esta permuta se concretó porque la constructora que hacia 2006 ya había ganado una importante cantidad de contratos viales, le entregó un terreno para que Cristina Kirchner amplíe su hotel boutique Los Sauces Casa Patagónica. En vez de pagar con dinero esa extensión de la propiedad, permutaron tierras.

El 11 de julio del año 2008 la vice, representada por su hijo Máximo Kirchner, transfirió a Austral, la titularidad del 50% del dominio.

Cuando en marzo de 2016 después de haber sido indagada por primera vez en la justicia federal, el juez Claudio Bonadio iba a disponer el primer embargo sobre el patrimonio de la ex presidenta, resolvió ceder todos sus bienes a sus hijos. Así, no tendría nada en su haber que pueda ser alcanzado por la medida judicial.

La decisión incluía la mitad de aquel terreno ubicado en Punta Soberana, valuado por el Tribunal de Tasación de la Nación en \$ 17.400.000.

Un reciente informe patrimonial ordenado por el fiscal Guillermo Marijuan en el marco de una causa por lavado de dinero en la que se encuentra imputada Cristina Kirchner y Lázaro Báez, expuso que sobre aquel emblemático terreno, "no se ha obtenido la escritura ni se han podido determinar los datos de escrituración". Se refiere al "número, escribano interviniente ni fecha".

En función del relevamiento de cincuenta propiedades que le pertenecen a Lázaro Báez, se solicitó al Registro de la Propiedad Inmueble de la provincia de Santa Cruz la información "real del inmueble con el fin de determinar la escritura mediante la cual se realizó el acto de adquisición del inmueble".

La documentación remitida a la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes de la Procuración General de la Nación, que colaboró con la fiscalía de Marijuan, indicó que el folio real del inmueble, muestra que "titular del bien es Cristina Fernández quien lo adquirió por compraventa por \$ 36.010,32", en 2007.

En el marco de la causa donde se busca determinar si los 1.420 bienes muebles e inmuebles que adquirió Báez, lo hizo a título personal o actuando como testaferro de la vice, se requirió este nuevo informe que corrobora las diversas operaciones cruzadas que se concretaron mientras Austral Construcciones se posicionaba como la principal adjudicataria de obra pública vial en el sur.

"Las irregularidades en esta operación incluye que la ex presidenta cedió a modo de pago un terreno que aún no tenía escriturado a su nombre", explicaron fuentes judiciales a Clarín. La permuta se hizo en 2006 y un año después Cristina Kirchner figuraba como titular del terreno que permutó. Lo que puede entenderse como una falta de culminación de la parte administrativa de la entrega del 50% de un terreno que figura bajo la titularidad de Austral Construcciones, muestra, indicaron fuentes judiciales, "algo ya demostrado en instancia de juicio oral, un vínculo comercial conveniente que construyó una economía cruzada donde a veces no quedaba claro dónde terminaba el patrimonio de uno y del otro".

#### Del dicho al hecho

Precandidato en Provincia

#### Pitrola acusó a Milei de "facho mentiroso"

Néstor Pitrola, del Partido Obrero y precandidato a gobernador de Buenos Aires, remarcó la necesidad de que el Frente de Izquierda dé "un mensaje claro de independencia política, tanto de Juntos como del FdT". Y cuestionó a Javier Milei por estar "entrando a los barrios donde hay mucha bronca popular con un discurso de facho mentiroso contra la casta política". Dijo que la izquierda debe "organizar" esa bronca.

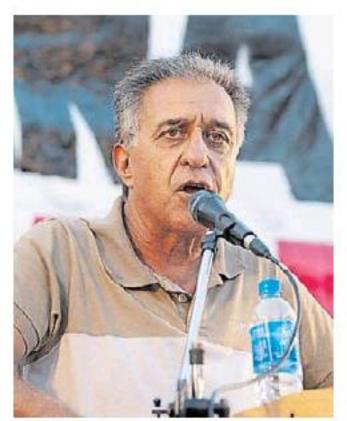

Izquierda. Néstor Pitrola.

Lucha contra el narcotráfico

#### Di Tullio, por el "anti doping" para todos

La senadora nacional kirchnerista Juliana di Tullio presentó un proyecto de ley de "coherencia de los funcionarios públicos en la lucha contra el narcotráfico", que establece la realización de examen antidoping a los representantes de los tres poderes del Estado. "No podemos decir una cosa y hacer otra", sostuvo. Desde los 90, este debate vuelve cada tanto en la política.

Elección de gobernador

#### Libertarios, sin candidato en Córdoba

A Javier Milei se le complica encontrar candidato competitivo en Córdoba para enfrentar las elecciones a gobernador, previstas para el 25 de junio. Pese a tener variados apoyos en el distrito, en las últimas horas el armador nacional del economista, Carlos Kikuchi, admitió que evalúan la posibilidad de "desistir" de presentar postulante para esa contienda.

pressreader

PRINTED AND DISTRIBUTED BY PRESSREADER PressReader.com +1 604 278 4604 CLARIN LUNES 3 DE ABRIL DE 2023



Documento. Kristalina Georgieva, jefa del FMI. Hoy se conocerá el staff report que enumera los detalles técnicos del programa.

MANTIENE LA META DEL DÉFICIT FISCAL DE 1,9%

# El FMI reduce en US\$ 2.000 millones la meta de las reservas y exige más ajuste

Pide mayor baja de subsidios en tarifas y que sea solo a los más necesitados la moratoria previsional.

WASHINGTON. CORRESPONSAL

Paula Lugones

plugones@clarin.com

Por el impacto de la sequía, el Fondo Monetario Internacional redujo en US\$ 3.600 millones la meta de reservas al 31 de marzo y a 2.000 millones para todo el 2023, según dijeron a Clarín fuentes de Economía, aunque el organismo recién publicará en las próximas horas un informe técnico con los montos exactos.

El directorio ejecutivo del organismo aprobó el viernes la cuarta revisión del programa con Argentina y
dio luz verde a un desembolso del
US\$5.400 millones. El sábado emitió
un comunicado en el que advertía al
Gobierno que se necesitan "políticas
más sólidas para salvaguardar la estabilidad del programa", junto con
otras advertencias.

El board tiene que publicar en las próximas horas el llamado staff report, donde se establecen detalles técnicos del programa y el camino seguir. El organismo dijo que las metas hasta diciembre del 2022 se habían cumplido y como consecuencia se concretaba el desembolso. Pero el panorama a futuro se ve más complicado y en ese marco bajaban la meta

El Gobierno debía tener en las arcas del Central para fines de marzo unos US\$ 5.500 millones.

de reservas, sin decir cuánto.

"La situación económica se ha vuelto más dificil desde principios de este año a la luz de la sequía cada vez más severa y los reveses políticos. Dada la magnitud del shock climático, se justifican algunos ajustes a la baja de los objetivos de acumulación de reservas, aunque ahora se necesita un paquete de políticas más sólido para salvaguardar la estabilidad y mantener el papel de anclaje del programa", habían dicho el sábado.

Según el programa original firmado el año pasado, el Gobierno debía tener en las arcas del Central para fines de marzo unos US\$ 5.500 millones; algo que asomaba imposible de cumplir porque se estima que las perdidas por la sequía serán de entre US\$15.000 y US\$20.000 millones o más.

Con una reducción de 3.600 millones a fines de marzo, el Gobierno vería un gran alivio en momentos en que hay escasa cosecha para liquidar y así solo deben atesorar 4.200 millones en las arcas. La acumulación se iría compensando a lo largo del año, pero con una disminución total de 2.000 millones a fines del 2023.

Hasta fin de año, Economía venía utilizando artilugios como el "dólar soja" para cumplir la meta, pero esto ya no alcanza. Con una meta de reservas más holgada, el Gobierno podrá enfrentar mejor la sequía y sus consecuencias sin precisar "waivers" y podrá evitar fuertes sobresaltos con el tipo de cambio en un año electoral.

En su visita a Washington el ministro Sergio Massa acordó con el Fondo medidas para intentar promover las exportaciones y acumular reservas porque el organismo no baja alegremente las metas: quiere ver un camino concreto para saber qué se hará en el futuro.

El Fondo ya advirtió en su comunicado -y lo ratificará en el staff reportsobre la necesidad de acelerar la qui-

#### LAS NUEVAS METAS

- El programa determina una reducción de la meta de reservas de US\$ 3.600 millones al 31 marzo 2023 en tanto que para el año se disminuyó en US\$ 2.000 millones.
- Anteriormente la meta de reservas al 31 de marzo era de US\$ 5.500 millones y para el año 8.700 millones, es decir que en marzo las reservas del BCRA deben ser de US\$ 1.900 millones y en el año de US\$ 6.700 millones.
- Debido a la sequía y al anticipo de exportaciones que hubo
  por "dólar soja", en marzo el
  agro liquidó solo 55 millones
  de dólares por día en promedio, cuando en el mismo mes
  del año 2022 ingresaron
  US\$ 136 millones, es decir que
  se registra una caída de 60%,
  según señala Ecolatina.

ta de subsidios energéticos, sobre todo para hogares de altos ingresos. En Economía dicen que esperan tener listo el esquema a fin de mayo.

También buscan más reservas con el anunciado "dólar agro", para promover exportaciones y fortalecer la balanza comercial, con un cambio diferencial por un período limitado para la soja y otros productos regionales como arroz, maní y otros que quieran sumarse.

Si bien el Gobierno se lleva esta vez una flexibilización de la meta de reservas, sufrió un fuerte freno a las aspiraciones de un alivio en el límite del déficit fiscal. A pesar de que buscaba un relajamiento de este objetivo, sobre todo en un año electoral, el Fondo dijo que no quiere moverse del 1,9% de PBI para 2023.

Sin perjuicio del compromiso de mantener la meta fiscal, se resolvió proteger la inversión del estado en infraestructura, especialmente en materia de energía apuntando al gasoducto Néstor Kirchner, dicen en Economía.

En el comunicado del lunes pasado, la número dos del Fondo, Gita Gopinath, advirtió también sobre un tema de alto voltaje político.

Dijo que el costo de la moratoria previsional aprobada por el kirchnerismo "debe mitigarse a través de regulaciones estrictas para apuntar la entrada solo a aquellos con mayor necesidad".

clasificados.clarin.com

14 | EL PAÍS LUNES 3 DE ABRIL DE 2023

PODRÍAN LIQUIDAR US\$ 5.000 MILLONES

## En medio de tironeos con cerealeras, Massa lanza el miércoles el dólar campo

Los exportadores buscan un tipo de cambio mayor a \$300 y un plazo superior a 30 días.

Juan Manuel Barca jbarca@clarin.com

Después de regresar de Washington un día más tarde de lo previsto, Sergio Massa retomó de inmediato las negociaciones para lanzar este miércoles un nuevo dólar destinado al campo. El ministro de Economía obtuvo el aval del Fondo en EE.UU para avanzar en esa medida. El objetivo es frenar el drenaje ininterrumpido de reservas y mantener a flote el es-

quema económico de emergencia acordado con el organismo de cara a un año electoral. Se anuncia este miércoles.

Esto es una nueva tanda de devaluaciones a cuenta gotas mediante la implementación de tipos de cambios diferenciales y el endurecimiento de las restricciones a las importaciones, todo con la finalidad de evitar una devaluación brusca o un desdoblamiento cambiario. En ese marco, el equipo de Massa tironeó en las últimas horas con los exportadores, con quienes persisten diferencias sobre el plazo y el nuevo dólar, que podría llegar a\$300.

Durante la gira en Washington, que permitió destrabar un desembolso de US\$ 5.400 millones y aflojar la meta de reservas con el FMI, Massa anunció el lanzamiento en abril de

un nuevo dólar para la soja por 30 díasy otro para las regionales por 90 días. La idea era ponerlo en marcha mañana, pero se pospuso para el miércoles. "El equipo económico esta ajustando los detalles con los diferentes sectores del agro", dijeron en el Ministerio de Economía.

El gabinete económico se habría reunido ayer por la noche para avanzar en definiciones. Massa busca exportar US\$ 15.000 millones entre abril y septiembre, un objetivo ambicioso considerando que el dólar soja 1y 2 aportaron US\$ 11.700 millones. La industria estima que la liquidación podría llegar a US\$ 5.000 millones entre soja y economías regionales, y sumar US\$ 15.000 millones entre cereales y oleaginosa en todo el año, por la seguía.

Con el mercado de granos paraliza-

do a la espera del anuncio oficial, los empresarios pujan por plazos largos y el tipo de cambio "más alto posible", es decir, arriba de \$ 300. "Veremos mañana", señalaron en el sector. En el equipo de Massa habían contemplado dar de baja el dólar soja 3 si conseguían fondos suficientes en EE.UU., pero esa idea se descartó ante la promesa incierta de la llegada de US\$ 3.000 millones de organismos internacionales.

Massa se encuentra urgido por lanzar un nuevo "incentivo" a los exportadores. La pérdida de reservas continuó la semana pasada por pagos de deuda provincial, importaciones de energía y la demanda de privados. El Banco Central cerró así marzo con la pérdida de US\$ 1.900 millones en el mercado cambiario oficial y ventas por US\$ 3.000 millones en el año.

mientras las reservas netas cayeron US\$ 7.000 millones en tres meses, según Ecolatina.

Ahora, el éxito dependerá de que el beneficio otorgado convenza a los productores de vender las 6 millones de toneladas que quedan sin comercializar de la campaña pasada, ya que la nueva soja que se está cosechando está fuera de condición, según los especialistas. El dólar soja 1 fue de \$200 en septiembre y la segunda versión en diciembre, de \$ 230. Si se ajustara por inflación, el nuevo esquema transitorio estaría en torno a \$300, según Salvador Vitelli.

Las medidas no alcanzarían, sin embargo, para tapar el agujero de divisas, agravado por la sequía. "Ni los "dólares soja" ni este nuevo "dólar agro" crean dólares. Pueden acelerar una liquidación de divisas rezagada por la expectativa de un mejor tipo de cambio futuro, pero al mismo tiempo adelantan liquidaciones futuras. Este flujo de liquidaciones infimo del primer trimestre es consecuencia de los dólares soja previos", señaló Invecq.

Con esos ajustes, el Gobierno busca mantener el dólar oficial sin sobresaltos y contener la brecha cambiaria, que en los últimos días volvió a repuntar de la mano de los dólares financieros.



Anuncio. Sergio Massa negocia con las cerealeras el valor del dólar para el campo de una cosecha que será una de las más bajas en años. JJ GARCIA

**PARA TENER EN CUENTA** 

son los millones de dólares que vendió en marzo el Banco Central. Acumula US\$ 3.000 millones en el año.

son las millones de toneladas de cosecha aún sin comercializar. Los exportadores prometen liquidar US\$ 5 mil millones.

230

fue el valor de la segunda versión del dólar soja en diciembre. Ajustado por inflación arañaría \$300.

LA DUDA ES QUÉ SUCEDERÁ DESPUÉS DE LAS PASO DE AGOSTO

### Para el mercado el Gobierno busca "pasar el invierno" sin devaluar

Ana Clara Pedotti

apedotti@clarin.com

La llegada de una tercera ronda del "dólar soja" este mes, la implementación del dólar agro desde mayo y nuevos préstamos de organismos internacionales intentarán apuntalar la dramática situación de las reservas. luego de que el Central haya cerrado el peor primer trimestre del año en cuanto acumulación de dólares.

En el mercado creen que Sergio

Massa logrará "ganar tiempo" y "pasar el invierno" sin devaluar, pero advierten que será a costa de mayor cepo y una creciente fragilidad, y que post PASO, la tensión cambiaria volverá a tomar volumen.

"El gobierno mantiene la política de "devaluar sin devaluar" profundizando el esquema de tipos de cambio diferenciales y de ese modo "navegar la aguda escasez de divisas", dijeron en Delphos. a la vez que agregaron: "Sin embargo, el impacto alcista sobre los precios internos de este tipo de medidas resulta casi inevitable al extenderse sobre una cantidad cada vez mayor de productos".

La opción de un dólar más caro para algunos sectores puede tener su impacto en el nivel de precios y a su vez, temen los economistas, que tenga un costado recesivo, en un contexto en el que las pérdidas de dólares por la seguía parecen irreparables. bajamos nuestras proyecciones de po cambiario y mayores controles

caída de la actividad a 3% para este año con un segundo y tercer trimestre particularmente recesivos", apuntaron en Delphos.

Mientras intenta fomentar la oferta de dólares, el Gobierno podría ajustar aún más la demanda de divisas. "Posiblemente el dólar diferencial no pueda traer un alivio para compensar el menor ingreso de dólares debido a menores exportaciones del agro. Es esperable más medidas sobre la restricción al acceso de divisas. Principalmente vemos como algo factible que se restrinja el acceso al dólar aún más para el pago de deuda de privados y turismo emisivo", advirtieron en la consultora LCG.

Para Fernando Marull, de FM y Asociados, la idea de un dólar soja era inevitable. Y, a pesar de este tipo de "Transcurrido el primer trimestre re- "dólares diferenciales", un mayor ce-

son esperables: "La sequía, y la caída de US\$ 24.000 millones de ingresos en el agro se compensan con menos energía, menos turismo, mayor control del SIRA y deuda de importaciones. Y con caída de reservas".

"Ahora empieza la estacionalidad alta de la cosecha de 2023. A partir de abril, mayo, junio, hasta las PASO podríamos ver un escenario de mayor estabilidad en las reservas, que se complicaría después de las primarias. Por el dólar soja veremos un mayor aumento de las reservas en abril, si el productor se convence. Si hay más en abril, habrá menos liquidaciones en los otros meses", señaló Marull.

De esta manera, estos "atajos" que toma el Gobierno para no convalidar un salto discreto del tipo de cambio oficial no logran despejar la presión en el mercado cambiario hasta fin de

pressreader PressReader.com +1 604 278 4604

CLARIN LUNES 3 DE ABRIL DE 2023

**INCREMENTOS DE TURNOS EN LAS TERMINALES** 

# Por el cepo, ocho de los diez 0 km más vendidos de marzo son de producción local

También porque las terminales destinan más unidades hacia las concesionarias. La tendencia seguirá.

Luis Ceriotto lceriotto@clarin.com

Durante marzo fueron patentados 39.442 vehículos cero kilómetro, lo

cual representó una suba de 14,2% in-

teranual contra las 34.527 unidades

del mismo mes del año anterior, se-

gún informó la Asociación de Conce-

sionarios Automotores (ACARA).

En lo que va del año se patentaron 120.320 unidades, 12,3% por encima del mismo período de 2022.

"Seguimos con la certeza que de haber tenido más autos disponibles los números hubieran sido mayores, y si bien esto hace que nos lamentemos también es positivo porque deja una buena base de patentamientos para abril", dijo el titular de ACARA, Ricardo Salomé.

Esa falta de oferta, principalmente de modelos importados tanto desde Brasil como de extrazona, se tradujo el mes pasado en una estadística de venta que hasta ahora no había ocurrido: ocho de los diez modelos En 2023 la producción superaría 20% las casi 540.000 unidades fabricadas en 2022.

más vendidos fueron de producción nacional.

Esa participación de la producción local en las ventas viene incrementándose desde hace dos años de manera progresiva, tanto por las trabas a la importación como por una mayor producción local que, en parte, es destinada a las concesionarias.

El Fiat Cronos continúa al tope de

las ventas locales.

De esa manera, durante marzo en el "top ten" de los más vendidos están los modelos locales Fiat Cronos (1º), Peugeot 208 (2º), Toyota Hilux (4º), Ford Ranger (5º), Volkswagen Amarok (6º), Renault Kangoo II (7º), Nissan Frontier (8º) y Volkswagen Taos (10º).

Los únicos modelos que no son de producción local son los Toyota Etios (3°) y Yaris (9°), ambos importados de Brasil.

Si se avanza en el ranking hasta el puesto 15, la participación de modelos locales no cede: están la Chevrolet Tracker que ahora es producida en Rosario (11º), el Renault Sandero (12º), el Chevrolet Cruze (14º) y el Renault Logan (15º). El único modelo brasileño es el Toyota Corolla Cross (13º).

De los 15 modelos más vendidos en marzo, 12 fueron de producción local.

Las terminales automotrices locales están produciendo más unidades, con expectativas de incrementar sus cifras globales por arriba del 20% durante este año contra las casi 540.000 unidades producidas en 2022.

Hubo incrementos de turnos en las fábricas de Peugeot y Nissan durante el año pasado.

Y Toyota está abriendo un tercer turno con el inicio de operaciones de este año, en tanto General Motors puso en marcha una línea de producción nueva, paralela a la del Cruze, para comenzar a producir su nueva Tracker.

En general todas las terminales incrementaron su producción, tanto con turnos adicionales como fabricando más unidades que en los períodos previos.

Una parte de ese incremento se está volcando a las concesionarias locales, según se desprende de las estadísticas de la Asociación de Fabricantes de Automotores (ADEFA).

Hace un año, las exportaciones del primer bimestre habían representado casi 55% de la producción total.

Este año, durante el primer bimestre, se produjo un 30% más de vehículos pero las exportaciones crecieron un 20%.

Esa diferencia fue a parar a las concesionarias locales.

"Los que se adaptan a la oferta existente aprovechan la oportunidad. La producción está acompañando la oferta creciente de los modelos nacionales, que hoy alcanzan el 60% de lo que se demanda", señaló el titular de ACARA.

De acuerdo a su razonamiento, la tendencia seguirá. Lo dijo de este modo: "Entendemos que esta tendencia nos va a acompañar durante 2023", agregó Salomé. ■



**Fiat Cronos.** Continúa al tope de las ventas locales y se fabrica localmente. Le siguen en los primeros puestos: Peugeot 208, Toyota Hilux y Ford Ranger.



**Toyota Hilux Conquest.** La pick up producida en Zárate quedó cuarta en el ranking de patentamientos de marzo, pero marcha tercera en las ventas acumuladas en el año.



Chevrolet Tracker argentina. Se produce en Rosario. Comenzó a ser fabricada en julio y en marzo se ubicó 11ª entre los 0 km más vendidos.

JUBILACIONES Y PENSIONES

# Moratoria con evaluación: los que no pasen no tendrán cuotas

Ismael Bermúdez

ibermudez@clarin.com

Una persona que tiene ingresos o bienes que superan las pautas de la evaluación socioeconómico puede jubilarse pero pagando el total de la deuda de la moratoria en una sola cuota. Esta condición también rige para las pensiones contributivas, por ejemplo por viudez. si cobran un pensión superior al haber mínimo.

Así figura en la reglamentación del Plan de Pago de Deuda Previsional (PPDP, la "moratoria") que además fija que para ingresar a la moratoria, los solicitantes no podrán comprar moneda extranjera por el plazo de 12 meses. Y sobre la base de un conjunto de parámetros (ingresos, bienes, gastos con tarjetas de débito/crédito,



Más exigencias. A pedido del FMI se impuso una evaluación.

bienes personales, etc) la ANSeS evaluará la situación socio patrimonial del o de la solicitante antes de otorgar el beneficio.

Si cumple esos parámetros, podrá cancelar la deuda por los años de moratoria en hasta 120 cuotas, deducibles del haber previsional. Si excede esos parámetros, deberá pagar la deuda en una sola cuota.

Así, una persona que cobra una pensión contributiva, por ejemplo por viudez, y sólo el haber mínimo, si ya tiene 60 años o más o está por cumplir los 60 en el caso de las mujeres o 65 o más años los varones, podrá jubilarse a través de la nueva moratoria. En ese caso, seguiría cobrando la pensión más la jubilación, menos la cuota de la moratoria durante hasta 30, 60 o 120 meses, según el plan.

En tanto, si la pensión es mayor al haber mínimo también podrá jubilarse si paga la moratoria en una sola cuota.

Según el abogado Guillermo Jauregui, algunos de los puntos clave de la reglamentación son:

 La edad mínima requerida para acceder es de 60 años para mujeres y 65 para hombres.

•El monto de la cuota no podrá exceder del 30% del haber mínimo (\$58.665,43), es decir \$ 17.600.

 Cuando la persona supera las pautas de la evaluación socioeconómico puede jubilarse pero pagando el total de la deuda de la moratoria en una sola cuota.

 Cuando la persona percibe una prestación contributiva que excede el haber mínimo puede acceder al plan si paga la deuda en una sola cuota.

•Cada mes de la moratoria es de \$ 5.729,97. Así quien regulariza 10 años el costo es de \$ 687.596 (120 meses x 5.729,97). Y 20 años sumaría 1.375.193 (240 meses x \$ 5.729,97). Estos valores equivalen a casi un año o 2 años de haberes mínimos (hoy \$ 58.665 bruto).

Las personas que hubieran optado por moratorias anteriores podrán acceder al plan si esas moratorias estuvieran canceladas al 31 de diciembre de 2021. La moratoria permite regularizar períodos faltantes hasta diciembre de 2008 inclusive.

En el caso de las pensiones contributivas podría regularizar por moratoria.

pressreader

PRINTED AND DISTRIBUTED BY PRESSREADER
PressReader.com +1 604 278 4604

16 EL PAÍS LUNES 3 DE ABRIL DE 2023

Nicolás Gadano. Economista, experto en Finanzas y en Energía.

# "Es inconcebible que con lo que cuestan dos pares de zapatillas se pague la luz y el gas de todo un año"

#### Entrevista

Martin Bidegaray mbidegaray@clarin.com

La inflación devora el poder adquisitivo de la mayoría de los salarios. Los sueldos alcanzan cada vez menos. Sin embargo, los ingresos de los argentinos tienen una particularidad. "Si se toma un salario de acáy se lo mide en términos de tarifas de servicios públicos, o de lo que se paga por boleta media de electricidad, el salario en la Argentina es altísimo", plantea el economista Nicolás Gadano, especialista en energía. "Pero si tomamos ese mismo salario en zapatillas, probablemente sea el peor del mundo", grafica.

El punto al que Gadano apunta es la llamada "distorsión de precios relativos": las tarifas de luzy gas-en especial en Buenos Aires y el conurbano- son muy bajas, en comparación con otros bienes y servicios, como puede ser un par de zapatillas. "Hagamos el ratio costo de zapatilla versus factura de energía media, comparado con España", propone. Un sueldo mínimo en la Argentina es de \$80.000. En una cadena de ropa deportiva conocida, con ese importe se compran dos pares de zapatillas de primera marca. En cambio, con esos \$80.000 se pueden pagar las boletas de luz y gas de casi todo el año en Buenos Aires. En España, un sueldo mínimo es de 1.050 euros. Las zapatillas valen 70 euros. Y las boletas de luz y gas entre 100 y 150 euros para un monoambiente, dependiendo del consumo. "Cuando el poder adquisitivo del salario es altísimo en servicios públicos, pero bajísimo en zapatillas, hay una distorsión", expresa "No podemos naturalizar que una factura mensual de un servicio de energía valga menos que ir a la verdulería un día", grafica.

Gadano-que fue funcionario en Economía de la Alianza, y del Banco Central y Economía en la administración de Cambiemos- está trabajando con la Fundación Pensar en el delineamiento de un plan económico para el próximo Gobierno, en caso que Juntos por el Cambio se imponga en las elecciones presidenciales. Admite que la corrección tarifaria de 2015-2019 (el anterior gobierno de Cambiemos), tuvo errores. "Hubo falta de coordinación. El Banco Central yendo para un lado con sus propios objetivos (de bajar la inflación), el fisco y el ministerio de Hacienda con los suyos y el ministerio de Energía, con su política de normalización de precios y tarifas", sintetiza.



En Pensar. Para Gadano, el abaratamiento tarifario es un engaño y se paga con déficit fiscal. MARIO QUINTEROS

No podemos naturalizar que una factura mensual de un servicio de energía valga menos que ir a la verdulería un día".

"Hubo ruido, entre esas cosas, porque los subsidios son un tema de economía, pero la inflación es un tema del Banco Central. Es muy dificil tener que aumentar unos precios mientras no se puede ser ambicioso para bajar otros. Ese es el aprendizaje. Ahora todo tiene que estar diseñado de una manera mucho más consistente e integral", explica en una entrevista con Clarín. -¿Cómo describe la situación ener-

gética actual?

- Es interesante verlo desde una doble perspectiva. Por un lado, es un desafío enorme porque estamos conviviendo con una enorme distorsión de precios relativos de la energía. El precio medio de la energía en general está bajo. Es bajo lo que yo hubiera elegido -el de la seg-que paga la demanda y eso tiene su mentación- empieza a subir las tari-voca lo que pasó en la distribución ciona.

correlato en subsidios fiscales y descapitalización de las compañías, Pero además, los precios relativos en el sistema energético, entre distintos combustibles, distintos usuarios, distintas regiones del país, también son un enchastre. Genera comportamientos distorsionados.

-¿Qué implica eso?

- Si la gente cree que la energía es barata porque ve que año tras año el precio de la energía es bajo, va a tomar decisiones de consumo, de equipamiento de viviendas, en donde no le importa si va a tener que fraccionar el consumo o cuidarlo. Entonces, mete aire acondicionado, y esto se ve incluso en edificios corporativos. Al revés, si en algunos meses y como algo muy raro, el precio de la energía sube, la gente no toma decisiones de largo plazo. Cuando se intenta llevar los precios a los niveles adecuados, la gente ya está equipada para gastar más.

-¿Es posible romper esa dinámica? - Este gobierno kirchnerista, a diferencia del anterior, cambió su discurso. Reconoce que la política de subsidios es una irresponsabilidad. Y con un esquema bastante complejo y que no es probablemente el



Las correcciones tienen que ser el día uno. La cuestión energética tiene que estar integrada con el programa económico".

fas. Para el nivel 1 (sectores de altos ingresos, o que quieren seguir ahorrando en dólares), los aumentos tarifarios son del 200%, 200 y pico por ciento, muy por encima de la inflación. Por supuesto que es tanto el deterioro que se hizo, que es insuficiente, pero me parece que la sociedadya entiende.

 ¿Qué lo entienda significa que está dispuesta a pagar mayores tarifas? - No le va a gustar a nadie que le aumenten los precios de algo. Pero se da cuenta de que no es un discurso de la oposición. El mismo Gobierno le está explicando que el camino del abaratamiento tarifario es un engaño y que eso se paga con subsidios,

o sea, por déficit fiscal, impuestos,

en el verano, que es la falta de capacidad para tener energía. Cualquiera se da cuenta que es mejor pagar un poco más por la energía, pero tener energia.

-¿Con shock o gradualismo?

- Las correcciones tienen que ser el día uno. La cuestión energética tiene que estar completamente integrada con el programa económico, por la cuestión fiscal y los subsidios. Es muy importante que el "timing" esté estrechamente vinculado en todo el proceso. No hay margen fiscal para hacer más gradual o menos gradual la cuestión de los subsidios.

#### -¿No se pueden hacer las correcciones de a poco?

- Supongamos que Argentina tuviera la plata-aunque no la tiene- para hacer las correcciones de a poco, entre uno o dos años. Bueno, eso significa que recurrentemente en un período de dos años, tendríamos espasmos de inflación. Desde el punto de vista de la política inflacionaria, no es bueno, porque cada vez que tengamos un movimiento de tarifas vamos a tener una perturbación que puede perjudicar los objetivo de baja de la inflación. Entonces hay que aplicar el programa normalización desde el día uno. Eso no significa que se haga todo el día 1. La secuencia va a depender muchísimo del programa general de estabilización macro.

#### -¿No cree que la mayoría de los hogares prefiere ser subsidiado, y entiende que si lo paga el Estado, tienen un gasto menos en su bolsillo?

- Es un problema de la cuestión pública y va al foco del problema de la inestabilidad argentina, que es el déficit fiscal recurrente, sistemático, estructural y los modos de financiarlo que han ido destruyendo el crédito público, la moneda, el acceso a los mercados internacionales de crédito. Hemos abusado de todos los mecanismos por los cuales un país financia su déficit público, y no logramos corregirlo ya que estamos siempre en déficit. Hay que explicarle a la gente que eso es muy dañino, y muy costoso.

#### - Las correcciones anteriores estuvieron acompañadas de muchas protestas del kirchnerismo y sectores de clase media. ¿Por qué eso no volvería a pasar eso ahora?

- Este gobierno ya le ha tenido que explicar a la gente que lo que hizo en la primera etapa kirchnerista, lo que hizo en los dos primeros años de este mismo gobierno no está bien. Transfiere plata a los sectores de mayores ingresos. Fue el ex ministro de Economía Martín Guzmán, de este Gobierno, el que dijo que los subsidios eran pro-ricos. Una cosa es focalizar, en lo que estamos todos de acuerdo. La tarifa social es algo que está bien. Ahora no le puede regalar la energía a todos los hogares de la Argentina.

#### -¿Pero cree que la gente toma dimensión del problema del déficit público o le resulta ajeno?

- Está la idea de 'ah, bueno, si yo no lo pago, lo paga el Estado. Y si paga el Estado, no lo paga nadie'. Pero en verdad lo pagamos todos, con una economía inestable que nos perjudica a todos. En definitiva se puede controlar la tarifa de la energía, pero a los alimentos, a la verdulería no se lo puede controlar. Los controles de precios son un engaño que no fun-

PRINTED AND DISTRIBUTED BY PRESSREADER pressreader PressReader.com +1 604 278 4604



18 EL PAÍS

CLARIN
LUNES 3 DE ABRIL DE 2023

### **AVANT PREMIERE**

Lo que viene. El ex presidente y el jefe de Gobierno avanzan con las candidaturas para las elecciones 2023.

# El acuerdo Macri & Larreta, Cristina no gestiona y las bermudas de Máximo K.





Periodista

#### Más unidos y desunidos de lo que simulan

El PRO, una UTE atendida por su propios dueños, sigue de turno ante emergencias. Sus personeros intentan el barrido de adhesiones más ancho posible, con el recurso más viejo de la política, que es la simulación. La mesa que admite la jefatura de Mauricio Macri vocea sus diferencias, pero mantiene, hacia adentro, una unidad que está por encima de todo. En un juego de espejos, el oficialismo se muestra unido desde 2019 pero forcejea en un espacio de desconfianza que oculta, también con simulaciones, diferencias insalvables. Lamen ya una derrota que espera los agarre confesados.

La mesa familiar del PRO trabajó el sábado en las oficinas de Olivos, bajo el justificativo de evaluar las medidas económicas del gobierno, con la asistencia de especialistas encabezados por Luciano Laspina y Hernán Lacunza. Los escucharon Macri, Horacio R. Larreta, María E. Vidal y Patricia Bullrich, que postergaron otras actividades para dramatizar su preocupación por el escenario fruto de las medidas de Sergio Massa, que según creen, pueden empeorar la situación y aumentar las amenazas de colapso del sistema.

#### La economía, disfraz de la política

La historia oficial del encuentro en Olivos dice que se habló solo de economía y nada de



Hubo encuentro de la cúpula del PRO con economistas y la coincidencia fue la preocupación por las medidas de Sergio Massa.

política. En realidad, la preocupación por la economía pareció disfrazar lo más importante: cómo llevar adelante la convivencia en el mismo espacio sin dañar las posibilidades reales que tiene la coalición Cambiemos de recuperar el poder en las elecciones de octubre.

Esa mesa tiene precedencias de antigüedad. Macri y Larreta se reunieron a solas hace una semana, y cerraron un acuerdo del cual se va conociendo la letra chica y la letra gruesa:

 Mauricio anunció que renuncia a la candidatura.

 Larreta admitió que haya un solo candidato a jefe de gobierno en la Ciudad, que saldrá de las encuestas.

3) Larreta reclamó la autoridad para decidir él la modalidad de las elecciones en el distrito que gobierna -fecha, si son juntas o separadas, si serán con boleta única o no-.

Son detalles sobre los que rige una ley, y para modificarlos tendrá que someterse a algún acuerdo legislativo. Los cabos sueltos se remiten a posiciones que tienen que conciliar:

1) Macri sostiene que el mejor candidato es su primo Jorge.

2) Larreta tiene que resolver la suerte de la alianza con los radicales, que sostienen la candidatura de Martín Lousteau. Este asunto se discutió en la cita de hace una semana. Macri dijo que Lousteau es problema de Horacio. Es la razón del encuentro del jueves entre Mauricio y Martín, que fue a la oficina el ex presidente previo aviso a Horacio.

#### Jorge, documentos por favor

No avanzaron mucho, y el encuentro coincidió con el estallido de un debate sobre los papeles del primo Jorge para ser candidato en la Capital. Le tiraron por la cabeza el video de



En la cumbre que mantuvieron antes de anunciar que se corría, Macri le dejó en claro a Larreta que deber resolver el tema Lousteau. 2021 con la frase "¿Qué dirían si yo quisiera ser candidato en CABA?". Jorge promete llevar este miércoles a la reunión del Gabinete porteño las pruebas de que tiene los papeles en orden. Lo hizo a través del chat de los ministros de Larreta, en un mensaje que disparó en la noche del sábado (poco antes de las 11 PM) después de la reunión de la mesa familiar del PRO en las oficinas de Macri.

Seguramente echará mano del argumento de que como director del BAPRO en la gestión vidalista de 2015-9 había fijado un domicilio en un departamento del barrio de la Recoleta. Por lo que se habló en la reunión con Macri, esa aclaración tiene que frenar un debate entre el radicalismo y la Coalición. Le van a pedir que haga, como Adrián Pérez para el comicio de 2011, un pedido de declaración de certeza. En aquel año la Corte de Justicia de CABA dijo que Pérez, de la Coalición, no podía ser candidato porque debía acreditar 5 años de residencia continua en el distrito.

El peronismo no tiene tradición de impugnar domicilios. Más bien lo contrario, son expertos en reparar lagunas. Lo hicieron para que Cristina fuera candidata a senadora por Buenos Aires sin estar en el padrón de ese distrito o para que Daniel Scioli fuera gobernador. El debate no llegará lejos. A Guillermo Montenegro le hicieron una campaña parecida cuando era candidato a intendente de Mar del Plata. Mostraban videos en los que se ufanaba de ser un vecino innegociable de San Isidro. Gobierna esa ciudad en gloria y majestad y va ahora por un segundo mandato.

#### Más chicanas de patas cortas

La mesa busca amortiguar el efecto de estas chicanas, que no afectan al voto de la coalición, pero que buscan esmerilar a los candi-



Ante las dudas por los requisitos para ser candidato en CABA, Jorge Macri prometió llevar las "pruebas" al Gabinete porteño.

datos para desplazarlos con bajeríos. La mesa observó con inquietud que Patricia Bullrich fustigase a sus adversarios radicales y del peronismo republicano, porque en 2012 votaron por la estatización de las acciones de Repsol en YPF. No es un misterio que el radicalismo y el peronismo sostuvieron bajo varios gobiernos el rechazo a la privatización de la petrolera.

El juicio en Nueva York amenaza a la Argentina con una deuda que puede llegar a los USD 20.000 millones por la estatización cristinista. Le reprocharon a Patricia en esa mesa que busque sacar ventaja mirando hacia atrás. Si miramos para atrás no se salva nadie. Que las acciones sean privadas o estatales es algo opinable. No es opinable, y sí condenable, que los gobiernos hagan malos negocios con la plata de la gente-que es la riqueza y la pobreza de las naciones-.

Además, no hubo una sola ley de expropiación, sino dos:

- En mayo de 2012 el Congreso aprobó la ley que declaraba "de utilidad pública y sujeto a expropiación el 51% del patrimonio de YPF". Los radicales, hoy en Cambiemos, y los peronistas como Pichetto, también hoy en JxC, votaron a favor: 208 afirmativos, 32 negativos y 5 abstenciones.

- La segunda ley es de 2014 y ratificó "el convenio de solución amigable y avenimiento de expropiación" para esa expropiación. Salió en el recinto por apenas 135 votos afirmativos -6 por encima del quórum-59 negativos y 42 abstenciones. En este caso, la UCR votó contra el mecanismo de la expropiación, y entre los que se abstuvieron, estuvieron los bloques del PRO y el que respondía entonces a Sergio Massa.

#### Pobres triunfos pasajeros

El paso del tiempo y la continuidad del Estado



Patricia Bullrich quedó en la mira de algunos aliados que fueron criticados por ella por la estatización de YPF. CLARIN LUNES 3 DE ABRIL DE 2023

obliga a cierta tolerancia. Los abogados del gobierno de Macri-Bernardo Saravia Frías, procurador; Fabián Rodríguez Simón, director de YPF- no se rindieron ante los demandantes, en ese juicio contra la medida promovida por el gobierno anterior, que les parecía ruinosa, como hace hoy la oposición. Estaban obligados a hacerlo, y continuaron después de 2015 con la tarea de los abogados de Cristina, porque defendían el patrimonio del Estado.

Lo mismo ha debido hacer Carlos Zannini como procurador de los Fernández: seguir las estrategias de Saravia Frías y de "Pepín" Rodríguez Simón. La política -que a estos efectos es como es Dios- escribe derecho con renglones torcidos (Teresa de Jesús). La lección es que los gobiernos no deben tomar medias que no se sostengan en el tiempo. Cuando se dictó esa estatización debieron pensar Cristina, Kicillof, De Vido & Co., que esa decisión iba a terminar en juicios en tribunales extranjeros. Había ocurrido con el default y las estatizaciones que siguieron a la crisis de 2001.

Los gobiernos suelen festejar estas medidas y esperan gozar de una larga fila de riquezas y placer, sin pensar en que la factura vendrá en algún momento; peor si piensan que ocurrirá cuando ya no estén en los cargos. Es el riesgo de las leyes que el Congreso aprueba sobre el filo del quórum; van a durar hasta la nueva legislatura.

#### Carrera por las fotos

De ese concilio del sábado en las oficinas de Macri quedaron abiertas otras cuitas de distrito (Buenos, Mendoza, etc.) Este lunes hay un encuentro a solas de Larreta con Omar de Marchi, que se dice más convencido que nunca de no acompañar la alianza de Cambiemos con la UCR de Alfredo Cornejo en Mendoza. Quedan dos semanas hasta el 14 de abril para que se firme esa alianza mendocina y Larreta promete que la va a arreglar. Ya lo había hecho semanas atrás, cuando fue por la Vendimia. Pero de la reunión de este lunes, que quiebra la molicie pascual, puede salir alguna luz.

Larreta corre con Patricia en una carrera de imágenes. Ella con los Passaglia de San Nicolás -a quienes les promete en un eventual gobierno, controlar el área de Transportes-. Horacio se mostró con el santacruceño Mario Markic, que ya completó el naipe de fotos; estuvo con todos los presidenciales, a quienes lo acercó Alex Campbell, que cabalga la candidatura del animador en Santa Cruz.



Hay una reunión clave en Mendoza y Omar de Marchi deberá confirmar si jugará dentro de JxC o irá por afuera contra Cornejo.

### Cristina desperdició otra oportunidad de hacer la revolución

De lado del oficialismo, terminó sin pena ni gloria otra semana de gobierno interino de Cristina de Kirchner. No se han registrado medidas de gobierno, cuando ella pide a los demás que hagan la revolución. O no tiene ganas, o no tiene fuerza, o perdió el interés. En ese lapso de mandato provisional siguieron los reclamos para que sea candidata. O para que la indulten como reclama Oscar Parrilli. Sus entornistas debería reparar en el desapego que tiene sobre la gestión de gobierno. ¿La querrían para 4 años más de indiferencia? ¿Qué cambiaría con otro mandato, quizás con menos poder en el Congreso?

Es vicepresidenta y tiene la lapicera del Ejecutivo durante una semana, algo lo cual otros políticos darían la vida, y desperdicia la ocasión. Para entenderlo, basta con recordar la respuesta de Adolfo Rodríguez Saá a Ramón Puerta cuando los gobernadores le propusieron en 2001 ser presidente por 60 días: "Acepto por 60 días, 60 horas, o por 60 minutos, pero acepto". Duró una semana, durante la cual el país suspendió el pago de la deuda, que fue la antesala del default más grande de la historia patria.

#### Maxi pide perdón por usar bermudas

Más chistes: los ensayó Máximo Kirchner en La Plata para levantarles el ánimo a los consejeros del PJ que pidieron que Cristina haga algún gesto. "Digan acá lo que tengan que decir", bromeó Maxi, "porque no puede ser que yo me entere por los diarios de que no debo ir con bermudas a los actos". El humor no es su mejor recurso. Pero lo necesita para mantener hasta junio, cuando se cierren las listas, la legalidad del PJ que conduce. Necesita asegurarse la reelección en la banca. Ahora tienen que llamar al Congreso provincial para aprobar políticas de alianzas, algo de lo que depende su suerte electoral.

El mismo trámite tiene que hacer el PJ nacional, pero Alberto Fernández se resiste a la convocatoria del Congreso para protegerse del esmeril de los propios. Juan Manuel Olmos, encargado por Alberto de atender las esas manualidades, no contesta los teléfonos. Si sigue demorando esa reunión del Consejo nacional, hay quienes piensan convocar al Congreso desde la presidencia de este órgano, que ejerce Gildo Insfrán. Si se llega a ese extremo el peronismo mostrará una nueva fractura. Y los adversarios le van mordiendo adhesiones por el borde.



Con un chiste, Máximo Kirchner se quejó de que lo cuestionaran por ir a un acto político vestido con bermudas.

# **NO TE DUERMAS**



# DISFRUTÁ AHORRANDO

SUSCRIBITE 0810.333.0365 365.COM.AR

Y APROVECHÁ BENEFICIOS EN MÁS DE **1500 MARCAS** 

SEGUINOS







20 | EL PAÍS LUNES 3 DE ABRIL DE 2023

#### Principales indicadores

406,67

DOLAR CCL Contado con líqui, Bolsa de Comercio 2.273

**RIESGO PAIS** En puntos medido por JP Morgan

2,40%

MERVAL Bolsa de **Buenos Aires**  1,26%

DOW JONES Bolsa de Nueva York

79,77

PETROLEO WTI, en dólares por barril

552,73

SOJA Chicago, en dólares por tonelada

#### INVERSIÓN DE STARBUCKS

Alsea, la operadora de comidas rápidas como Domino's Pizza, Starbucks, Burger King, anunció que invertirá este año unos US\$ 5.500 millones en distintas operaciones al

rededor del mundo. Un 51.8% estará destinado para México, 27.8% para Europa y 20.4% para Sudamérica. La firma cotiza en la Bolsa de Nueva York y pertenece mayoritariamente a la familia mexicana Torrado. Son fuertes en Argentina.

MATEMÁTICA E INGLÉS, LAS ASIGNATURAS PENDIENTES

## Economía del conocimiento: "Argentina es competitiva en costos y talento"



La primera. Sofía Vago ingresó hace 25 años a la compañía con su casa matriz en Washington. Pagan parte del sueldo en dólares.

Lo asegura la flamante CEO de Accenture con 13.000 personas en su staff. Pese a la crisis, la demanda no cede.

#### Silvia Naishtat

snaishtat@clarin.com

Pensado también como un espacio de ocio, el edificio de Accenture en Parque Patricios con áreas que llevan nombres de barrios y están decoradas en función de las características de ese vecindario, parece un punto de encuentro. Están los que se dedican a auditar empresas hasta los que diseñan videojuegos con diferentes edades. Allí se respira ese aire de revolución tecnológica imparable. En el sector Constitución se ubica la flamante CEO, Sofia Vago. Su oficina no se distingue del resto. Es la primera mujer que llega al máximo cargo en la filial local de esta compañía global con su corazón en Washington y los pies por todos lados. Tienen 750.000 empleados en el mundo.

Vago sucede a Sergio Kaufman que asciende a la máxima responsabilidad de los países de habla hispana. Es

bombazo en otras actividades en este rubro no se siente y es lo que explica la cifra desorbitante de demanda que implica más empleo. Cuentan con 13.000 personas en el staff.

Sofia, licenciada en administración de Empresas, llegó en 1998, a sus 21 años a la ex Andersen Consulting, hoy Accenture y se fue fogueando en energía, banca, consumo masivo. Accenture está dirigida por July Swift desde 2019, también la primer CEO mujer a nivel mundial. El responsable de los " mercados en crecimiento", se encuentra alternativamente en Brasil o Singapur.

En cuanto fue designada, Sofía puso plantas en algunos rincones. Y colocó pantallas que conectan con quienes están en otro país o en sus casas. En Accenture no importa dónde se trabaja. "Damos servicio de punta a punta desde la concepción de un modelo de negocios a llevarlo a cabo, transformamos una idea en realidad", define la compañía. "Mi primer cliente fue una petrolera y no había baño para mujeres. Me fui ganando el lugar en la mesa", agrega.

-¿Tienen demanda en la Argentina? En la economía del conocimiento la demanda es muy alta tanto local como para la exportación. Argentina es un lugar de eficiencia de costo. Se ha

#### **ACTUALIZACIÓN DE MONTOS**

#### Alivio fiscal para casi 2 millones de micro empresas

El ministerio de Economía anunció medidas de alivio fiscal para las PyME con la actualización de nuevos máximos de facturación. El objetivo es garantizar que las micro, pequeñas o medianas empresas continúen dentro de la categoría correspondiente, teniendo en cuenta la evolución de la inflación, para que no pierdan los beneficios que otorga el certificado. Según se informó la medida entrará hoy en vigencia. En total, se beneficiará a cerca de 1,8 millones de empresas y contribuyentes, un 234% más que en 2019. Se actualizó en un rango que va de 82,5% al 129,7%.

sotros tenemos costos muy eficientes y queremos aprovechar esa oportunidad.

-Uno de los problemas es la captacurioso, la crisis que actúa como un desacelerado la economía, pero no- ción y la retención de talento...

-Es un mercado de alta creatividad y dinamismo, hay una visión más cortoplacista. Un chico que ingresa tiene una PC, un entrenamiento y exporta, No hace falta una inversión que involucre plazos largos. Se necesita educación. La economía del conocimiento es el tercer sector exportador con US\$ 8.000 millones, detrás de la energía y el campo.

#### -¿Cómo pagan?

- -Pagamos el 20% del sueldo en dólares a nuestros empleados. Se depositan en sus cuentas.
- -¿Cómo acceden a esos dólares?
- -Nuestra organización global es generosa y apuesta por Argentina.
- -¿Cuál es el peso de Argentina?
- -Es un gran polo de talento y por su eficiencia de costos y mercado local fuerte y damos servicios a EE.UU. y Europa. Somos muy competitivos en talento, idioma y costos. Nuestro potencial es enorme.
- -¿Qué encuentra en las entrevistas de trabajo?
- -Hay que reforzar la enseñanza de matemática e inglés.
- -¿Cuál es el ánimo de los empresarios argentinos?
- -Hay preocupación, incertidumbre acerca de cómo estaremos de aquí a un año, pero también optimismo. Y las compañías siguen apostando en energía, minería y agroindustria.

**EXPANSIÓN REGIONAL** 

#### Café Martinez se reinventa y abre otras 25 sucursales

Natalia Muscatelli nmuscatelli@clarin.com

Mientras prepara un "restyling" de su histórica tienda de origen, en Talcahuano al 900, la cadena Café Martínez abrirá este año 25 nuevas tiendas en la Argentina y en la región. La inversión estimada para expandir el negocio es de unos \$1.200 millones en total. Cada sucursal implica US\$ 120 mil.

Marcelo Salas Martínez, actual socio director de Café Martínez, cuenta que, en lo que fue la casa de su abuelo, se gestó el negocio hace 90 años. Allí habrá cursos de cata y experiencias artísticas.

Esa casa, frente al mítico Caño 14, es todo un símbolo para la empresa familiar: allí se inició la actividad, con sólo un tostadero de café en el fondo mientras la abuela de Salas despachaba el café tostado y molido envuelto en papel de diario. Fue en ese lugar, donde se abrió el primer local, que se llamó 'El Convidado', si bien los

#### INVERSIÓN

120.000

son los dólares que se requiere para abrir una sucursal del Café Martínez que crece en base a franquicias.

clientes eran más proclives a llamarlo "Casa Martínez".

Muchos años pasaron desde entonces y en los 2000, cuando la cadena registró el gran crecimiento a partir de la decisión de apalancarse en el formato de franquicias. Esto le permitió llegar a tener hoy 220 sucursales, de las cuales 180 están en la Argentina y el resto, distribuidas en Uruguay, Paraguay y Bolivia.

Según el empresario, desde sus comienzos, el negocio atravesó "distintas olas". La primera, vinculada al coletazo de la era industrial, la segunda ola, con la "premiumización" del café, es decir, cuando empezó a cultivarse la costumbre de tomar un buen café. Y la tercera de la mano de los pequeños cafés de especialidad.■

pressreader PressReader.com +1 604 278 4604

#### REVISTA PYMES ABRIL

# TIKTOK, LA NUEVA APP PARA GENERAR VENTAS

La red social china trajo una nueva forma orgánica de presentar los productos.



iRESERVALA EN TU KIOSCO!

#### **ADEMÁS**

#### CONTEXTO

Smart contracts: acuerdos sellados con Blockchain

#### **ENTREVISTA**

Los laboratorios gastronómicos llegan a Palermo

#### +DOSSIER

Control de calidad: diez casos para ver de cerca

Adquirí Revista Pymes exclusivamente por reserva previa en tu kiosco o por suscripción



SUSCRIBITE A PYMES Y RECIBÍ TU TARJETA 365

365.COM.AR/PYMES

0810.333.0365

TARJETA 365 DESTINADA EXCLUSIVAMENTE PARA PERSONAS SUSCRIPTAS QUE DEBERÁN SUMAR AL MENOS: SEIS (6) PUNTOS DE ACUERDO A LAS COMBINACIONES POSIBLES Y DESEADAS, TODO CONFORME REGLAMENTO DE 365, TARJETA 365 PLUS ES EXCLUSIVA PARA PERSONAS SUSCRIPTAS QUE DEBERÁN SUMAR AL MENOS: NUEVE (9) PUNTOS DE ACUERDO A LAS COMBINACIONES POSIBLES Y DESEADAS, TODO CONFORME REGLAMENTO DE 365. BENEFICIOS VÁLIDOS PRESENTANDO ALGUNAS DE LAS TARJETAS 365 Y DOCUMENTO QUE ACREDITE IDENTIDAD, EN TODO EL TERRITORIO ARGENTINO. LOS BENEFICIOS, Y DESCUENTOS NO SON COMBINABLES, NI ACUMULABLES CON OTRAS PROMOCIONES, BENEFICIOS, Y/O DESCUENTOS. PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE LOCALIDADES HABILITADAS PARA LA SUSCRIPCION, BENEFICIOS, TÉRMINOS Y CONDICIONES, LOCALES ADHERIDOS VER EN WWW.365.COM.AR/REGLAMENTO O LLAMÁ AL 0810.333.0365. ARTE GRÁFICO EDITORIAL ARGENTINO S.A., CUIT 30-50012415-2, PIEDRAS 1743, CP 1140, CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES.

# **OPINIÓN**

TRIBUNA

# Los derechos humanos y los '70 son de todos

#### María Eugenia Estenssoro

Periodista. Ex senadora nacional

ulia Bearzi tiene 47 años, un matrimonio feliz, dos hijos adolescentes y, como directora ejecutiva de la Fundación Endeavor Argentina, es una de las mujeres más influyentes en el mundo de los emprendedores y la innovación en nuestro país. Con un entusiasmo contagioso y una figura imponente (1,80m de altura, ojos alegres, amplia sonrisa y una frondosa cabellera castaña que enrosca por delante de un hombro), jamás podríamos imaginar que su vida ha estado atravesada, o más bien, casi devastada por la violencia política que enlutó a la Argentina de la década de 1970.

Julia Bearzi nació cuatro meses antes del golpe militar del 24 de marzo de 1976. Su padre, Luis Bearzi, militante montonero, fue asesinado en La Plata en noviembre de ese año por fuerzas de seguridad. Su madre, Graciela Quesada, fue secuestrada al poco tiempo en la vía pública con sus dos hijos pequeños, Mariano de tres años y Julia de un año y medio.

Muchas décadas después, supo que estuvieron detenidos en el centro clandestino La Cacha, uno de los campos de detención, tortura y exterminio de la provincia de Buenos Aires, comandados por el temible jefe de policía, el ex general Ramón Camps, y su cruento lugarteniente Miguel Etchecolatz. Después de buscarlos desesperadamente durante meses, sus abuelos Vicentey Beatriz Bearzi recibieron un llamado anónimo. Les indicaron que "si querían volver a ver a los nenes con vida", debían buscarlos en un determinado lugar sin decir nada a nadie.

Desde ese momento ella y su hermano vivieron con sus abuelos. Su madre sigue desaparecida hasta el día de hoy; al igual que un hermano o hermana menor nacido en cautiverio y probablemente apropiado ilegalmente.

Conocí a esta joven cálida y vital en Endeavor, institución de la que soy una de sus fundadoras y que dirigí en sus primeros años. Julia asumió la conducción en 2016. A raíz del impacto positivo que tuvo la película Argentina 1985 en la sociedad, y porque nuestra democracia cumple 40 años de vigencia ininterrumpida, Julia accedió a que la entrevistara.

-"Me gusta que la gente tomé real dimensión de lo que nos pasó, porque es algo que nos pasó a todos como argentinos, no solamente a un grupo". - "El problema es que los derechos humanos han sido tomados por un sector de la política", señalé.

-"Sí, lamentablemente están en el medio de la grieta". El testimonio de Julia Bearzi es un aporte valioso en una Argentina que necesita hacer las paces con un pasado y un presente desquiciados, para poder encarar el futuro con más comprensión y esperanza.

"Yo tuve una infancia muy cuidada. Mi abuela se hizo cargo de nosotros por completo. Yo la llamaba "mami", aunque siempre nos dijeron la verdad. Pero nosotros estábamos entrenados a no hablar. Pensá en las dificultades, como no tener documentos y tener que ir a la escuela".

Sus abuelos recién denunciaron el asesinato de su hijo y la desaparición de su nuera en democracia, ante la CONADEP.

-"¿Ellos sabían que tus padres militaban en Montoneros?"

-"Tengo una carta que le escribe mi abuelo a mi papá y le pide que se vaya del país, que le daba las posibilidades para hacerlo. Mis padres eligieron conscientemente quedarse. Mis abuelos maternos, Enrique y Carlota Quesada, se fueron a vivir a Barcelona. Le pidieron a mi mamá que se fuera con ellos, pero no quiso. Mi mamá no concebía su vida y su lucha sin sus hijos".

Este es uno de los aspectos más difíciles de comprender para Julia, quien en democracia fue buscando su identidad y los rastros de sus padres y el paradero de su hermano menor en las tenebrosas catacumbas de los expedientes judiciales y la política argentina.

-"¿Cómo hiciste para conciliar vidas tan opuestas, trabajar en Endeavor y testificar en la mega causa por los crímenes cometidos en los centros del Circuito Camps?"

- "Es una historia muy fuerte, por eso fui muy cuidadosa con quién compartía lo que vivía. Por otra parte, yo elijo trabajar en lo que trabajo porque estoy convencida. Siento que estoy en un lugar donde puedo generar un impacto positivo en el desarrollo. A veces me digo que esto era también lo que buscaba mi papá, en otro contexto, con otras herramientas".

En un país partido al medio, Julia se resiste a caer en la grieta. "Yo no soy kirchnerista, pero soy agradecida. Para mí la reapertura de los juicios con Néstor Kirchner fue fundamental para conocer mi historia, para poder procesar todo esto, para que estos tipos estén en la cárcel". Otra tarea durísima que enfrentó fue la identificación de los restos de Alicia Bearzi, hermana de su padre, que permanecía desaparecida desde los 70 como NN en una fosa común de Rosario.

-"Cuando la enterramos mi abuela de 96 años fue feliz. Fijate cómo se puede resignificar la muerte".

-"En esta historia también hay víctimas de la guerrilla, hijos como vos que no conocieron a sus padres porque fueron asesinados por los Montoneros o el ERP", le comenté.

-"Las víctimas somos iguales, no hay distinción de víctimas", respondió sin dudar.

En un ensayo conmovedor que escribió recientemente, encuentro una mirada sanadora, para avanzar: "Como hija de desaparecidos los sentimientos de amor, respeto y admiración hacia mis padres se entremezclaban a veces con la sensación, consciente o no, que la opción revolucionaria que siguieron trazó mi destino para siempre... Transité la negativa a identificarme exclusivamente como 'hija de' con la decisión de convertirme en individuo por mérito propio y no en función de mis padres: ser Hija para siempre no iba a funcionar. Nunca funciona. Algún día hay que crecer y cambiar de rol. La vida es el tango que se baila entre las circunstancias y lo que nosotros hacemos con eso... Así es que a pesar de los hechos que marcaron mi pasado, sentí la necesidad de vivir el presente y construir un futuro promisorio".

Conocer nuestra historia, toda la historia. Hacer justicia. Compartir los rituales de la vida en común, actos sagrados como son los nacimientos y los entierros. Algo que todavía los argentinos no hacemos a 40 años de recuperada la democracia. Como demuestra Julia Bearzi, vale la pena intentarlo.

**MIRADAS** 

Raquel Garzón rgarzon@clarin.com

#### La belleza necesaria

Esponjao, matraca, apoquinar, pamplina... Así debe haber sido el habla de mi abuela María que nació por aquí, pienso en Cádiz, donde estasy otras expresiones propias de la ciudad, todavía te salen al paso en cartelones amarillos, que invitan a acercarse y leer su sentido en letra chica, cuando ya ha pasado el IX Congreso Internacional de la Lenguay se camina la Semana Santa, ocasión de gala y devoción, con mantilla, abanico y flores. La iniciativa #pounapalabraentubalcon invitó a los gaditanos a colgarlas, para participar de esta edición del CILE, organizada en poco más de dos meses, cuando la compleja situación sociopolítica del Perú obligó a mudar la cita de Arequipa a la península. Empercochao, leo en una vidriera, y sonrío por María. Mestizo y vital, el español conversó durante el congreso con otras músicas. "Esta antología contiene textos escritos en lenguas originarias del Perú. Ofrece un repertorio ampliado de imaginación: metáforas nuevas, temas nuevos, lugares que no estaban en la literatura peruana. Nuevas preguntas son también nuevas formas de pensar el futuro", destacó en la presentación Miluska Benavides, una de los 42 autores participantes en el número 25 de la revista Granta en Español, dirigida por Valerie Miles. La edición, auspiciada por el Instituto Cervantes, está dedicada a la literatura peruana contemporánea e incluye poemas en quechua, shipibo-konibo y wampis. La información y los medios protagonizaron mesas redondas de la Real Academia Española en la Casa de Iberoamérica. "A veces un editor cambia un texto y al que matan es a ti", graficó Paula Mónaco Felipe, periodista y activista argentina residente en México, donde 19 periodistas fueron asesinados en 2022, según la ONU. Y aunque la inteligencia artificial tuvo sus cinco minutos de fama en varios debates ("el chat GPT no escribirá los diarios que nos gusta leer"), la poesía ganó la pulseada.

"Escribo/ para que el agua envenenada/ pueda beberse": con esos versos de Chantal Maillard, el cronista Joseph Zárate invocó la militancia en la belleza del periodismo narrativo, como una fe laica en un mundo convulso: "No es un adorno; es una necesidad"...

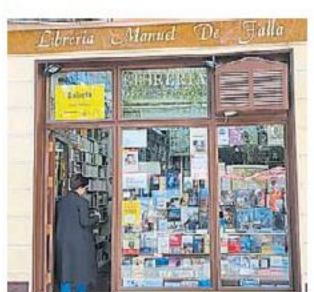

Cádiz. Librería Manuel de Falla.

EL NIÑO RODRÍGUEZ





DEBATE

# Política y economía, o viceversa

#### Marcelo Stubrin

Ex diputado nacional y ex embajador en Colombia

ño electoral. Comienzo de campañas, grilla incompleta, candidatos asomando en un horizonte difuso. Todos encuestan, todos tienen una estrategia o al menos una hipótesis sobre sus fortalezas y debilidades. Al mismo tiempo, todos exhiben cierta incomodidad cuando les preguntan sobre que harán con la economía o cuál es su plan para detener la inflación.

No alcanza con distinguirse entre "drásticos y gradualistas". No quedan gradualistas, la crisis los disuadió. Entonces los shockistas, es decir, los economistas profesionales que transitan los amplios callejones de la academia, la consultoría privada y la preparación de planes de gobierno se aprestan para el nuevo turno que comenzará en diciembre.

Las partituras son similares, no se oyen estridencias sinfónicas. Se aprecian tonos prudentes como un cuarteto de cuerdas en la música de cámara. Muchos han sido convocados por algún candidato presidencial que con responsabilidad aprecia que el día de su mensaje inaugural el horno no va a estar para bollos.

El formato imperante sería: los precandidatos a Presidente constituyen equipos de trabajo compuestos por experimentados economistas que llevan tiempo estudiando la realidad y trazando planes para salir de este infierno inflacionario y recesivo.

Al mismo tiempo, ellos-los economistasplanifican y se ponen a disposición de sus respectivos comitentes. De este modo se consagra una suerte de división del trabajo: los can-

didatos recorren el país y los canales para obtener las preferencias y los economistas se queman las pestañas diseñando las acciones prácticas indicadas por las leyes del arte y la experiencia comparada.

Sin embargo pareciera que la situación presente reviste una inusual gravedad. No alcanza con el dispositivo Luis XIV - Colbert, Alfonsín -Sourrouille o Menem - Cavallo. Es más complicado porque muy probablemente quienes hoy gobiernan aunque menguados serán oposición y ya los conocemos. El nuevo Presidente adquirirá poder y prestigio suficiente, recién cuando muestre resultados. El entusiasmoy la inercia del triunfo suele ser efimera.

La estrategia de estabilización, el programa de reformas estructurales, la apertura al comercio internacional y un fuerte impulso a la inversión nacional y extranjera son asuntos muy desafiantes. No se trata de que los jefes parlamentarios consigan los votos y construyan las mayorías. Esta vez hace falta más, mucho más. Hace falta un liderazgo de nuevo tipo, un presidente que haya hecho campaña con su programa, que emocione e interese a las

se en la decadencia. Sabemos que las campañas modernas son personalizadas y que los candidatos utilizan la

fuerzas económicas y laborales as-

fixiadas por el modelo imperante. Una cultura, un sistema de ideas,

una recuperación de la identidad de

la Nación empeñada en moderni-

zarse para no seguir deslizándo-

primera persona del singular. Apelan a construir un vínculo estrecho con los destinatarios de su mensaje para lograr credibilidad y lucir sus destrezas.

Pero esta no es una elección en un país ordenado, por el contrario, las variables se encuentran estalladas y por lo tanto me atrevo a formular algunas consideraciones: a) afirmar la primacía de la verdad aunque parezca impolítica pues las consecuencias favorables de las reformas pueden tardar en apreciarse; b) el manejo del tiempo y la pedagogía de las reformas es



diferentes que requieren gran precisión técnica y política. Deberán desplegarse muchos actores quienes serán escuchados por destinatarios diversos en el país y en el mundo.

La coalición que puede triunfar tiene varios candidatos principales integrantes de los partidos que la componen. Sus asesores económicos son muy destacados, se respetan entre sí y hasta diría que se estiman. Constituyen la cara visible de un campo de profesionales competentes en la ciencia económica con experiencia de gestión. Sus coincidencias horizontales son llamativas; sus diferencias, en cambio, son menores e instrumentales. A su alrededor y con ciertas reticencias a involucrarse en política, por razones evidentes y atendibles, está un gran número de profesionales también destacados.

Claro, que para obtener resultados lo principal es un buen Presidente. Los problemas de Argentina no se agotan en la economía, hay que construir un Estado, derrotar la pobreza, reformar la educación, garantizar la seguridad ciudadana, practicar una Política Exterior inteligente, respetabley creible. No habrá verdadero liderazgo sin que se aborde en la campaña lo más complejo: difundir el mensaje de que sacar Argentina adelante es una empresa posible. Nada de especular con fusibles, nada de antagonizar a los equipos para usarlos en campaña y cambiarlos a bajo costo.

Los precandidatos deben competir resaltando sus virtudes, aprovechando incluso las desventajas de sus rivales, pero todos deben pertenecer a un sistema de ideas y de políticas que tengan consistencia. El poder es unitivo, los recursos públicos no se pueden dilapidar con simplificaciones. Todas las ramas y especialidades del gobierno deben ser armónicas y estar afinadas con las prioridades de la época.

El presente es un camino sin retorno. Otro rumbo resulta imperativo. ■

TRIBUNA

Seamos la generación queerradique la pobreza extrema en la ninez

#### Sebastián Waisgrais

Especialista en Inclusión y Monitoreo de **UNICEF** Argentina

emos avanzado significativamente en el conocimiento y medición de la pobreza en la niñez en Argentina. Lamentablemente, no podemos decir lo mismo de los progresos dirigidos a erradicarla. La pobreza infantil asociada a la insuficiencia de ingresos sigue siendo hoy tan elevada como lo era al iniciar el presente siglo: la mitad de las chicas y chicos son pobres. Sin embargo, la noticia alentadora es que la pobreza medida a partir de las privaciones de derechos ha estado cediendo y hoy el país registra niveles menos dramáticos que en el pasado reciente. Pero, a pesar de esto último, la situación no deja de ser grave: 4 de cada 10 niñas y niños tienen algún derecho básico privado.

Alrededor de 7 millones de chicas y chicos viven en hogares pobres por ingresos insuficientes. Uno de cada dos niñas y niños habita un hogar que declara haber vivido los últimos tres meses con ingresos provenientes del sistema de protección social. Durante la pandemia, esa cifra se había elevado al 57%. Se trata de hogares con personas adultas jóvenes, con bajo nivel educativo, en algunos casos liderados por mujeres, y con una inserción altamente precaria en el mercado laboral: son trabajadoras y trabajadores (pobres) del sector informal, con ingresos inestables y que resultan altamente vulnerables a la inflación o la falta de crecimiento inclusivo.

¿Cuáles son las situaciones más críticas? 13% de las niñas y niños del país viven en hogares con pobreza alimentaria: 1,7 millones. Esas cifras son aún más altas en los hogares cuyo principal sostén son mujeres, cuando el hogar se sitúa en un barrio popular o cuando la persona de referencia del hogar está desempleada. Estos números visibilizan situaciones de vida inadmisibles que implican, en algunos casos, saltearse comidas por falta dinero o directamente estar sin comer durante todo un día por esa causa.

Tenemos certeza que los mecanismos de protección social vigentes son eficaces para mitigar estas situaciones, pero insuficientes y aún tienen posibilidades de ampliar su cobertura para llegar a toda la población de chicas y chicos. De no contar con las transferencias monetarias actuales (AUH y Tarjeta Alimentar) habría 1,3 millones más de chicas y chicos viviendo en la pobreza extrema, y de no mediar la ayuda de instituciones no gubernamentales o de familiares, el problema de la falta de alimentos y el hambre sería aún más dramático.

Si bien la solución al problema de la pobreza se vincula directamente con el crecimiento económico inclusivo y con la reducción de la inflación y la precariedad laboral, las políticas redistributivas juegan un rol central para paliar situaciones acuciantes. El paquete de medidas implementadas para hacer frente a la pandemia reveló la efectividad de las acciones neral', estén plenamente asegurados.

cuando hay acuerdos en temas cruciales, incontrovertibles e importantes como el poner fin a la pobreza infantil.

Para ello, es clave evitar reducciones de fondos destinados a la niñez en términos reales, de acuerdo con el mandato establecido en la Ley 26.061. La asignación inicial para 2023 dispuesta por el Ejecutivo no contempló el incremento de partidas por \$241.413 millones con impacto sobre la niñez que dispuso el Congreso Nacional en el debate parlamentario y la situación se agrava aún más con las dificultades para reducir la inflación.

Preocupan especialmente las partidas destinadas a la protección de ingresos de los hogares con niñas, niños y adolescentes. Resulta urgente asegurar recursos financieros suficientes y sostenibles que posibiliten una cobertura adecuada de la Asignación Universal por Hijo, de la política alimentaria y de otras respuestas de protección de ingresos impulsadas por el gobierno nacional.

Seamos parte de la generación que logre erradicar la pobreza extrema en la niñez. No sólo es un deber ético, sino que también es presupuestariamente factible en el corto plazo si logramos consensuar que la única alternativa para lograr una sociedad cohesionada es que los derechos básicos y fundamentalmente, los que forman parte del 'bienestar ge-

### **EL MUNDO**

América Latina • Violencia y vida cotidiana

# Por la inseguridad, Lasso permite a civiles portar armas y militariza partes de Ecuador

El estado de excepción será por 60 días en Guayaquil y otras zonas afectadas por el narcotráfico. Y por decreto permitirá el uso de armas para defensa personal.

QUITO. AFP, XINHUA YTÉLAM

El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, decretó a partir de ayer el estado de excepción en zonas azotadas por el narcotráfico y la criminalidad y autorizó la portación de armas de uso civil y la utilización de aerosoles de gas pimienta "para defensa personal".

El conservador Lasso dijo que el estado de excepción, que permite militarizar las calles y suspender garantías constitucionales, regirá desde hoy en Guayaquil y otras partes de la provincia de Guayas, así como en otras dos provincias costeras.

El estado de excepción como resultado de una "grave conmoción interna", de acuerdo con el decreto de Lasso, entró en vigencia hoy domingo por dos meses e incluirá un toque de queda entre la 1 y las 5.

"Decretamos el estado de excepción en la zona 8, que comprende Guayaquil, Durány Samborondón, y en las provincias de Santa Elena y Los Ríos", dijo el presidente en un mensaje en cadena nacional. El mandatario, quien el año pasado decretó el estado de excepción en tres ocasiones para Guayaquil y otras áreas para enfrentar los altos índices de criminalidad, dispuso que la medida durará 60 días y que también suspenderá derechos como a poder reunirse. Desde marzo y por 60 días también está en emergencia la provincia costera de Esmeraldas, en el noroeste de Ecuador y fronteriza con Colombia. "Tenemos un enemigo común: la delincuencia, el narcotráfico y el crimen organizado", afirmó Lasso, un ex

Autoriza también el uso de aerosoles de gas pimienta para defensa personal.

banquero de derecha en el poder desde mayo de 2021.

Ubicado entre Colombia y Perú-los principales productores mundiales de cocaína-, Ecuador decomisó en 2021 el récord anual de 210 toneladas

de drogas, la mayor parte cocaína y cuyo destino eran puertos europeos.

La tasa de homicidios casi se duplicó entre 2021 y 2022, pasando de 14 a 25 por cada 100.000 habitantes, según autoridades. Guayaquil, núcleo comercial del país y por donde sale la mayoría de la droga, figura entre las localidades con más criminalidad. En la zona 8 se reportaron 434 muertes violentas entre enero y mediados de marzo frente al total de 1.151 asesinatos a nivel nacional.

Para enfrentar la inseguridad, Lasso también anunció el sábado que modificó un decreto para autorizar "la tenencia y porte de armas de uso civil para defensa personal", así como el uso de aerosoles de gas pimienta. Señaló también que se prohibió la fabricación, registro y tenencia de armas de fabricación artesanal.

El decreto suscrito para la tenencia y porte de armas especifica entre los requisitos el haber cumplido al menos 25 años de edad, tener un certificado de la prueba psicológica y otro de haber superado el examen toxicológico, que determine que la persona no ingiere sustancias sujetas a fiscalización o no es alcohólica, ambos emitidos por Ministerio de Salud Pública. De igual manera, un certificado de destreza en el manejo y uso del arma emitido por el Ministerio de Defensa Nacional.

Asimismo, no tener sentencia ejecutoriada condenatoria por la comisión de un delito, no registrar antece-



Firma. El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, durante la designación del nuevo canciller del país, Gustavo Manrique, quien reemplazó al renunciante Juan Carlos Holguín. AFP

"Siento como ustedes la preocupación de la inseguridad. Para el gobierno del Ecuador, su paz y tranquilidad son vitales", manifestó el gobernante, quien afronta un proceso de juicio político que impulsa la opositora Asamblea Nacional por un supuesto peculado.

La Universidad de Cuenca rechazó en un comunicado la decisión del Ejecutivo pues considera que esta medida "transfiere a los ciudadanos la responsabilidad estatal de seguridad y protección".

"Nunca hasta la presente, se ha demostrado que un mayor uso de armas se corresponda con un más alto grado de paz pública", añadió mientras que el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas, Leonidas Iza, consideró que el libre porte de armas "fomentará la aparición de grupos paramilitares".

También el expresidente Rafael Correa (2007-2017) ha rechazado el anuncio: "No permitamos que la ineptitud nos mate. Con la prohibición de porte de armas, convertimos a Ecuador en segundo país más seguro de Latinoamérica. Destrozaron todo y ahora nos venden sus torpes soluciones", escribió en Twitter. ■

#### **EL CASO PDVSA**

#### Más arrestos en Venezuela por corrupción

Más de 40 personas han sido detenidas en las últimas semanas en Venezuela en una "cruzada" anticorrupción dentro de la estatal petrolera PDVSAy otras empresas públicas que ha salpicado a altos funcionarios y empresarios. "A la fecha el Ministerio Público logró-junto a los órganos auxiliares- la detención de 42 sujetos vinculados a las diversas tramas de corrupción que buscaron desfalcar a la economía nacional", señaló el fiscal general, Tarek William Saab. Los arrestos comenzaron el viernes 17 de marzo luego de un comunicado emitido por la Policía Nacional Anticorrupción, un órgano que actúa bajo estricta reserva, que solicitó al Ministerio Público procesar judicialmente a funcionarios que "podrían estar incursos en graves hechos de corrupción y malversación de fondos". Ayer fue arrestado Pedro Maldonado, presidente de la estatal Corporación Venezolana de Guayana junto con Néstor Astudillo, presidente de la Siderúrgica del Orinoco.

Caracas. AFP

**Cifras.** Fue del 70% en 2021 y 39% en 2022. Pero para economistas independientes, la suba de precios el año pasado superó el 200%, una de las más altas del planeta.

# Una inflación galopante toma por sorpresa a los cubanos

#### LA HABANA. AFP Leticia Pineda

Xiomara Castellanos, una jubilada cubana, estaba feliz cuando el gobierno incrementó los salarios y pensiones en 2021 como parte de una reforma monetaria, pero en ningún momento pensó que los precios llegarían a niveles inéditos en el sistema socialista en el que ha vivido 62 de sus 80 años.

Cuba es hoy uno de los países de América Latina que enfrentan una notoria escalada inflacionaria, un fenómeno que ha tomado por sorpresa al cubano de a pie.

El presidente Miguel Díaz-Canel participará el martes en una teleconferencia con sus homólogos de México, Colombia, Brasily Argentina, también afectados y cuyos gobiernos intentan adoptar estrategias comunes para bajar los precios al consumidor.

En enero de 2021, las autoridades pusieron en vigor una reforma monetaria para terminar con la aplicación de la tasa de un dólar por un peso cubano que prevaleció por décadas en el sector estatal y que provocaba distorsiones en la economía nacional.

Esto derivó en una devaluación del peso cubano. La moneda se disparó de 24 a 120 pesos por dólar en la tasa oficial. En el mercado negro está ahora a 180.

Aunque en el marco de la reforma, el salario se incrementó en un 450% en promedio, "los precios (...) están por el cielo, no acompañan el salario", según Castellanos, quien recibe una pensión mensual de 1.528 pesos cubanos, equivalentes a 13,8 dólares a la tasa oficial, casi lo mismo que cuesta hoy una caja de 30 huevos (14 dólares). De acuerdo con cifras oficiales, la inflación aumentó un 70% en 2021 y 39% en 2022.

Para Pavel Vidal, académico de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali, en Colombia, las estadísticas oficiales "subestimaron entre 5 y 6 veces la inflación efectiva", dijo a la AFP. "La inflación real en 2022 superó el 200%, una de las más altas del planeta", estimó el economista cubano.

Xiomara Castellanos se resigna a adquirir los productos de la



En la calle. En La Habana, venta de frutas a precios muy caros. AFP



Vacío. Un restaurante en La Habana sin clientes a los que atender. AFP

"libreta de abastecimiento", implantada por el difunto líder Fidel Castro en 1963 para enfrentar la escasez de comida y que representó un símbolo de seguridad alimentaria.

Sin embargo, cada vez incluye me-

nos productos. A un precio casi simbólico de 1,42 dólares, Xiomara adquiere con su libreta en mano en la bodega cercana a su casa lo que el Estado le asigna al mes: siete libras de arroz, medio litro de aceite, siete hue-

vos, tres libras de frijoles, seis libras de pollo y un paquete de café. "Compro lo que me dan y siempre como pollo", comenta mientras cocina, molesta porque esa ave no le gusta.

El economista cubano Omar Everleny Pérez concluye en un análisis que una pareja requiere unos 113 dólares mensuales para comprar la comida de un mes, incluida la que venden en tiendas en moneda extranjera.

Además, esa misma pareja necesita 233 dólares para cubrir transporte, vestimenta, recreación, servicios e internet. Xiomara dejó de tomar leche porque un kilo del lácteo en polvo cuesta 14 dólares en las pequeñas tiendas privadas que empezaron a pulular en La Habana a raíz de que el gobierno autorizó en 2021 las pymes (pequeñas y medianas empresas), las cuales ahora hasta venden productos importados. Las prácticas del libre mercado se han profundizado en la isla gracias a la apertura al sector privado, impulsada por Raúl Castro durante su mandato (2008-2018).

En la isla, de 11,1 millones de habitantes y donde el salario promedio es de 33 dólares, una parte de la población recibe remesas y otro grupo más pequeño bonos u otras utilidades en empresas estatales.

Omar Everleny Pérez explicó que las familias receptoras de remesas tienen ingresos más elevados cuando cambian sus divisas por pesos cubanos. Los trabajadores independientes también pueden tener mayor ingreso. "Mantengo a mis hijos con mi negocito más o menos", señaló Armando Rodríguez, un vendedor de pan independiente de 52 años. Considera que necesitaría 400 dólares para mantener a su familia, pero a veces consigue la mitad.

"Lo que me preocupa es que el mundo se ha hecho para los cubanos más desigual", sostuvo Everleny Pérez. El país atraviesa la peor crisis económica en tres décadas debido al endurecimiento del embargo estadounidense y los efectos de la pandemia.

La inflación "¿cuánto subió?, no lo sé, pero sé que está fuerte, fuerte", exclamó Xiomara al oír esa palabra poco escuchada en el pasado. "Antes (del 2021) no había IPC" en Cuba, explicó Pavel Vidal, pero por información generada con el PIB "se puede decir que es la mayor" inflación registrada en la isla, incluso por encima del Período Especial en los 90. ■

26 EL MUNDO LUNES 3 DE ABRIL DE 2023



Destrucción. El bar del centro de San Petersburgo, en donde atentaron y mataron al periodista prorruso Vladen Tatarski con una bomba.

HUBO ADEMÁS 16 PERSONAS HERIDAS EN SAN PETERSBURGO

# En un increíble atentado, matan a un bloguero prorruso en Rusia

Era Vladen Tatarski. Fue en una cafetería que habría pertenecido al empresario y jefe del Grupo Wagner.

MOSCÚ. EFE, AFP Y CLARÍN

Un conocido bloguero militar prorruso murió y otras 16 personas resultaron heridas ayer en una explosión en una cafetería en San Petersburgo (Rusia) que habría pertenecido al empresario de la restauración y jefe del Grupo Wagner, Yevgueni Prigozhin, según el diario local Fontanka.

Las autoridades rusas han abierto

un caso penal por "asesinato de una manera generalmente peligrosa".

Para la oficina del fiscal local, citado por la TASS, la explosión ocurrió en el café "Street Food Bar No. 1", ubicado a lo largo del río Neva, cerca del centro histórico de San Petersburgo.

"La fuerza del artefacto explosivo era de más de 200 gramos de TNT (trinitrotolueno)", dijo una fuente de los cuerpos y las fuerzas de seguridad a la agencia oficial TASS.

El Ministerio del Interior confirmó que 16 personas resultaron heridas y que la persona que falleció es el conocido corresponsal de guerra Vladen Tatarski.

Según Fontanka, en la cafetería se suelen organizar los fines de semana actos del Frente Cibernético Z, que se cree está asociado con Prigozhin y que, según el Instituto para el Estudio Estratégico (ISD, en inglés), es una fábrica de trolls que está siendo utilizada para promover la propaganda rusa en redes sociales.

El diario de San Petersburgo indicó que, según un anuncio publicado en la red social VKontakte, el Facebook ruso, este domingo se celebró uno de estos eventos con Tatarski en la dirección donde se encuentra la cafetería.

"Se sabe que anteriormente la cafeteria pertenecia a Yevgueni Prigozhin", escribió en su canal de Telegram.

De acuerdo con Fontanka, que cita a testigos de la explosión, uno de los invitados, una mujer supuestamente, trajo al corresponsal de guerra una estatuilla que contenía el explosivo que explotó.

La agencia oficial RÍA Nóvosti afirma que el regalo fue examinado antes de entregárselo al bloguero militar, que conocía a la mujer, ya que ella le había entregado postales en varias ocasiones en eventos similares.

Según el medio independiente Meduza, Tatarski es un bloguero y uno de los corresponsales militares más famosos que ganó fama durante la campaña militar rusa en Ucrania.

Nació en la región ucraniana de Donetsky luchó en 2014 en la autoproclamada república popular. Tenía más de 560.000 suscriptores en su canal de Telegram.

El ataque inmediatamente ha re-

cordado a la explosión que mató el pasado agosto a Daria Duguina, la hija del filósofo ultranacionalista Alexánder Duguin.

Entonces, las autoridades rusas acusaron a los servicios secretos ucranianos de estar detrás del atentado, extremo que negó rotundamente el gobierno de Kiev.

Duguina, de 29 años, comentarista política de línea dura, era hija del filósofo Alexandr Duguin, desde hace mucho es uno de los principales defensores de una Rusia imperialista y ha exhortado al Kremlin a intensificar el ataque a Ucrania.

El taque se produjo a la noche en una autopista y destrozó las ventanas de las casas vecinas de un acomodado suburbio de Moscú. El gobierno lo calificó entonces como un "acto terrorista" y dijo que el objetivo había sido Duguin. En cambio, acabó matando a su hija porque a último momento ella había abordado otro auto, según la prensa rusa.

Duguin, de 60 años, escritor y filósofo, es considerado uno de los ideólogos que más ha influido en la política rusa de los últimos años y el particular en el rumbo adoptado por el presidente Putin.

En su juventud profesó un anticomunismo y antisovietismo radical que abandonó tras la caída de la Unión Soviética al punto que en 1993 defendió con los comunistas la sede del Parlamento de Rusia cañoneado por orden del entonces presidente ruso, Boris Yeltsin.

Más tarde participó en la fundación del Partido Nacional Bolchevique, una formación opositora radical ya desaparecida.

A partir del año 2000 Dugin defiende las ideas de euroasianismo y el conservadurismo, que propone como plataforma ideológica a las autoridades del país, a la que acusa de carecer de toda ideología.

Desde 2015 se encuentra bajo sanciones de Estados Unidos por "acciones o políticas que amenazan la paz, la seguridad, la estabilidad o la soberanía o la integridad territorial de Ucrania".

En marzo de 2022, después del comienzo de la "operación militar especial" rusa en Ucrania, su fallecida hija también fue sancionada por Estados Unidos por su labor como directora de la web United World International (UWI), calificada por Washington como "un medio de desinformación".

DIÁLOGO TELEFÓNICO ENTRE LOS CANCILLERES BLINKEN Y LAVROV

### Estados Unidos y Rusia no se ponen de acuerdo por el periodista arrestado

#### MOSCÚ Y WASHINGTON. ANSA Y AFP

Los cancilleres de Estados Unidos, Antony Blinken, y Rusia, Serguei Lavrov, conversaron ayer por teléfono, sin llegar a un acuerdo, acerca de la situación de un periodista estadounidense arrestado en Moscú, que consideró "probados" los hechos de espionaje que le imputa, mientras Washington reclamó la "liberación inmediata", informaron ambos go-

Blinken manifestó a su colega ru-

so "la gran preocupación de Estados Unidos por la inaceptable detención" del periodista estadounidense Evan Gershkovich, informó el vocero del Departamento de Estado, Vedant Patel.

"El secretario de Estado pidió su liberación inmediata" y también exigió que fuera excarcelado Paul Whelan, otro estadounidense preso en Rusia y también acusado de espionaje, agregó Patel.

de la importancia de crear un am- a las autoridades estadounidenses a este de Moscú, por sospechas de "es-

biente que permita a las misiones diplomáticas desempeñar su labor", dijo el Departamento de Estado en un comunicado.

En tanto, la cancillería rusa afirmó en una declaración que la conversación se produjo a iniciativa de Blinken y sostuvo que Lavrov dijo en ella que "los funcionarios en Washington y los medios occidentales deben abstenerse de generar bombo mediático para darle a este caso un tinte políti-

"respetar las decisiones de las autoridades rusas tomadas de conformidad con la ley y las obligaciones internacionales", según la agencia rusa Sputnik.

Lavrov argumentó que "Gershkovich fue sorprendido con las manos en la masa cuando intentaba conseguir información secreta clasificada como secreto de Estado aprovechando su condición de periodista". Ademas, subrayó que Rusia considera que hay "hechos probados de las actividades ilegales del ciudadano estadounidense" y recordó que su arresto fue notificado a la embajada estadounidense en Moscú conforme a los procedimientos establecidos.

El servicio federal de seguridad ruso (FSB) anunció el jueves que el periodista fue detenido en Ekaterim-Los ministros "hablaron también co". La nota agregó que Lavrov llamó burgo, a más de 1.700 kilómetros al

pionaje", sin precisar cuándo fue capturado. Las autoridades rusas le imputan haber recabado información sobre el grupo paramilitar Wagner, perteneciente al millonario Yevgeni Prigozhin, cercano al presidente de Rusia, Vladmir Putin, y que envió mercenarios a Ucrania.

Gershkovich, de 31 años, se declaró no culpable de las acusaciones en una audiencia en un tribunal de Moscú, informó la agencia estatal rusa TASS.

Está arrestado de manera provisional hasta el 29 de mayo, aunque la fecha podrá extenderse a la espera de un posible juicio. Según TASS, el caso fue clasificado como "secreto", lo que restringe la publicación de información al respecto. El último artículo de Gershkovich fue publicado por el diario estadounidense The Wall Street Journal el martes pasado. ■

pressreader PressReader.com +1 604 278 4604

EL MUNDO | 27 LUNES 3 DE ABRIL DE 2023

GIRO Y CAMBIO POLÍTICO

## La premier Marin perdió frente a los conservadores y la ultraderecha en Finlandia



Problemas. El partido Socialdemócrata de la premier Sanna Marin fue derrotado en Finlandia. BLOOMBERG

Su partido SDP quedó en tercer lugar. Aún así, podría ser clave para la formación del próximo gobierno.

**HELSINSKI. EFE YAP** 

La primera ministra finlandesa, Sanna Marin, admitió ayer la victoria en las elecciones parlamentarias del país nórdico de su rival, el partido conservador Kokoomus, cuando aún no ha terminado el escrutinio de los votos, y felicitó a su líder, Petteri Orpo, con quien estaría dispuesta a formar una coalición.

Marin, cuyo partido pasa de la primera a la tercera posición, auguró sin embargo unas negociaciones difíciles para formar Gobierno, aunque expresó su confianza en que se llegará a un acuerdo que garantice una coalición con mayoría parlamentaria.

"Mi partido ha ganado apoyos y tenemos más representantes en el Parlamento, así que, como líder del partido, estoy muy contenta", interpretó Marin ante la prensa internacional en una primera reacción cuando casi se había completado el escrutinio, muy reñido desde el cierre de la votación.

Con el 94.7 % de los votos escrutado los conservadores de Orpo lideran con el 20,6 % de los sufragios y 48 escaños, y superan al ultraderechista Verdaderos Finlandeses, que logra el 20,2 % y 46 escaños.

"Creo que el pueblo finlandés quiere un cambio y ahora abriré negociaciones con todos los partidos para formar Gobierno", afirmó un Orpo exultante.

El Partido Socialdemócrata (SDP) pasa de ser el mayor grupo político de Finlandia a la tercera posición, pese a mejorar 2,2 puntos y obtener un 19,9 % de los votos, lo que le garantiza 3 escaños más, hasta los 46.

El Partido de Centro, principal socio de coalición del SDP, obtiene el 11,6 % de los sufragios (2,1 puntos menos) y pierde 8 escaños, debiendo contentarse con 23 asientos, el peor resultado de su historia.

También retroceden los otros grandes miembros de la coalición gubernamental, Los Verdes, que pierden 7 escaños, y la Alianza de Izquierda, con 5 asientos menos, mientras que el quinto socio del Ejecutivo, el Partido Popular Sueco, se mantiene con nueve escaños.

Sanna Marin asumió el cargo en 2019, con 34 años, convirtiéndose en la primera ministra más joven del mundo. Las encuestas la colocan como la primera ministra más popular del siglo en Finlandia, pero ese éxito no le aseguraba los suficientes diputados en el Parlamento. "Aunque es excepcionalmente popular, también despierta oposición. La división política se ha reforzado", explicó Juho Rahkonen, del instituto de investigación E2.

Mientras unos la ven como una líder firme que logró gestionar la pandemia del Covid-19 y el proceso de adhesión a la OTAN, otros la consideran como una líder sin experiencia responsable del aumento de la deuda pública.

El 18 de agosto de 2022 se filtró un vídeo de Sanna Marin en una fiesta "bastante salvaje" (según sus propias palabras), después de un primer vídeo en el que ella bailaba.

Según la cadena 'MTV Uutiset' el vídeo fue grabado el sábado 6 de agosto. Además, Marin fue vista en la discoteca del restaurante Teatteri (Helsinki) en la madrugada del domingo.

Según la propia web del gobierno, la primera ministra acababa de regresar de unos días de descanso el jueves, e inicialmente estaba previsto que no trabajase tampoco del viernes al domingo. No obstante, ese descanso se había cancelado. Esto significa que, mientras Marin estaba de fiesta, no se había designado a nadie para reemplazarla en caso de emergencia. Debido al revuelo causado por el segundo vídeo y ante las presiones de los sectores más conservadores del país, la primera ministra se sometió a un test de drogas -que arrojó resultado negativo- pero encendió un debate sobre si un líder puede llevar una vida privada, lejos del escrutinio público.

Desde que se convirtió en primera ministra, Sanna Marin ha sufrido un escrutinio sin precedentes en la historia de Finlandia. En diciembre de 2021, su rostro llenó las portadas de los tabloides por haberse ido de fiesta a una discoteca con unos amigos hasta las cuatro de la mañana y haber dejado su teléfono móvil oficial en casa. Se vio obligada a pedir perdón, pero recordó que llevaba encima su teléfono privado y que, de haber surgido alguna emergencia, se la habría podido localizar sin problemas.

AFECTADO POR UNA BRONQUITIS

### El Papa encabezó la misa del Domingo de Ramos luego de su internación

VATICANO, CORRESPONSAL

Julio Algañaraz

jalganaraz@clarin.com

Un día después de haber sido dado de alta por el hospital Gemelli, donde había sido llevado de urgencia el miércoles y curado de una bronquitis infecciosa, el Papa de 86 años presidió las ceremonias del Domingo de Ramos, considerado el comienzo de la Semana Santa y dedicó su homilía a Cristo abandonado, ícono de "los abandonados de hoy".

Con la cara seria y la voz un poco débil, pero enseguida bien entonado, Francisco dijo que "Jesús abandonado nos pide que tengamos ojos y corazón para los abandonados"

"Para nosotros, discípulos del Abandonado, nadie puede ser marginado, nadie puede ser abandonado a su suerte", dijo ante la multitud que enarbolaba los tradicionales ramos de hojas de olivo y de palma.

El Domingo de Ramos conmemora el ingreso triunfal de Cristo, montado en un burro, a Jerusalén aclamado que esté cerca de mí, y por eso voy

como el hijo de Dios por los fieles que arrojaban para facilitarle el paso y en su homenaje ramos de palma y hojas de olivo.

En la homilía Jorge Bergoglio recordó que "la semana pasada murió aquí, entre las columnas, solo y abandonado", un sin domicilio alemán "que era el ícono viviente de Jesucristo".

"Muchos necesitan nuestra cercanía, muchos abandonados. También yo necesito que Jesús me acaricie, buscarlo en sus abandonados y en los solitarios", dijo.

Francisco permaneció sentado en su trono mientras su compatriota, el cardenal Leonardo Sandri, de 79 años, ofició la ceremonia religioso. Varios cardenales lo sustituirán en las celebraciones de la Semana Santa con el Papa que presidirá sentado la ceremonia. Sandri es el vicedecano del Colegio de Cardenales.

Hace casi un año que la artrosis en la rodilla que padece Jorge Bergoglio le impide celebrar las misas. Los movimientos en torno al altar le son imposibles.

Antes de la misa el Papa fue llevado en el Papamóvil junto al Obelisco situado en el medio de la plaza, donde bendijo los ramos de olivo y palma que le mostraba la multitud de 35 mil personas.

Francisco explicó que en el mun- na.

do de hoy "hay tantos abandonados". "Pueblos enteros explotados y abandonados a u suerte; pobres que viven en las cruces de nuestras calle, con quienes no nos atrevemos a cruzar la mirada; emigrantes que ya no son rostros sino número; presos rechazados, personas catalogadas como problemas".

Alzando la voz, el Papa dijo que "hay muchos Cristos descartados con guante blanco, como niños no nacidos, ancianos dejados solos en los geriátricos, enfermos no visitados, incapacitados ignorados, jóvenes que sienten un gran vacío interior sin que nadie escuche realmente su grito de dolor".

Tras concluir las celebraciones, Francisco subió al Papamóvil y circuló entre la multitud, en la que se destacaba una gran bandera argenti-

pressreader

PRINTED AND DISTRIBUTED BY PRESSREADER PressReader.com +1 604 278 4604 28 EL MUNDO LUNES 3 DE ABRIL DE 2023

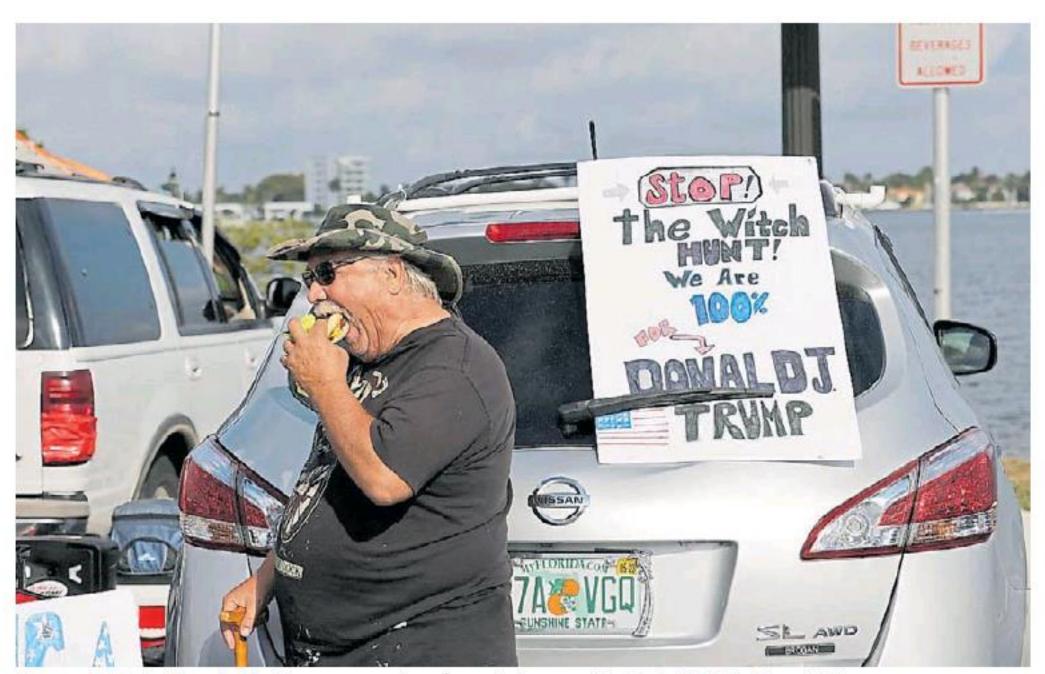

Apoyo. En Palm Beach, Florida, una marcha a favor del ex presidente de EE.UU., Donald Trump. AFP

EL EX PRESIDENTE, EN PROBLEMAS

# La acusación contra Trump marca la fuerte polarización política de Estados Unidos

Está acusado por haber pagado 130.000 dólares a la estrella porno Stormy Daniels. Debe presentarse mañana.

#### WASHINGTON. AFP

#### **Camille Camdessus**

Un paso necesario para algunos, "una caza de brujas" para otros: la histórica acusación contra Donald Trump arroja nueva luz sobre las profundas fracturas partidistas de Estados Unidos. La escalada judicial ha colocado en el tapete noticioso y político al ex presidente republicano (2017-2021), un líder que evidenció y amplificó la polarización del país. Trump está acusado en relación a un pago de 130.000 dólares a la estrella porno Stephanie Clifford, más conocida como Stormy Daniels, en 2016 para que guarde silencio sobre una relación que presuntamente tuvieron, según denuncia de la mujer. Y este martes debe entregarse.

Desde los primeros anuncios de su inculpación por parte de la justicia de Nueva York en un sonado caso, parlamentarios republicanos se apresuraron a denunciar en la red Twitter una "persecución política", considerándolo "un escándalo absoluto" y "un día triste para Estados Unidos".

Los legisladores se plegaron con sus declaraciones en medios y las redes en torno al candidato presidencial, erigido en una suerte de mártir.

Incluso su correligionario Ron De-Santis, gobernador de Florida que coquetea con lanzarse a la carrera presidencial en 2024 y visto como princi-

pal rival para el magnate, acudió en apoyo de Trump calificando la acusación de "contraria a los valores de Estados Unidos".

En el lado demócrata, se contentaron con recibir tímidamente el anuncio diciendo que "nadie está por encima de la ley".

Uno de los pocos que guarda silencio al respecto es el presidente estadounidense, el demócrata Joe Biden, quien no ha lanzado oficialmente su campaña pero sabe que cualquier comentario podría alimentar el argumento del magnate republicano de que es víctima de uso político de la justicia. "Hoy, la opinión pública ve todo a través del prisma de las divisiones políticas", dijo Wendy Schiller, profesora de ciencias políticas de la Universidad de Brown.

La noche del jueves, mientras los progresistas se burlaban de las "lágrimas de los trumpistas", un grupo de simpatizantes del ex presidente acudió a su lujosa residencia en Mar-a-Lago, Florida, para expresarle su apoyo. Varios ondearon banderas que rezaban "Biden no es mi presidente" y "Trump ganó", otro recordatorio de que más de dos años después de que el multimillonario perdiera las elecciones de 2020, una parte de la sociedad estadounidense sigue convencida de que los demócratas se robaron la elección presidencial.

Trump avivó las llamas desde su red Truth Social, acusando a los demócratas de ser "enemigos de los hombres y mujeres trabajadores de este país".

"No es a mí a quien apuntan, es a ustedes, yo solo estoy en su camino", escribió. Esas palabras alimentan los fantasmas en torno a un "divorcio na- ción entre los ciudadanos" de ambas cional", preconizado por ciertos filas, consideró. ■

miembros de la extrema derecha, como la congresista Marjorie Taylor Greene. En algunos hogares estadounidenses, secciones enteras de noticias (cuestiones de género, aborto o democracia) se han vuelto tabú.

El tema de la venta y posesión de armas incluso provocó duros cruces entre progresistas y conservadores en los pasillos del Congreso esta semana, luego de un trágico tiroteo en una escuela en Tennessee.

No obstante, algunos expertos relativizan la idea de la división extrema del Estados Unidos actual.

Desde la Guerra de Secesión (1861-1865) hasta los enfrentamientos por los derechos civiles y la Guerra de Vietnam (1955-1975), la sociedad estadounidense en ocasiones ha estado mucho más fracturada y segregada que en la actualidad, sostienen.

La diferencia: "Somos un país más diversoy políticamente comprometido que nunca", según Wendy Schiller. "Más voces expresándose puede significar que los intercambios se vuelvan más ruidosos y agresivos", evauló la politóloga.

"Pero no es realista comparar esto con la situación de hace 50 años cuando tanta gente fue silenciada", dijo. Aunque la acusación de Trump da la impresión de cavar más hondo las trincheras, se trata sobre todo de "un regalo político para los directores de campaña y estrategas de los dos grandes partidos" de cara a las elecciones de 2024, declaró a la AFP Robert Talisse, experto en polarización política de la Universidad de Vanderbilt.

"La acusación da a ambas partes la oportunidad de despertar la indignaEn contra. El 89% se opuso a que se sigan alquilando en la capital por el peligro que representan para peatones.

### Referéndum en París: votaron para eliminar los monopatines

PARÍS. CORRESPONSAL

María Laura Avignolo mlavignolo@clarin.com

La guerra de las patinetas eléctricas llegó al referéndum en París. El 89 por ciento de los parisinos votaron ayer en contra de la continuación de las patinetas del libre servicio. En ninguno de los 20 barrios de la capital ganó el Sí. Pero menos del 8 por ciento de los registrados en las listas electorales se pronunciaron. Las tres compañías finalizarán su alquiler desde el 1 de septiembre, según la alcaldesa.

Después de horrendos accidentes en la calle, muertes y protestas, la alcalde de París, Anne Hidalgo, decidió convocar a un referéndum para resolver su destino. Se utilizaron las listas electorales y el resultado se conoció a las 10 de la noche. Pero este referéndum no tiene valor legal, solo un carácter consultivo. En 21 lugares de votación, 103.084 personas eligieron el funeral de las patinetas de libre servicio en Paris, tal como ahora funcionan.

Despuis, Lime, Tiert et Dott, la tres empresas que operan si alquiler, se jugaban su futuro. Entre todos tienen 15.000 patinetas. Los electores decidirán si siguen existiendo o no las patinetas, que se desplazan a alta velocidad y sin respetar las reglas, por las calles parisinas. Las empresas son las que financiaron la campaña en pro de las patinetas en las redes sociales. Ellos querían convencer los jóvenes parisinos de desplazarse a las urnas hoy entre las nueve y las 7 de la tarde. Sus métodos no son los más democráticos en las redes. "Medianoche en la Porte de la Chapelle ¿A

pié o en patineta?" propuso uno de sus mensajes ayer. Los habitantes del barrio protestaron porque se sienten estigmatizados. En la Chapelle viven los migrantes en carpas y hay mucha drogadicción.

David Belliard, ecologista y adjunto de la transformación del espacio público y la movilidad, denunció en un Twitter que "hay empresas privadas que buscan influenciar discretamente el resultado del voto. Hoy ese dinero se usa para salvar el negocio de las patinetas. Mañana por qué será" se preguntó.

La decisión fue adoptada por la alcaldesa de París, Anne Hidalgo en enero, que está a favor de frenar el servicio ante los inconvenientes que ocasionan. Muchos franceses cuentan con su propia patineta. Pero otros utilizan los servicios de alquiler en libre servicio.

Pero los usuarios no conocen el código de la ruta y las reglas y se convierten en una amenaza para los peatones. Ante demasiados accidentes, las reglamentaron: no se puede usar el teléfono celular, el casco del audio y los audifonos telefónicos,. El giro de luz es obligatorio a la noche y no pueden viajar dos en una patineta, si no quieren pagar una multa de 35 euros.

En la patineta, la velocidad aceptable máxima es de 25 kilómetros por hora, De lo contrario se paga 1.500 euros de penalidad. Los frenos deben ser poderosos. La bocina o klaxon es obligatoria. Los menores de 12 años no pueden usarla. El seguro es obligatorio para subir a una trottinete eléctrica. Pero hasta ahora no están forzados a usar el casco.



De a dos. Aunque está prohibido, muchos llevan acompañante. EFE

# POTENCIÁ TU EDUCACIÓN CON 365







pulsión digital

Cursos online y en vivo para mejorar tus habilidades digitales

- Grupos reducidos
- ✓ Garantía de reembolso
- Profes expertos



**-20%** 

ransformate

transformá

**EN TODOS LOS CURSOS Y CARRERAS** 

ADICIONAL A LA CODERBECA

Todos los días, con ambas tarjetas.

-20%

EN TODOS LOS CURSOS Y
SUSCRIPCIÓN ANUAL
TODOS LOS DÍAS, CON AMBAS TARJETAS.

CÍRCULO DE PERIODISTAS DEPORTIVOS



Estudiá Periodismo Deportivo

¡Abierta la Inscripción!

- \* Turnos mañana, tarde y noche
- \* Estudio de Radio y TV

Rodriguez Peña 628, CABA

© 11 5133 - 7164 | ☑ ingreso@escuelacirculo.edu.ar

www.escuelacirculo.com.ar

-25%

EN CARRERAS SELECCIONADAS TODOS LOS DÍAS.

SIGLO 2

Con ambas tarjetas.

-50%

SOBRE EL VALOR DE LA MATRICULA PARA NUEVOS INGRESANTES.

TODOS LOS DÍAS, CON AMBAS TARJETAS.

CONOCÉ MÁS BENEFICIOS EN 365.COM.AR Y DISFRUTÁ AHORRANDO



PEDÍ TU TARJETA EN 365.COM.AR | 0810.333.0365 | @ @ @



BENEFICIO VÁLIDO EN LA REPÚBLICA ARGENTINA DESDE DESDE EL 01/05/2022 HASTA EL 20/04/2023 INCLUSIVE. TARJETA 365 DESTINADA EXCLUSIVAMENTE PARA PERSONAS SUSCRIPTAS QUE DEBERÁN SUMAR AL MENOS: SEIS (6) PUNTOS DE ACUERDO A LAS COMBINACIONES POSIBLES Y DESEADAS, TODO CONFORME REGLAMENTO DE 365, TARJETA 365 PLUS ES EXCLUSIVA PARA PERSONAS SUSCRIPTAS QUE DEBERÁN SUMAR AL MENOS: NUEVE (9) PUNTOS DE ACUERDO A LAS COMBINACIONES POSIBLES Y DESEADAS, TODO CONFORME REGLAMENTO DE 365. BENEFICIOS VÁLIDOS PRESENTANDO ALGUNAS DE LAS TARJETAS 365 Y DOCUMENTO QUE ACREDITE IDENTIDAD, EN TODO EL TERRITORIO ARGENTINO. LOS BENEFICIOS Y DESCUENTOS NO SON COMBINABLES, NI ACUMULABLES CON OTRAS PROMOCIONES, BENEFICIOS Y/O DESCUENTOS. PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE LOCALIDADES HABILITADAS PARA LA SUSCRIPCIÓN, BENEFICIOS, TÉRMINOS Y CONDICIONES, LOCALES ADHERIDOS VER EN WWW.365.COM.AR/REGLAMENTO O LLAMÁ AL 0810.333.0365. ARTE GRÁFICO EDITORIAL ARGENTINO S.A., CUIT 30-50012415-2, PIEDRAS 1743, CP 1140, CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.

### SOCIEDAD

#### Drama en una familia • El papel del Estado

Joselín y una hermanita melliza nacieron en el Hospital Argerich de La Boca, que tenía que avisar a dos organismos de la Ciudad la situación del grupo familiar.

# Beba muerta frente a la Rosada: los protocolos que fallaron y que no pudieron evitar la tragedia

Penélope Canónico pcanonico@clarin.com

El caso de la beba de tres meses que murió el viernes a la madrugada frente a la Casa Rosada vuelve a poner el foco sobre las falencias del Estado a la hora de asistir a las personas que viven en la calley la pobreza. Además, abre nuevos interrogantes. ¿Por qué el Estado no puede garantizar los Derechos de la Niñez? ¿Qué protocolos fallaron o no se aplicaron?

Joselín había nacido en el Hospital Argerich de La Boca, junto a su hermanita melliza. Las dos compartían el cochecito en el que dormían a la intemperie junto a sus padres Hernán y Brenda. El viernes 31 de marzo estaban sobre Paseo Colón al 100.

¿Qué pasa en un hospital cuando nace un bebé que no tiene dónde vivir? "Existe un protocolo. Cuando se ve una situación puntual se levanta un alerta para dar aviso al programa Buenos Aires Presente y al Consejo de la Niñez", dicen a Clarín en el Ministerio de Salud de la Ciudad.

Lo que hasta anoche no estaba claro es si en el caso de las mellizas ese protocolo se había activado en el Argerich. Los voceros entienden que sí porque hay trabajadores sociales que se encarga de estos casos.

En el Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de la Ciudad sí estaban al tanto de la situación de Hernán y Brenda, que tienen además un nene de 2 años, pero la Justicia le había quitado la tenencia.

Desde el organismo explicaron a Clarín que no pudieron intervenir antes porque se trata de una familia sin punto de residencia fija, que va y viene de Provincia a Ciudad. Hernán es de Tucumán y Brenda, de Quilmes.

"Los buscamos en recorridas junto al equipo de Buenos Aires Presente (BAP), pero en este último tiempo no dimos con ellos. La última vez que tuvimos contacto con ellos todavía no tenían a las bebas", señalan.

El BAP, la otra área al que por protocolo el hospital debe avisar sobre un recién nacido en situación de calle, tiene como misión asistir a las personas que viven en la calle y depen-



De madrugada. La beba murió el viernes. Su mamá quiso darle el pecho y advirtió que no tenía signos vitales.



Dolor. Hernán y Brenda, los padres de la beba fallecida.

de del Ministerio de Desarrollo Humano porteño. Fuentes consultadas señalaron que no tenían registro del nacimiento de la beba.

A fin de 2022 el BAP intentó localizar sin éxito a Hernán y Brenda para notificarlos sobre la decisión judicial de dar en adopción al nene de 2 años.

Si los padres que eran buscados por dos organismos de la Ciudad tuvie-

#### LA SITUACIÓN DE LA HERMANA

Clarín confirmó ayer que el Consejo de la Niñez se hizo cargo del cuidado de la hermanita de Joselin, hasta que se resuelva qué pasará con la tenencia legal. La última palabra la tiene la Justicia. ron a las mellizas en un hospital de la Ciudad, que debía avisar sobre la situación, ¿cómo no los encontraron? O el hospital no activó el protocolo o falló la comunicación entre tres áreas que deben trabajar coordinadamente. O nadie los buscó bien. El antecedente del hijo de 2 años, del que perdieron la tenencia, agrava el cuadro.

"Todas las intervenciones que tenemos registradas, desde 2019, son en lugares distintos. Al ser nómades, es más difícil localizarlos, por eso en los últimos 3 meses no habíamos tenido registro de ellos y no estábamos al tanto de la situación de las bebas", agregan desde el Ministerio de Desarrollo Humano.

¿Está permitido que un chico viva en la calle con sus padres? "No está ni permitido ni prohibido. Vivir en situación de calle o transitar por la pobreza no es una causal en sí misma para dictar una medida excepcional", definen a Clarín desde el Consejo de la Niñez.

En el Ministerio de Desarrollo Humano dicen que cuando identifican que hay presencia de menores en situación de calle buscan todos los recursos para que "vayan a un centro de inclusión o a un parador e intentamos hacerles tramitar el subsidio habitacional y que acudan a un hotel". Pero ante una negativa, "se le da intervención al Consejo".

"Fue lo que pasó con el caso del hermano mayor de la beba que hoy está en un hogar", cuentan. "La Justicia dictó el estado de adoptabilidad del niño", destacan.

Para Marisa Herrera, investigadora del Conicet y profesora de Derecho de Familia de la Universidad de Buenos Aires, no se le puede exigir a un padre o a una madre que garantice los derechos de sus hijos cuando los propios están vulnerados. "La calle no es el lugar. Primero hay que ofrecer un techo y luego hacer un seguimiento que incluye verificar chequeos de salud de los menores y ayudar a los adultos a conseguir trabajo", le dijo a Clarín. Y evaluó que por haber ocurrido en la Ciudad, tendrían que haber accionado el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat porteño y el Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

En la práctica, la realidad es distinta. "Si la persona no quiere tomar las herramientas, la intervención tiene un límite. Hay que ponerlo en discusión para poder intervenir mejor", dijo la ministra de Desarrollo Humano, María Migliore. La funcionaria fue más allá. "Tenemos que dar una discusión seria si las herramientas con las que contamos hoy en cuanto a marcos legales son las más adecuadas. La ley de salud mental pone un límite claro a la hora de intervenir en una situación como esta".

El Presupuesto 2023 fija partidas para personas en situación de calle. En diciembre de 2021, el Congreso aprobó la ley 27.654 para personas en situación de calle y familias sin techo. El problema es que Desarrollo Social de la Nación nunca la reglamentó. Son solo palabras.

Peligro. Un recontagio aumenta la probabilidad de sufrir fiebre hemorrágica y el riesgo de mortalidad. Testimonios.

# Guardia alta: los que viven con miedo a una segunda infección de dengue

Rocío Magnani rmagnani@clarin.com

La sangre le llenaba toda la boca. Así se dio cuenta Lautaro de Paez (35) de que lo suyo no era una angina como le decían en la guardia. Era 2016 y jamás se había preocupado por usar repelente. Mucho menos sospechaba del dengue. Lo que siguió fue una terapia intensiva en la que alternó dolor y alucinaciones por la fiebre, una recuperación lenta y siete años de vivir con crema repelente en su casa.

Una reinfección del dengue, virus que transmite el mosquito Aedes aegypti, tiene más probabilidades de provocar fiebre hemorrágica y la versión más peligrosa de la enfermedad. En criollo, más chances de matar.

En la Argentina, el último reporte epidemiológico del Ministerio de Salud, que analizó datos hasta el 25 de marzo, reportó-en 2023-16.143 casos. La mayoría detectados en las últimas cuatro semanas. Durante la semana epidemiológica 11 (del 19 al 25 de marzo) se registró una suba de casos del 44,8% respecto de la semana previa.

En términos acumulados, en lo que va del año, los casos notificados durante 2023 representan un 10% menos que los acumulados en el mismo período del año 2020 (último año epidémico), mientras que para 2016 (penúltimo año epidémico) se encuentra un 34% por debajo para el mismo intervalo de tiempo

En 2016, De Paez estuvo una semana mal diagnosticado y otra internado entre los pacientes de dengue en estado más grave del Hospital Muñiz. No recuerda mucho, porque se la pasó inconsciente, conectado al suero porque ni agua podía pasar.

Su relación con los insectos cambió totalmente. "No lo vivo con miedo, pero tengo presente al dengue todo el tiempo. Antes, me acostaba tranquilo. Ahora, escucho un mosquito y hasta que no lo mato no me puedo dormir. Es estar en alerta constante. Pienso: 'Cualquiera de estos mosquitos es de dengue. No le voy a dar la chance a ninguno".

Los especialistas apuntan a no bajar la guardia con el uso de repelentes, al descacharreo para frenar la reproducción del mosquito y también a estar atentos a los síntomas graves de la enfermedad. En especial, porque la circulación del virus se presenta en más de un serotipo y porque los rus de manera asintomática y correr riesgo de un segundo cotagio.

Mientras que entre el 5 y el 10 % de los contagiados por primera vez de dengue desarrollan formas graves como la de De Paez, con una mortalidad de menos del 1%, con una reinfección hay más posibilidades de deshidratación y hemorragias, los síntomas más alarmantes del dengue grave.

Con esto en mente, que todos pueden estar en riesgo de una reinfección sin saberlo, hay personas que libran una batalla incesante y de por vida con aerosoles, espirales, pastillas y cremas repelentes.

"La gente lo toma casi en broma, como si fuera algo lejano y en realidad estamos todos expuestos a esto. Hay que tomar recaudos por uno y por los demás. Es bravo en serio y la pasás mal en serio. Sé que otra gente lo pasa con un poco dolor de piernas y fiebre solamente, pero hay que tomar precauciones. Por lo menos a mí me pegó muy mal", cuenta desde su casa en San Martín De Paez.

A la espera de su primer hijo, las

#### El repelente y el descacharreo siguen siendo claves para combatir el dengue.

noticias del aumento de casos de dengue obligaron a este abogado a volver a tomar medidas con "más exigencia". La amenaza más grande es su casa, a la que describe como "un caldo de cultivo" por los charcos que se hacen en el jardín, la pileta y en los escombros, porque tiene la casa en obra.

"La verdad es que uso bastante repelente en casa y a eso le sumo pastillas para los mosquitos y los mosquiteros en las ventanas", explica.

Por su parte, Cristina Sixto, de 68 años, es profesora de educación física especializada en natación especial y también vive en una casa que también tiene jardín y pileta en el partido de Lanús. "No la usaba mucho desde que mis hijas se habían mudado y, tras haber tenido dengue había que hacer algo", cuenta a Clarín.

La respuesta estaba casi a cien metros. En un acuario preguntó qué peces podía llevar para que se comieran las larvas de mosquitos. Salió con bolsas de peces naranjas y blancos de infectólogos apuntan que muchas 10 centímetros y le pidió a un amigo cuarto día, un zarpullido en todo el personas pueden haber tenido el vique le llevara camalotes. Eran peces cuerpo y "una especie de ataque al hícuerpo. En casa es el único lugar donser mi nueva fragancia", explica. ■

koi, una especie de pez carpa, que en pocas semanas crecieron y se empezaron a reproducir.

Clarín consultó si cualquier pez sirve para controlar el dengue. "Hay varios que cumplen con esta función de control biológico y de comer larvas de mosquitos. Algunos que pueden servir para un estanque son las madrecitas de agua, las carpas, los peces dorados y las mojarras, pero hay peces que no depredan larvas", explicó Alejandro Koko López, docente de la Facultad de Agronomía de la UBA e integrante del proyecto de Control Biológico (@controlbiologico.fauba en Instagram).

"Ahora, tengo un verdadero estanque", asegura Sixto y describe que se siente en paz en ese "microclima" de plantitas que "clarifican el agua", los peces y sapos. Para disfrutarlo tranquila de todas maneras usa dos espirales que la protejan. Sentirse tranquila es estar envuelta en el humo con olor a repelente.

En su caso, el dengue que sufrió en 2016 le hizo pasar dolores detrás de los ojos y de cabeza, mucho decaimiento, fiebre de más de 39 grados y una pequeña hemorragia.

"Cuando te recuperás, estás con la crema repelente para todas partes, por el miedo a que te reinfectes. Una de mis hijas hasta había comprado tules y me habían hecho como una carpa alrededor de la cama. Pero era todo muy incómodo. Ahora, trato de estar sana, cuido de que no haya lugares en los que se puedan reproducir, tiro insecticida en las ventanas y las rejillas y ando con espirales".

Joel Siciliano (31) se contagió hace menos de un mes en Mataderos, el primer barrio en el que el Gobierno de la Ciudad decidió dejar de testear. Es que esta comuna reunió, según los últimos datos oficiales, el 40 % de todos los casos de Buenos Aires. Quienes tengan síntomas y un cuadro clínico que coincida con dengue serán considerados positivos.

"Vivo en Ciudadela, pero tres veces por semana entreno a un equipo de fútbol femenino de un club de barrio de Villa Luro que tiene unas canchas semicubiertas en Mataderos. Me contagié hace como un mes, un día en que estaba todo lleno de mosquitos y estábamos quejándonos de que nadie llevara repelente", relata.

Para él, fueron casi 10 días. Al principio, mucha fiebre y después, del

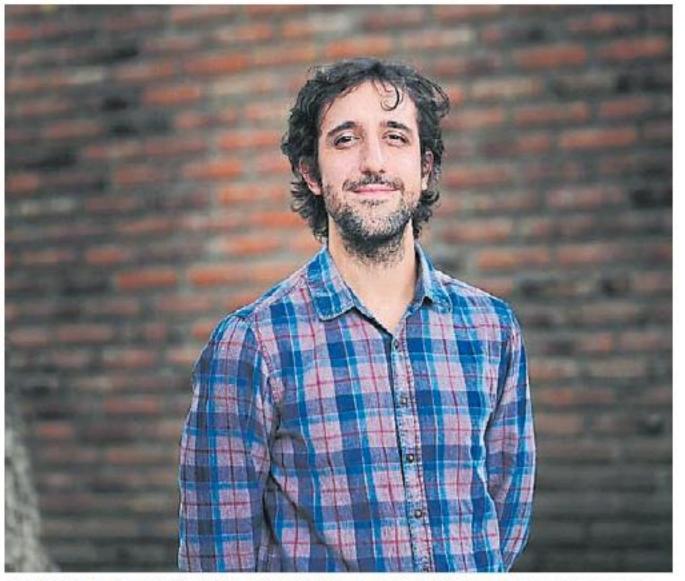

Lautaro de Paez. En 2016 estuvo una semana internado. JUAN M. FOGLIA

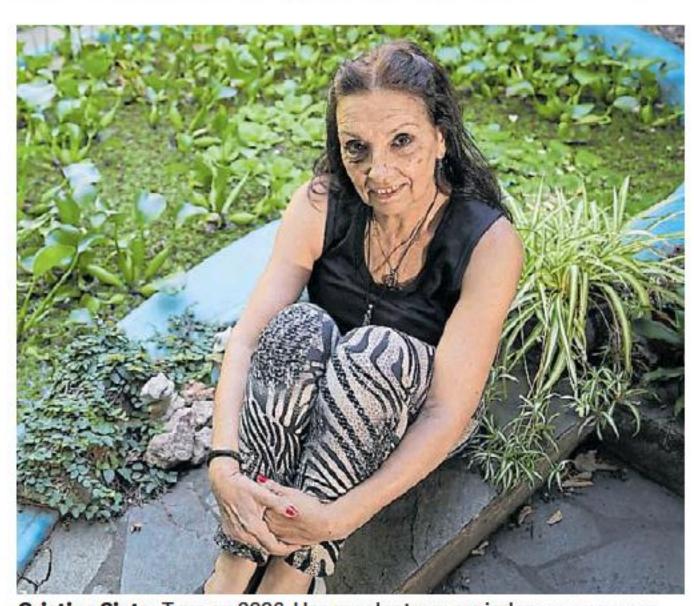

Cristina Sixto. Tuvo en 2006. Usa repelentes y espirales. JUANO TESONE



Joel Siciliano. "Ahora el repelente es mi fragancia", dice. LUCÍA MERLE

gado" que lo mantuvo una semana prácticamente sin comer. "Me dijeron que me mantuviera hidratado, pero estuve a base de un té y alguna galletita", cuenta.

Y agrega: "Ahora, llevo repelente en la mochila a todos lados, y en casa tengo tabletas insecticidas o espirales puestas. Cuando voy al club cada dos horas refuerzo el repelente en el

de no uso, pero porque es carísimo. No tenía noción de lo que valía un spray hasta que me agarré dengue".

Para Siciliano va siendo hora de que hava un cambio de hábitos: "Estamos en medio de un brote de dengue y, por ahí, nos ponemos perfume pero no repelente antes de salir de casa". En su caso, ya no hay vuelta atrás. "Les digo a todos que el repelente va a

32 SOCIEDAD

LUNES 3 DE ABRIL DE 2023



Cerrado. El predio queda entre Lisandro de la Torre, Eva Perón, Murguiondo y Directorio. Ocupa 32 hectáreas, pero está vacío. MAXI FAILLA

A casi un año de la mudanza. En mayo de 2022 dejó de operar el comercio ganadero, que se mudó a Cañuelas. El destino del predio de Mataderos, encerrado en la "grieta".

# El ex Mercado de Hacienda sigue cerrado y su futuro es incierto

Pablo Novillo pnovillo@clarin.com

Durante 122 años fue el corazón del barrio. Durante los últimos 21, su mudanza se demoró una y otra vez, hasta que se concretó. Y durante este último año, se convirtió en un fantasma con futuro incierto. A casi un año del cierre del Mercado de Hacienda, el enorme predio de Mataderos sigue inactivo, y un conflicto político surgido al calor de la "grieta" frenó el proyecto que había para aprovecharlo.

El Mercado de Hacienda (mal llamado "de Liniers" porque quedaba en Mataderos) fue **inaugurado el 21 de marzo de 1900**, en las 32 hectáreas limitadas por Lisandro de la Torre, Eva Perón, Murguiondo y Directorio.

Durante un siglo funcionó con normalidad, con el ir y venir incesante de camiones, vacas y peones rurales. Desde allí salió la carne que comieron los porteños por décadas.

Pero en 2001 la Legislatura de la Ciudad sancionó una ley que prohibió la circulación de ganado en pie por las calles de Buenos Aires. El objetivo era forzar la mudanza del Mercado, que por sus ruidos y su mal olor se había convertido en una molestia para una Buenos Aires completamente distinta a la que lo vio nacer.

Claro que mudar semejante complejo no era nada fácil. Primero, porque había que encontrar un predio en el AMBA o al menos no muy alejado. Un intento para llevarlo al Mercado Central, en La Matanza, y otro para mudarlo a Ezeiza quedaron en la nada por cuestiones políticas y económicas. Así, la Legislatura tuvo que votar 16 prórrogas a la mudanza.

Finalmente, la empresa Mercado de Liniers S.A. (integrada por los consignatarios de hacienda) compró un predio en Cañuelas y construyó un nuevo mercado. El viernes 13 de mayo de 2022, el complejo de Mataderos funcionó por última vez, y la actividad de mudó a su nueva sede.

En 2018, la Legislatura porteña votó una ley para definir el futuro del terreno de Mataderos. Tal como había hecho en otros lotes fiscales que urbanizó, se autorizó la venta del 35% de la superficie para emprendimientos inmobiliarios, se le dio una zonificación específica (con límites para las alturas de los edificios) y se dispuso que el 65% del predio se destinara a instalaciones públicas y privadas.

¿De qué tipo? Desde un polo gastronómico hasta un Museo de la Carne, pasando por un polideportivo para el club Nueva Chicago e instalaciones para la feria gauchesca que se hace los domingos en los alrededores. Hasta aquí, la historia. Una histo-

ria que quedó trunca cuando apareció la "grieta" política.

¿Qué pasó? El predio siempre perteneció al Gobierno nacional. Y para desarrollar el proyecto urbanístico, debía pasar a manos del Gobierno de la Ciudad.

Durante la presidencia de Mauricio Macri, fue transferido en un paquete de 11 lotes que la Nación le cedió a la Ciudad para que los vendiera y así cancelara un crédito de 170 millones de dólares que el propio Gobierno nacional había tomado para pagar la construcción del Paseo del Bajo. Es decir, la Nación le pasaba a la Ciudad la deuda pero también los recursos para cancelarla.

Sin embargo, cuando Alberto Fernández asumió la Presidencia, frenó los traspasos de estos y otros terrenos, con la explicación de que la medida perjudicaba el patrimonio del gobierno federal.

Por eso, nunca escrituró los terrenos a favor de la Ciudad. Y así, el convenio firmado por aquella deuda del Paseo del Bajo se cayó automáticamente a fin de 2021, según explican en el Gobierno porteño.

ra el club Nueva Chicago e instalaciones para la feria gauchesca que se haúltimo paso formal. La Agencia de **tendrá que hacerse cargo de los 170** último paso formal. La Agencia de **millones de dólares** de aquel crédito.



Los contenedores están llenos de ratas. Lo único que hicieron fue meter chatarra".

**Juan Carlos Machado** Kiosquero



El laburo bajó mucho porque cada vez hay menos gente por la zona".

Pablo González Mecánico

Administración de Bienes del Estado, que depende del Gobierno nacional, firmó con la Ciudad un nuevo acuerdo, que da marcha atrás con todo lo actuado. Es decir que la Nación no cederá los terrenos, pero entonces tendrá que hacerse cargo de los 170 millones de dólares de aquel crédito. En definitiva, una discusión de la grieta hizo retroceder todo y llenó de incertidumbre al futuro del ex Mercado de Hacienda.

¿Y ahora? Fuentes del Gobierno porteño aseguraron que firmaron con Nación un segundo acuerdo por el cual se comprometen a mantener la vigilancia sobre el terreno por 90 días, prorrogables por otros 90. Entonces, al menos por seis meses la Policía de la Ciudad seguirá controlando el lugar, para evitar hechos de inseguridad y ocupaciones ilegales.

Pero del proyecto para recuperar el terreno y darle usos diversos a esas 32 hectáreas no hay nada en marcha. Y, en medio de un año electoral con la "grieta" a flor de piel, es iluso pensar que pudiera haber avances en el corto plazo.

Entre comerciantes y vecinos de Mataderos, la incertidumbre crece. Es que la indefinición actual ocasiona pérdidas económicas y achica las expectativas para comercios que cada vez cierran más temprano. La zona, además, se degrada.

Guillermo es el dueño de Casa Galli, que desde hace 100 años vende artículos regionales en Lisandro de la Torre al 2400. "Las personas en situación de calle no estaban cuando funcionaba el Mercado. En la toldería que armaron duerme cada vez más gente. Nunca pasó una cosa así", asegura, y agrega que "ahora el predio donde estaba el Mercado es un depósito de vehículos secuestrados de la comisaría. Y es un criadero de ratas. Todos los frentistas estamos enojados porque no vienen a desratizar. Ni con el Mercado había la cantidad y el tamaño de ratas que hay ahora".

Clarín recorrió los alrededores y la opinión de los comerciantes coincide en que el lugar se convierte en un desierto después de las 18.

En la cuadra siguiente, también sobre Lisandro de la Torre, el kiosquero Juan Carlos Machado, con 35 años allí, coincide con que el problema de las ratas se incrementó: "Abro a las cinco de la mañana y las veo caminando. Los contenedores están llenos. Hubo siempre, pero ahora, como en el predio del Mercado no hay naday no tienen cómo alimentarse, salen a buscar afuera".

Comerciantes y vecinos están al tanto de los proyectos que tenía el Gobierno porteño. Pero como el predio volvió a manos de Nación, algo que no todos conocen, creen que la situación va a empeorar. "Dijeron que iban a hacer un polo gastronómico, un edificio, una plaza y espacios públicos, pero lo único que hicieron fue meter a la policía con toda la chatarra", afirma Machado, y concluye: "Acá la inseguridad es como en todos lados. Pero todo cambió sin el Mercado. Antes trabajaba todo el día y me quedaba hasta más tarde, pero ahora a las 18 me voy porque no queda nadie".

"Víví toda la vida en el barrio y esto cambió. Fuimos a una reunión con el Gobierno. Nos preguntaron qué hacía falta y salieron varias ideas. Un banco, un club, una universidad, un colegio, entre otras cosas. Fue antes de la pandemia. Ahora sabemos que pusieron seguridad porque quisieron tomar el predio", cuenta Nélida Aguilar, de 44 años.

Pablo González, mecánico, tiene una mirada similar. "El laburo bajó mucho porque cada vez hay menos gente en la zona", afirma, y señala las calles vacías.

Informe: Candela Toledo

pressreader

PRINTED AND DISTRIBUTED BY PRESSREADER
PressReader.com +1 604 278 4604



TORNEO PRIMERA DIVISIÓN 2023 PRIMERA PARTE. PARA MÁS INFORMACIÓN CONSULTAR EN WWW.GRANDT.COM.AR.

34 SOCIEDAD LUNES 3 DE ABRIL DE 2023

LA VÍCTIMA CRUZABA UNA AVENIDA CUANDO FUE EMBESTIDA

# Un conductor atropelló y mató a un joven en los bosques de Palermo

**Mateo Torres** Mantykow tenía 26 años. Lo chocó un Sandero en Figueroa Alcorta y Dorrego.

Eran las 3 de la madrugada cuando Mateo caminaba por la esquina de las avenidas Figueroa Alcorta y Dorrego, en una zona complicada para los peatones en los bosques de Palermo. Estaba con dos amigos cuando un Renault Sandero lo atropelló y le causó la muerte.

Mateo Torres Mantykow tenía 26 años y trabajaba en una parrilla de la Plaza Defensa, en San Telmo. adonde repartía volantes en la calle y promocionaba el lugar.

Según pudieron reconstruir los investigadores, el joven estaba con sus amigos cuando por motivos que se desconocen cruzó la calle corriendo. Fue en ese momento que la Sandero lo atropelló y lo levantó en el aire.

El conductor, identificado como Nicolás Ezequiel García Dentone (23 años) perdió el control del vehículo y, a unos 100 metros, chocó a tres coches que estaban estacionados aunque en esa zona no está permitido.

Fue justo a la salida de una curva, por lo que creen que García Dentone circulaba a alta velocidad y no tuvo visibilidad para evitar el impacto.

Las marcas de la frenada quedaron impresas en el asfalto, igual que los vidrios rotos de todos los vehículos.

Los amigos de la víctima pidieron una ambulancia al SAME, que acudió a asistirlo, pero el joven ya había fallecido. "Oué locura esta vida... El destino es impredecible", fue uno de los mensajes de despedida en las redes sociales, donde no podían creer el trágico final del joven.

García Dentone quedó imputado por "homicidio culposo". Según indi-





Víctima. Mateo Mantykow.

caron a Clarín, las pruebas de narcotest y alcoholemia dieron negativo, aunque el joven permaneció detenido unas horas a la espera de que definan su situación procesal, principalmente para evaluar a qué velocidad manejaba al momento del siniestro. La investigación está en manos del Juzgado Criminal y Correccional N° 10, a cargo de Fernando Caudeno, que dispuso luego dejar en libertad al conductor.

El auto acumula 40 multas por mal estacionamiento y exceso de velocidad en la ciudad de Buenos Aires, al menos desde 2019, informó Télam. Como el titular tiene do-

micilio en Vicente López, también las suma en la provincia de Buenos Aires donde el año pasado también recibió cuatro multas por no respetar los límites de velocidad necesarios.

Esta zona es calificada por los transeúntes como "complicada". En el mismo punto, el 2 de enero de 2022 una ciclista falleció tras ser atropellada por un Ford Focus rojo.

Su conductor, José Carlos Olaya González, de 32 años, escapó del lugar en una camioneta Jeep aunque lo detuvieron en Avellaneda. En ese mismo incidente vial hubo otros cinco ciclistas que sufrieron heridas leves. ■

EN ABRIL DE 2013 HUBO 261 MIL PERSONAS AFECTADAS Y AL MENOS 89 MUERTOS

### A 10 años de las inundaciones, el trauma persiste en La Plata

LA PLATA. CORRESPONSALÍA Fabián Debesa laplata@clarin.com

La inundación que atravesó en formato de tragedia colectiva a la ciudad hace 10 años es de esas estampas que no se despegan de la piel de miles de platenses. Mabel Girjera (72), vivió siempre en Tolosa con su familia. En esa jornada fatal que arrancó por la tarde del 2 de abril ella pasó 14 horasentre el atardecer y las primeras horas del día siguiente-con el agua a la altura de la cintura.

Con dos personas que pidieron ayuda sentadas en la mesa de la cocina. Y con su hija - Vanesa Zaffiro- y tres nietos, en una vivienda del fondo sobreviviendo con 90 centímetros.

"Desde entonces no tolero el ruido de la lluvia. Cuando las gotas comienzan a golpear el techo me encierro en la habitación y pongo la TV a todo volumen". Ese trauma la persigue desde hace una década.

Vanesa pudo abordarlo de otra manera. "Hice muchos años de terapia. Me estremecía y me afectaba la tristeza en los ojos de mis padres. Desde

esos días que fueron como un largo velorio, ellos perdieron la alegría en la mirada", contó la mujer a Clarín en el lugar de la pesadilla.

Tolosa, en la zona norte, es el barrio más antiguo de la ciudad, atravesado por dos arroyos, y fue uno de los más afectados. Decenas de historias de "más de dos metros". Así llaman a las casas que tuvieron el agua por encima de esa medida en el interior.

Por la inundación, fueron por lo menos 89 los hombres, mujeres y niños muertos porque se ahogaron, electrocutaron, golpearon o enfermaron ese día y los posteriores. Más de 210 mil las personas afectadas por el agua. Y US\$ 600 millones de pérdidas en bienes e inmuebles. Organismos oficiales contaron 55.700 viviendas y 2.830 comercios perjudicados.

Según la estación meteorológica de la facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas de la Universidad de La Plata llovieron 392,2 milímetros entre las 3 de la mañana del martes 2 de abril y las 6.25 del otro día. 302,2 de ellos en tres horas: entre las 16 y las 19. Un fenómeno imposible de prever. Nunca registrado ni pronosticado.

Mabel y Vanesa; madre e hija, lograron canalizar parte de la bronca y angustia en la organización de actividades vecinales. Se incorporaron a una de las tantas asambleas que se conformaron para reclamar a las autoridades por obras de infraestructura; beneficios para los inundados; reclamos de condena a los funcionarios responsables por falencias de gestión y para mantener la memoria.

"Cuesta mucho sostener las peleas por esos temas. Lo que más me irrita es que la gente se olvida. En esos días hubo mucho apoyo y ayuda. Pero se fue perdiendo", lamenta Grigera.

Mabel recuerda que la alarma se encendió a las 18 cuando comenzó a filtrarse agua por la cocina. "En casi una hora había 40 centímetros y para la noche, ya estaba encima de los 80. Quedó así hasta el otro día a la mañana. Estuvimos toda la noche despiertos, tratando de salvar lo que se podía. Y de salvarnos nosotros".

Fueron horas críticas. Según un estudio de la facultad de Trabajo Social.

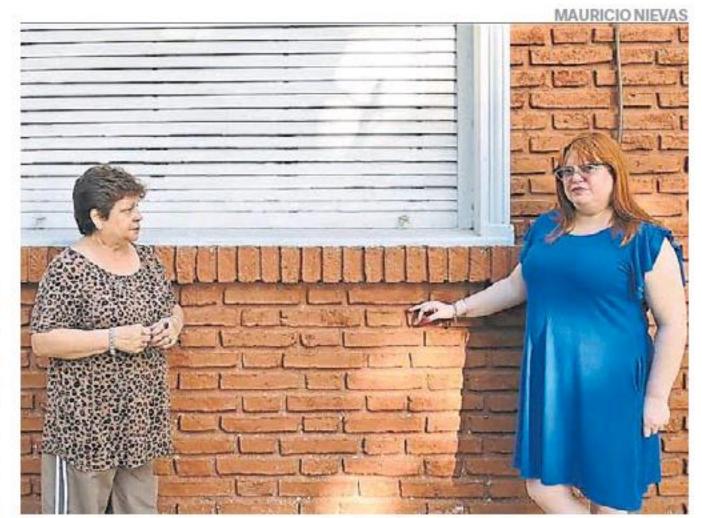

Drama. Mabel y Vanesa marcan hasta dónde llegó el agua en su casa.

se produjo la mayoría de las muertes: en ese lapso no se registró asistencia estatal. El 78,72 % de las personas que debieron autoevacuarse lo hicieron en casas de amigos, familiares o vecinos y el 96,83 % salió de sus casas por la ayuda de particulares. El agua se quedó en las casas hasta 15 horas.

El día después la capital de la provincia devolvía imágenes que parecían de la Segunda Guerra Mundial. Autos arrumbados contra los paredones o los árboles. Montañas de basura, muebles. Ramas, mucho barro.

"Nosotros no teníamos dónde acostar a los chicos. Tenían 2, 7 y 12 años. en las 12 horas entre el atardecer del 2 No nos quedó ni una bombacha. Nade abril y la salida del sol del otro día, da. Y no tuvimos ayuda oficial. Solo un crédito que no pudimos pagar y terminamos en el Veraz", recuerda Vanesa, docente de Inglés y militante de una de las asambleas. Estas entidades organizaron ayer una conmemoración.

El agua arrastró la carrera política del ex intendente Pablo Bruera. El dirigente estaba en Brasil cuando comenzó la tormenta, pero falseó un tuit para decir que estaba "ayudando" a los vecinos. Bruera y el ex gobernador Daniel Scioli quedaron tocados por el desastre. Pero la Justicia sólo juzgó y condenó a dos funcionarios de tercera línea de Defensa Civil. "Para las víctimas es un hecho de impunidad total", plantea Mabel.



pressreader PressReader.com +1 604 278 4604

36 SOCIEDAD LUNES 3 DE ABRIL DE 2023

María Denis (68). Se realiza el juicio contra dos policías por homicidio.

# Habla la viuda del Lauchón Viale, el espía de la SIDE asesinado por la Bonaerense: "Vinieron a matarlo"

#### Entrevista

Virginia Messi vmessi@clarin.com

primera vista se percibe que María Denis (68) es una mujer fuerte. Como su abuela le decía "Bebita", le quedó para siempre el apodo de "Bebi". Así la conocen sus vecinos, que no saben los detalles de todo lo que le tocó pasar a esta señora en los últimos diez años. Por eso, en esta nota no se publicarán fotos de ella, para resguardar su intimidad.

Gran parte de su historia-la buena y la dolorosa-cuelga de su cuello en forma de alianza de oro. Es la alianza de su marido, el agente de la SIDE Pedro Viale, más conocido como "El Lauchón", mano derecha del poderoso "Jaime" Stiuso.

"El Lauchón" fue asesinado la madrugada del 9 de julio de 2013 en su casaquinta de La Reja. Un escuadrón del Grupo Halcón de la Policía Bonaerense copó el lugar a los tiros en el marco de una causa federal. El espía terminó acribillado en uno de los baños de la quinta. "Vinieron a matarlo", sostiene María.

Sólo ella estaba en casa con su esposo. Por eso, en carácter de testigo, declarará mañana ante el Tribunal Oral Federal de San Martín que lleva el juicio contra los dos policías cuyas balas impactaron en el cuerpo de Viale, por entonces un hombre de 59 años y al borde de la jubilación que se había hecho espía siguiendo los pasos de su padre.

María se prepara un café, fuma a regañadientes de no poder dejarlo, y contesta cada una de las preguntas de Clarín. "¿Sabes por qué le decían Lauchón? Porque cuando era chico el papá le decía 'rata blanca aturdida: la madre lo vestía de blanco y él andaba todo mugriento", cuenta.

#### -¿Qué recuerda de esa madrugada del 9 de julio de 2013 cuando el Grupo Halcón entró a su casa?

-Me acuerdo de todo, cada detalle lo repaso cada noche. Desde entonces me cuesta dormir. Ahora siento un ruido y ya me pongo mal ¿viste?

-¿Qué fue lo primero que escuchó? -Estaba todo oscuro. Pedro y yo dor-

míamos. En esos días, mi marido estaba con parte médico porque le habían puesto un stent. Pero los últimos análisis le habían dado mejor así que estábamos por irnos de viaje a San Luis. En realidad, nos íbamos a ir esa misma noche. Yo le propuse a Pedro que saliéramos el 8 pero él no quería manejar de noche.



Pedro "Lauchón" Viale. Fue asesinado el 9 de julio de 2013 en su casaquinta de la localidad de La Reja.

Todos me dijeron que fue un vuelto para Stiuso. Con Jaime mi marido se llevaba bien, trabajaban juntos, se apreciaban".

#### -Es decir que la Bonaerense casi se encuentra con la casa vacía...

-En esa casa vivíamos los dos y nuestro hijo Alan, el más chico. Esa noche Alan me dice "mamá, voy a buscar a Florencia", la chica con que salía. Eran las 23. Nos fuimos a dormir y escuché ruidos, como de un vidrio rompiéndose. Pensé en Alan, en que le estaban haciendo una entradera. Pedro y yo nos paramos de un salto. Él tenía siempre el arma a mano. La agarró y salió.

#### -Así, en calzones.

-En calzones. Yo me acordé que él siempre me decía "si algún día te atacan o vienen a robarte, agarrá el arma y apuntá a la puerta". Yo también tenía un arma, que era de él. Pedro me había enseñado a tirar.

-¿Y esa noche hizo eso?

-Hice eso. Me senté en la cama, no fui detrás de él: Pedro me hizo para atrás y me dijo "no, vos quedate". Entonces yo me quedé en la cama, con el arma. La cargué y apunté hacia la puerta. En eso sentí que él gritó "chapa, chapa, chapa". Yo no entendía qué significaba.

#### -Pedía que los que tiraban se identificaran....

-Sí, sí, después me enteré de eso. Mi cuarto daba a un pasillito cortito que daba a otro largo. Él sale por ahí y siento que dice "chapa, chapa, chapa" y después, tiros, gritos. Ahí perdí un poco la noción del tiempo.

#### -¿Usted siguió apuntando a la puerta con el arma?

-No, no, cuando él dice "chapa, chapa, chapa", la bajé porque como que sentí su voz que me decía "bajala". Y al ratito viene un policía y me dice "señora, esto es un allanamiento". Y le digo "mostrame el acta, el papel". Me contestó: "Después se la muestro, quédese acá". Yo estaba tranquila porque pensé que estaba escuchando en el pasillo la voz de mi marido. Nunca me imaginé que lo habían matado.

#### -Su esposo muere acorralado en el baño...

-Sí. Pasó un tiempo y vino una mu-jer policía. Desde el cuarto escucha-porque no dejaron ni una.

ba cómo se reían en el pasillo y decían "uno, dos, tres, cuatro". Contaban los casquillos y se cagaban de risa. No sé cuánto tiempo pasó. Yo estaba preocupada porque Pedro tenía que tomar sus pastillas porque era hipertenso y por el tratamiento cardiológico que estaba haciendo. Insistí tanto con las pastillas que la policía me dijo: "Ya las tomó".

#### -¿Cuándo se enteró que estaba muerto, que lo habían matado?

-No sé, como a las cuatro o cinco horas. Vinieron con un médico y me dijeron: "Señora, le tenemos que informar que su marido ha fallecido". Entonces empecé a gritarles "hijos de puta y la puta que lo parió!". Había uno con una bata que supuestamente era el médico que me quería inyectar.

#### -¿Y sus hijos?

-No los dejaron entrar. Uno de mis hijos logró colarse y ¿sabés lo que estaban haciendo los policías? Los muy hijos de puta sacaron una carne que yo tenía en el freezer y se pusieron a hacer un asado. Mi hijo les agarró la carne de la parrilla y se las tiró a la pileta. Te digo cómo terminó el allanamiento: me robaron un anillo que era de platino. Me robaron todos los zapatos y las zapatillas. Tuve que salir a comprarme

#### -¿Su esposo le mencionó si estaba amenazado, si temía por su vida?

-No. Nunca me mencionó y nunca supe lo que hacía. Sabía de qué trabajaba pero él no me daba detalles.

#### No estaba nervioso...

-No, no, nunca, nunca. Es más, él me decía "cuando me den el alta voy a trabajar hasta agosto y me jubilo".

#### -¿Usted sufrió amenazas?

-Una vez me llamó a la casa del Banco Provincia una mujer. Me dijo: "Hola, ¿sos la esposa del Lauchón? Habla Cristina". "¿Qué Cristina?", le contesté. Y qué Cristina va a ser... pero bueno, también es improbable que fuera Cristina Kirchner. Después me llamaban cada dos o tres días: "Tené cuidado con lo que hacés", "pensá en tus hijos". Yo no hice la denuncia de las amenazas. ¿Iba a hacerla ante la misma Policía que mató a mi marido?

#### -Pasaron 10 años. ¿Qué piensa que pasó la noche del allanamiento?

-Yo no hablé mucho con los compañeros de mi marido. Supongo que fue una venganza por algún laburo que hizo él, quizás porque estuvo en la Triple Frontera...

#### -Se dice que pudo ser una venganza de la Bonaerense porque él ayudó a detener al narco Miguel Ángel "Mameluco" Villalba y era una presa que deseaba la Bonaerense.

-Eso es lo que me dijo el abogado (Santiago Blanco Bermúdez). Todos me decían que que era un vuelto para Jaime (Stiuso).

#### -Stiuso declaró varias veces que el blanco era él. ¿Eran amigos?

-Trabajaban juntos, se apreciaban. Yo he ido a a reuniones donde estaba él y se sentó con nosotros. Se trataban como amigos, digamos.

#### -Se dijo que esa noche Stiuso iba a ir a cenar, no fue y por eso se salvó. Eso no es así, es mentira.

#### En un reportaje con Clarin en 2013, usted dijo que vivían al límite ¿qué quiso decir?

-Lo dije por el laburo de él y por la guita. Porque siempre andábamos contando el peso.

#### -La gente piensa que un espía tiene acceso a mucho dinero...

-Nada que ver. Esa mansión, como decían de la casa de La Reja, la compramos con un crédito hipotecario y la terminé de pagar hace dos años.

#### -¿Sus hijos qué opinan de lo que pasó?

 Después de que mataron a Pedro, todo se fue a la mierda. Yo no supe qué hacer con mis hijos, porque eran muy pegotes de él. (NdR: Alan Viale fue condenado en 2019 a perpetua por matar a su pareja, Luciano tuvo varios procesos por robo, y un tercer hijo, Leandro, es médico y declarará mañana).

#### -¿Piensa que la causa por la que allanaron su casa estuvo armada?

-Yo creo que lo vinieron a matar. Los tipos ni se anunciaron, en ningún momento dijeron "Policía" ni nada.

#### -¿Qué va a pasar en el juicio?

 Dudo mucho que se sepa la verdad. Me encantaría, pero hay muchas cosas entre medio. ■

**Los traía una pareja.** El 7 de marzo la Aduana de Gualeguaychú secuestró los discos. Fueron producidos en República Checa.

# La verdadera historia de los 483 vinilos de Vilma Palma confiscados



Operativo. Las copias secuestradas eran de los dos primeros discos que editó la banda rosarina en los 90.

#### Virginia Messi

vmessi@clarin.com

Hicieron furor en los '90. Llenaron estadios y en 2022 se dieron el lujo de hacer un documental (ternado para los premios Carlos Gardel) celebrando los 30 años de su hit más taquillero: "La Pachanga".

Pese a su indiscutible éxito, los rosarinos Vilma Palma e Vampiros siempre fueron mirados de reojo desde cierto sector, tachados de "grasas" o de banda "medio pelo". Seguramente por eso la noticia tuvo tanto impacto y fue tendencia en Twitter.

Textual, el comunicado de la Adua-

na decía lo siguiente:

"Se vino La Pachanga: la Aduana descubrió en el equipaje de dos personas 500 vinilos, todos de Vilma Palma.

"No estaban en un auto rojo sino en una camioneta blanca proveniente de Uruguay. Por su cantidad y variedad se presume que estaban siendo importados con fines comerciales, lo cual inhabilita su ingreso por la vía del equipaje.

"El valor de la mercadería incautada asciende a cerca de \$ 5 millones; también traían USD 28.500".

La información, en tono de cargada, hacía referencia a dos temas de la

#### Los discos los llevaba Rubén Barbeiro Merens, uruguayo y dueño de un sello musical.

banda, "La Pachanga" y "Auto Rojo", ese que dice: "Te busqué en mi auto rojo a las 6/ Llevaba un frac muy nuevo / Que en verdad no me quedaba muy bien". Cualquiera con más de 40 años puede ponerle mentalmente música a esa letra.

Los vinilos eran en realidad 483, de tres discos diferentes y les fueron secuestrados a una pareja que cruzaba desde el Uruguay. Los llevaban en varias cajas en la parte trasera de su camioneta Volkswagen Amarok.

La cuestión llegó al juez federal de Gualeguaychú Hernán Viri por dos cuestiones. La primera fue la cantidad de discos que la pareja no había declarado (aunque tampoco ocultado) al intentar entrar a Argentina.

La segunda, que debajo del asiento delantero uno de los perros rastreadores de la Aduana -llamado "el can Rocky"- detectó dólares, exactamente 28.500.

Como esa suma supera en 8.500 los dólares permitidos, se les secuestró el excedente y se abrió una causa que el juez delegó finalmente en el fiscal Pedro Rebollo. Lo de los vinilos quedó

#### La mercadería incautada vale \$ 5 millones. También hallaron en el auto 28.500 dólares.

en manos de la Aduana como una infracción al Código Aduanero.

Poco más se podría agregar al operativo, pero en la cabeza de todos los que leyeron la noticia quedó repicando una pregunta, tal vez injusta: ¿Quién compra 500 vinilos de Vilma Palma? ¿No es que lo vinilos son para artistas de culto?

La noticia generó todo tipo de memes en los sitios de los coleccionistas de vinilos, pero nadie se puso a tratar de contestar la pregunta.

Clarín hizo una pequeña investigación sobre la curiosa historia y esto es lo que encontró detrás.

La Barca

¿Tendrán droga adentro? ¿Estarán hechos con droga? Esas fueron algunas de las preguntas, entre paranoicas y conspirativas, que generó el secuestro de los 483 vinilos.

En principio -aunque algunos detalles están en investigación- la historia parece ser mucho más sencilla: quien llevaba los discos en su camioneta era el empresario Rubén Barbeito Merens, uruguayo, de 75 años, quien reside en la Argentina desde 1981 y tiene un sello discográfico local llamado La Barca que también produce materiales para YouTube.

Basta entrar en el sitio para enterarse que "Barca Discos es una empresa discográfica independiente que ya lleva 32 años desarrollando artistas nacionales e internacionales. Posee un catálogo de más de 300 títulos y cuenta en su haber con varios hits desarrollados dentro y fuera del país".

Dentro de la página web se ofrecen, en vinilo o CDs, los discos de Vilma Palma e Vampiros.

En su sitio de Instagram, Barbeito Merens aparece orgulloso de los resultados del documental que produjo sobre el grupo: además de la nominación en los Gardel 2023 como "Mejor Video Clip Largo", en febrero ganó como mejor documental internacional en un festival desarrollado en Budapest (Hungría).

Antes, en noviembre de 2022, había ganado en Buenos Aires en el Arte Non Stop Festival Internacional Film.

En síntesis, que Merens tuviera casi 500 vinilos de Vilma Palma carece de todo misterio: él es su principal impulsor en el mercado local.

Para esta nota, Clarín intentó hablar con el empresario pero nunca contestó los mensajes ni los llamados. Por su parte, Mario "Pájaro" Gómez -líder de la banda- respondió que no le interesaba hacer declaraciones.

La circunstancia de que los vinilos hubieran sido fabricados en el República Checa, por más extraño que nos parezca, tampoco es rara: allí existe un pueblo de menos de dos mil habitantes llamado Pelc -a unos 25 kilómetros al sur de Praga- que es la mayor fábrica de vinilos del mundo. Y se hicieron 500 porque las tiradas no suelen ser de menos cantidad.

Seguramente hacerlo en Europa del Este es más barato que fabricar en Argentina. E importarlo desde Uruguay-Merens es uruguayo- seguramente tenga menos aranceles.

Lo que no está muy claro es por qué los sobres en los que estaban guardados los discos decían "Made In Argentina". Tal vez allí se sume alguna falta impositiva. Mientras, lo que se sabe es que el dueño de los vinilos presentó la boleta de compra correspondiente.

Según Aduana, el material secuestrado vale unos 5 millones de pesos. En Internet, cada vinilo se consigue a poco más de 10 mil pesos y en las disquerías especializadas en vinilos también lo tienen y cuesta 15 mil pesos.

Por lo pronto, las 483 copias están esperando su destino en el depósito de secuestros de la Aduana de Gualeguaychúy, por lo visto, de moda no van a pasar.

Lo más seguro es que su dueño, el empresario Rubén Barbeito Merens, tenga que pagar una multa (estiman en Aduana de unos 7 millones de pesos) si quiere recuperarlos. Eso siempre y cuando la cosa quede como una infracción aduanera.

Si con el paso de la investigación algo reencuadra el caso en la figura de "contrabando", la mercadería podría ser rematada al mejor postor.

Pero aun es temprano para saberlo. Continuará...■

#### Más noticias del día

Corrientes

# Un detenido por matar a una mujer y su sobrina

La policía de la ciudad de Corrientes recibió una denuncia al 911 por hechos de violencia en una casa, y al llegar encontró a dos mujeres muertas y un hombre herido de arma blanca. La principal hipótesis es que el hombre mató a las dos mujeres y luego intentó suicidarse. Quedó detenido como presunto autor del doble femicidio. Las víctimas tenían 36 y 61 años, y su vínculo sería el de tía y sobrina.



Hallazgo. En Corrientes capital.

Dock Sud

# Tiroteo de un policía al que quisieron asaltar

Un policía que había acordado la compra de un auto por intermedio de las redes sociales terminó baleando a un delincuente en la ciudad bonaerense de Dock Sud, cuando se dirigía a cerrar la transacción y llevarse el vehículo. Es que antes de llegar al lugar pactado para la entrega fue abordado por dos ladrones que intentaron robarle el dinero. El policía estaba de civil.

Reclamo sindical

#### Paran las líneas Ay H del subte de 5.30 a 7.30

La Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro
(AGTSyP) anunció un paro para
hoy en las líneas A y H. La medida se implementará de 5.30 a
7.30. Según especificaron en el
documento, la paralización total
del servicio-que demorará dos
horas la salida de las formaciones en el comienzo de la semana- es para reclamar por la reducción de la jornada laboral.

pressreader

PRINTED AND DISTRIBUTED BY PRESSREADER
PressReader.com +1 604 278 4604
COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

### **SPOT**

#### Entrevista

Sandra Commisso scommisso@clarin.com

s otoño en Buenos Aires. A unas cuadras de la Plaza San Martín, la ciudad parece sosegada a la hora de la siesta. Héctor Alterio camina del brazo de su hija Malena, apenas llegado desde Madrid, donde vive desde 1975. A los 93 años, vino a despedirse de los escenarios porteños.

A partir del viernes, por doce únicas funciones, presentará el espectáculo A Buenos Aires, donde recita poemas de León Felipe, repasa anécdotas y recuerda tangos de Cátulo Castillo, Astor Piazzolla, Horacio Ferrer y Eladia Blázquez, con dirección de su esposa, la psicoanalista Ángela Bacaicoa, y la presencia del pianista Juan Esteban Cuacci.

Dos hombres se quedan paralizados mirándolo. ¿Es él? ¿Está acá? "Gracias", le dicen. Emoción es lo que despierta este actor, uno de los más emblemáticos de su generación, prolífico y premiado a ambos lados del Atlántico. Comprometido pero, sobre todo, admirado y querido. Les abrió el camino a muchos que llegaron después a probar suerte en Madrid. Los ojos claros se humedecen varias veces durante la charla, pero la mirada está intacta.

Hay nostalgia en sus palabras pero también mucho sentido del humory sensibilidad. Desde la última vez que había estado en la Argentina, cuando filmó la película Fermín, glorias del tango, pasaron diez años.

-¿Qué recuerdos le vienen a la mente en este regreso a la Argentina?

-Tengo fotos en la cabeza pero todo cambió muchísimo. Después de diez años de no pisar la ciudad, las primeras sensaciones son muy lindas. Estoy contento, me he encontrado con gente maravillosa, todos cálidos y con talento.

Este hombre que habla suave, hace chistes y agradece cada gesto de cariño que recibe, es el mismo pibe de Chacarita, hijo de inmigrantes italianos, que desde su infancia imitaba a los cantores de tango y hacía reir a todos con relatos improvisados a modo de comedia.

Sus inicios fueron con el teatro, al que volvió varias veces, sobre todo últimamente. En la década del '50 formó parte del grupo Nuevo Teatro, junto a Alejandra Boero, innovador de la escena independiente.

-¿Cómo fue aquella experiencia? Yo tenía un desconocimiento total de lo que era un grupo creativo porque todas mis travesuras teatrales, llamémoslas así, surgían de manera improvisada con los amiguetes del barrio, a los 11, 12, 13 años.

#### -¿Hasta entonces la actuación era como un juego?

-Claro, era un juego con el que me fui alimentando en vanidad por las reacciones que recibían mis gracias, y todo eso fue creando una personalidad con la que, sobre todo, me divertía yo mismo. Y paralelamente comienza el movimiento del teatro independiente y con él, el hecho de tener la posibilidad de hacer cosas



Felicidad. Su regreso a Buenos Aires después de diez años lo tiene contento: vino a despedirse. ARIEL GRINBERG

# A los 93, vuelve para dar su último adiós

El actor, radicado en España desde 1975, presentará desde el viernes "A Buenos Aires", un espectáculo de tango y poesía.

dia que hacía para los amigos del barrio adquirieron otra dimensión. "Me tomaron audiciones: las hacía un actor norteamericano muy famoso, y yo tenía que decir un frase al oído a una persona y luego repetirla a varias más, para ver cómo variaba el volumen de voz. Eso me divirtió, me extrañó, me asustó..."

#### -Era toda una novedad.

-A tal punto que cuando terminó la audición, me dijeron: 'Ya lo vamos a llamar porque tenemos su teléfono'. Yo pensé que me lo decían para sacarme de encima. Pero cuando me estaba por ir, me piden que me quede porque estaba aprobado.

-¿Que sensación le provocó eso? -Vértigo total. Y así comenzó todo.

-Ya lleva toda la vida en la profesión. -Sí, a los 93 años que tengo, quitales 10 y ahí está toda la vida. De la profesión hubo experiencias con las que he aprendido y ganado mucho, otras me han fastidiado mucho.

-¿Cómo cuáles?

con un dinero de cooperativa.

Así fue como los pasos de come
taban con situaciones del entorno.

#### DE "LA PATAGONIA REBELDE" A "EL PADRE"

#### Una trayectoria que impone respeto

Sus primeros trabajos en cine se remontan a la década de 1960, pero después formó parte de películas emblemáticas como Quebracho o La Patagonia rebelde, en la Argentina, y Cría cuervos o El crimen de Cuenca, en España.

Más tarde llegarían Tango feroz, Caballos salvajes, Cenizas del paraíso, El hijo de la novia, Plata quemada, Kamchatka, Camila, Yo, la peor de todas, Un poco de chocolate, Amanecer de un sueño, a ambos lados del Atlántico.

Además de formar parte de los elencos de cuatro películas argentinas nominada a un Oscar, como La tregua (1974), Camila (1984), La historia oficial (1985) y El hijo de la novia (2001), recibió un Goya de Honor en 2004, al que se suman dos Martín Fierro, dos

Konex y la Concha de Plata a mejor actor en San Sebastián.

En teatro protagonizó obras de Anton Chéjov, August Strindberg, Bertolt Brecht, Luigi Pirandello, Máximo Gorki, Florencio Sánchez, Harold Pinter, William Shakespeare, Henrik Ibsen, Federico García Lorca y Eugene O'Neill, entre tantos más.

En 2016, su interpretación en Barcelona de un hombre que comienza a padecer Alzheimer en El padre, de Florian Zeller, fue un broche de oro por su conmovedora interpretación. Ahora, de regreso en Buenos Aires, Alterio volverá a brindar su magia desde un escenario, pero esta vez no habrá personaje sino un hombre honrando sus raíces, sus recuerdos y su presente.

Por ejemplo, con el grupo de Nuevo Teatro no estaba habituado a trabajar con tanta gente, con alguien que llevara la voz cantante. Pero me fue formando. Y paralelamente vieron en mí esa característica de divertirme que me dio cierto protagonismo. -Un juego que se hizo profesión.

-Fui aprendiendo lo que es vivir cotidianamente con una profesión muy particular como esta, que trabaja con las emociones.

-¿Qué es lo mejor de actuar?

-Es una profesión que entretiene. A la persona que saca una entrada y va al teatro, yo no la he visto en mi viday seguramente no lo veré nunca. Yo no lo conozco pero lo siento.

-¿Hay una conexión?

-Sí, porque lo que va a ver ese señor no lo vio nunca pero yo ya lo hice

#### INFORMACIÓN

A Buenos Aires. Con: Héctor Alterio. Autora y directora: Ángela Bacaicoa. Dirección musical y piano: Juan Esteban Cuacci. Funciones: viernes, sábados y domingos de abril, a las 20.30 en el Astros, Corrientes 746.

unas 150 o 200 veces. Tengo que tener mucho cuidado porque si el señor siente que es algo repetido, se pierde el encanto.

Lo maravilloso es conmover.

-Eso es lo que vale la pena. Eso forma parte de mi trabajo y lo vengo haciendo conciente e inconcientemente desde que tengo 15 o 16 años, y lo fui depurando. -Con tantos personajes interpreta-

dos en tantos años de trabajo, ¿hay alguno que sea el más querido? -Todos, incluso aquellos que me pudieron haber perjudicado, me dieron satisfacciones. Esta profesión tiene tantas aristas distintas... Su lado emocional, un costado frívolo a veces, cuando en realidad, se trata simplemente de ser un actor. Yo trato de trasmitir la verdad, que me crean lo que estoy haciendo.

#### -¿Hay algo en particular que extraña de Buenos Aires?

-Muchas cosas, pero me fui adaptando porque no me quedó alternativa. En un momento me obligaron a irme y estando en Europa, cuando quise volver, no me dejaron. Eso, si le damos un tinte romántico, porque no fue para nada agradable.

Alterio se refiere a su exilio en España, en 1974, tras las amenazas de muerte que recibió por parte de la Triple A. Una bisagra en su vida.

-No habrá sido fácil.

 -Al principio fue difícil adaptarse, pero son cosas que ya pasaron.

-Fue precursor de los artistas argentinos que son bienvenidos en España. ¿Qué opina de ese fenómeno?

-Es algo curioso. Muchos en España hablan del acento argentino, de que les gusta cómo pronuncian los argentinos pero también están los que dicen "no exageres".

Alterio no perdió la tonada argentina, aunque esté mechada por expresiones bien castizas. Él dice que falta quien le diga: hombre, qué gallego estás. "Pero -enfatiza- las raíces están intactas".

### Cultura

**CLAUDIO LARREA** RETRATISTA DE LA PORTEÑIDAD

# "No son las fotos, es la Ciudad de Buenos Aires la que es surreal"

Dos muestras dan cuenta de la mirada de este enamorado de la Capital: "Porteños" y "Arquitectura peronista".

#### **Judith Sayloff**

jsavloff@clarin.com

Un nene con cara de zapallo. Un manojo de copos de azúcar que forma una especie de hongo atómico en la cabeza de su vendedor. Un cura que mira, ¿tentado?, el cartel publicitario de un aperitivo.

"No son las fotos, es la Ciudad de Buenos Aires la que es surreal" afirma Claudio Larrea (1963), el autor de esas obras que hasta el miércoles se exponen en la muestra Porteños en la Galería Otto. Es de Caballito y se fue a vivir a Barcelona en 2001. Volvió en 2009 v desde entonces recorre las calles porteñas sin pausa, con la cámara entre las manos.

El fotógrafo se define como un enamorado de Capital, su "ciudad-mater" (volvió de España para estar con su madre). Pero no todo es color de rosa en la relación. Por eso, como contó respecto de su reciente libro República de Waires, sumó a sus imágenes de juegos de geometría y cúpulas, fotos en blanco y negro de palacios venidos abajo, de San Martín amenazado por nubarrones y de miseria. Un mix de recuerdos de "la París latinoamericana" que contrastan con postales de la exclusión.

Explica a Clarín: "La Ciudad está repleta de contrastes, bellos y no... ¿Viste cuando entrecerrás los ojos para armonizar? Bueno, no sé cómo, pero esos contrastes se acomodan y, de algún modo, encuentro humor y belleza aún en lo supuestamente feo".

El libro y la exposición Porteños, también poblada por imágenes en blanco y negro, fueron organizados por Larrea y José Manuel Elliot, curador y su marido. "Él agrupa las fotos, piensa conmigo asociaciones. Para mí, Porteños tiene algo de acuario. Fui observando a esos personajes en sus micromundos, viviendo cada uno su realidad, aunque interactúan en este enjambre que es la Ciudad".

#### -¿Qué ocurre al pasar de fotografiar espacios a retratar personas?

-Las personas están en mis fotos. Que se vean más o menos es una cuestión de selección. En República de Waires, por ejemplo, se imponía una especie de desierto, porque en esa obra los ciudadanos sobreviven en lo más alto o en los suburbios. Funcionan como testimonios de lo que que queda de las instituciones.

La herencia del fotógrafo Horacio bre la Ciudad en la década de 1930, y la mudo. Allí las tomas directas del au-



El autor. Claudio Larrea, en la Galería Otto, donde hasta el miércoles puede verse "Porteños". JUANO TESONE

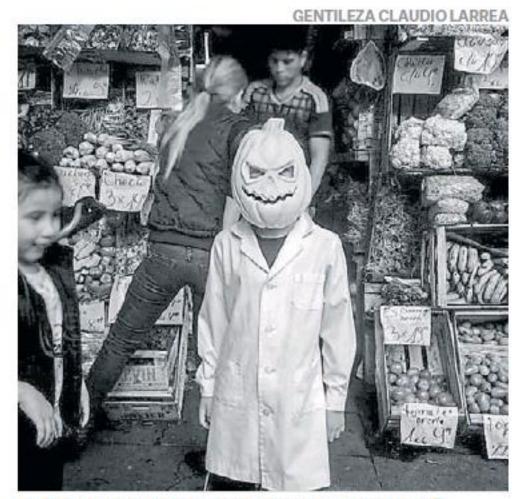

Calabaza. Una de las imágenes de "Porteños".

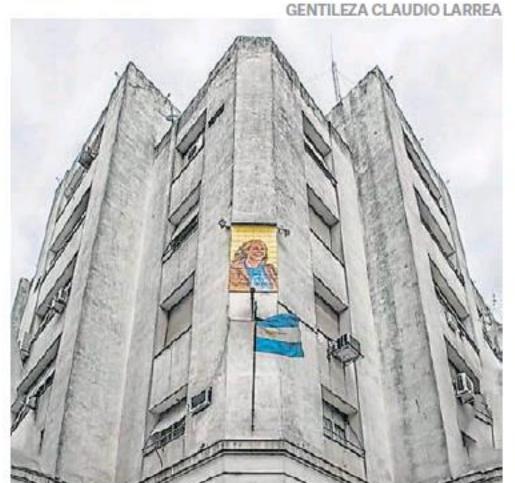

Evita. En la exhibición "Arquitectura peronista".

#### **FICHA**

Porteños

Dónde: Galería Otto, Paraná 1158 (CABA).

Horarios: martes a viernes de 15 a 19. Entrada: gratis.

Arquitectura peronista

Dónde: Museo del Bicentenario, Paseo Colón 100 (CABA). Horarios: viernes, sábados y domingos de 10 a 17.30. Entrada: gratis.

de la Escuela de Bauhaus que lo formó, aparecen en las imágenes de ese libro de Larrea, combinado con in-Coppola, el gran ojo modernista so- fluencias expresionistas y del cine

tor exhiben ecos escenográficos.

En Porteños, en cambio, es clara la influencia de Saamer Makarius, el fotógrafo egipcio que también amó a Buenos Aires. Lo de Makarius fue el arte abstracto hasta que los enormes Werner Bishop y Henry Cartier Bresson, popes del fotoperiodismo, lo entusiasmaron. Llegó acá en barco en 1953 con la Leica colgada y mientras caminaba y aprendía español se convirtió en un cazador de momentos, en general, postales del asombro y de la sorpresa. Fue pionero de la street photo local.

Larrea agrega: "Si bien siempre voy capturando luces, cuando fotografio arquitectura todo es más pausado, más silencioso. Con las personas, en cambio, es dinámico. Se trata de encontrar un instante preciso". Como el del penal que patea un chico que juega en la terraza de un edificio, otra foto hermosa de la muestra.

El fotógrafo habla de otra influencia en Porteños: las fotos de freaks de la estadounidense Diane Arbus, sueños y terrores de un "niño foca" o de cinco jovencitos sentados frente a una casa del Bronx detrás de máscaras horribles. La belleza en el espanto.

Aunque las imágenes de los porteños de Larrea son delirantes y hasta dolorosas (está, de espaldas, la jubilada con el cartel: "Trabajador en actividad, te va a pasar lo mismo, despertá"), no resultan feroces a lo Arbus. "No veo a la Ciudad y a los porteños con dolor, los veo con ternura. Todo es tan absurdo que podría ser una humorada", señala el autor.

Lo del zapallo o los copos de azú-

car en las caras no son casualidades. No se ve el rostro de ningunos de los porteños. "Es por los derechos de imagen. Fue un desafío", señala Larrea. Recorrer Porteños es pensar también en qué nos hace la Ciudady qué hacemos con ella. "Nos da más de lo que le damos. Porque el marco es tan precioso en ciertos lugares... La Ciudad de Buenos Aires es poética. Y cuando estás afuera se extrañan hasta las medialunas. Somos nosotros los que la convertimos muchas veces en inhóspita".

Su otra muestra, Arquitectura peronista, en el Museo del Bicentenario, consiste en 27 trabajos, incluso en color, sobre construcciones levantadas durante los dos primeros gobiernos de Juan Domingo Perón. Desde la sede de la CGT (1950) y la Fundación Eva Perón (actual Facultad de Ingeniería de la UBA, 1951) hasta escuelas o la República de los Niños (Gonnet, 1951), pasando el Velódromo (Palermo, 1954).

#### -¿Por qué un recorte de la arquitectura peronista?

-Surgió a mi regreso a la Argentina e interesó al Museo Evita en 2013. Mi idea fue registrar edificios que pertenecían a ese movimiento mundial: la Arquitectura Social. Es una arquitectura casi paternalista, con materiales excelentes y prestaciones para una sociedad asimétrica y desigual.

#### -En esas fotos los espacios vuelven a ser protagonistas.

 -La arquitectura es la protagonista definitiva, como en la muestra El amante de Buenos Aires (Centro Cultural Recoleta, 2015). Ambas se referencian en la Escuela de Düsseldorf, fundada por el matrimonio Becher, creadores de la La Nueva Objetividad, quienes registraron espacios públicos vacíos, adjudicándoles un análisis de su relación con el ser humano, su dimensión social. Hablo de Candida Hoffer, Thomas Ruffy Andreas Gursky. Ese movimiento fue el punta pie inicial del proyecto.

#### -Daniel Santoro, apunta en la presentación a que interpelás la memoria afectiva.

-Retomando los conceptos de la Nueva Objetividad, me interesaba registrar la dimensión documental y social que significa hacer una "memoria" de construcciones. Los espacios fotografiados muchas veces muestran su esencia, despegando de su significado original, como obras abstractas. De hecho, el Velódromo que fotografié en el 2013 ya no existe. Una manera de registrar la ausencia.

#### -¿Cuál es tu memoria de aquellos gobiernos peronistas?

-No pertenezco a una familia peronistay me defino como un artista agnóstico y laico. Mi memoria personal es a base de investigación: ahondé mucho sobre este periodo arquitectónico.

#### -¿Qué influencia pensás que tendrá la grieta en los espectadores?

-Tengo una ausencia de sensación de grieta, que hizo que me vincule con las personas de una manera más profunda. De hecho, en Porteños, convoqué a Sebreli y Gioffré y en Arquitectura peronista, a Santoro. Lo importante es que los valores comunes nos unan. Y en las obras prevalece un registro más allá de los "ismos". Esta exposición es una invitación a cruzar juntos al "otro lado del espejo". ■

pressreader PressReader.com +1 604 278 4604

40 SPOT LUNES 3 DE ABRIL DE 2023

# Series y películas

"RINGO: GLORIA Y MUERTE" EN STAR+

# La vertiginosa vida de Oscar Bonavena

De alta calidad, la miniserie sobre el boxeador es una de las gratas sorpresas del streaming en este 2023.

#### Crítica



Muy buena

Thriller. Con: Jerónimo Giocondo Bosia, Delfina Chaves, Lucila Gandolfo, Thomas Grube. Guion: Nicolás Pérez Veiga, Alejandro Ocón, Gabriela Larralde, Diego Palacio y Santiago Dulce. Dirección: Nicolás Pérez Veiga. Emisión: Siete episodios, en Star+

#### Sabrina Galante

Especial para Clarín

Suponer que Ringo. Gloria y muerte comparte la misma condición de sus biopics "hermanas", partiendo de un género tan efectivo como explotado, es anticiparse.

Es que la vertiginosa vida de Oscar Natalio Bonavena, leyenda argentina del boxeo y figura popular convertida en mito, funciona más bien como el ancla de un proyecto que, con una calidad de alta gama, llega a renovar el catálogo de streaming con más de un as bajo la manga.

Por eso es necesario sumergirse y ni siquiera demasiado-basta conver el primer episodio de siete- para entender que la historia, más allá de la figura de Bonavena y su mixtura de facetas, tiene vuelo propio.

Técnicamente ambiciosa, el efecto casi cinematográfico entre tomas es el primer knockout de una serie visualmente impecable, que no busca la rigurosa fidelidad histórica-aunque la logre-como fórmula del éxito.

El cuento empieza de adelante para atrás, poniendo al drama en primer plano. Casi anticipando que lo que suceda en los siguientes 50 minutos (el primer capítulo es considerablemente más largo que el resto) no será-del todo- un trago liviano.

En este ring de ficción se muestran los golpes en primera fila, con un montaje a la altura de las peleas, pero también un contexto dramático que lo sos-



Díganme Ringo. Jerónimo Bosia se luce en la piel de Bonavena, papel para el que no requirió dobles gracias a su experiencia como taekwondista.

tiene. Con mayoría de actores jóvenes y la estelaridad de primeras figuras como Pablo Rago o la fallecida María Onetto-que recibió un aplauso espontáneo durante la premiere en un repleto Luna Park-se confirma otro gran acierto: el casting.

Sin dobles del protagonista, por la preparación previa de Jerónimo Bosia en el deporte de contacto, se aprecia una habilidad que no sólo le calza a medida en el cuadrilátero de boxeo. Atrás de la creación de Bosia, un Bonavena millennial con rasgos calcados,

hay coacheo, trabajo vocal del acento inglés y hasta un acercamiento al canto para grabar en estudio la canción del campeón.

Las líneas temporales cruzadas, marcadas por graph o detalles de la época, le inyectan dinamismo a un thriller que pasa de la acción del ringy los trasfondos mafiosos a la intimidad de un matrimonio que se completa con la figura de Delfina Chaves, confirmada para interpretar a Máxima Zorreguieta en su primera seriey, a esta altura, con un máster en ficciones de época.

Atrás de lo que seve-y lo que no también-está el ojo de su director, Nicolás Pérez Veiga. Una suerte de maestro de orquesta, que hizo de la musicalidad (a veces la música que está escuchando el espectador es la que escuchaban los actores en set) parte vital de las escenas.

La ambientación con locaciones recreadas hábilmente en la Argentina es otra gloria. Como si la falta de millas (no se viajó en ningún momento a los Estados Unidos) hubiera duplicado aún más la apuesta. Basta con ver

imágenes del barrio de Avellaneda simulando la Gran Manzana o el venido a menos Mustang Ranch grabado en el interior de un hotel de Retiro.

Con más o menos licencias, en Ringo. Gloria y muerte no se endiosa ni se destruye a nadie. Tampoco se busca el impacto fácil. La historia de Bonavena, apoyada en un clima de thriller permanente, está al servicio de la ficción y no lo necesita. Y eso, en épocas de masiva oferta audiovisual pero no siempre dotada de contenido, se agradece.

#### Series para ver en la semana

#### Vaselina: El origen de las damas rosadas

DISPONIBLE EN PARAMOUNT + DESDE EL VIERNES Situada cuatro años antes del clásico de 1978 "Grease", esta comedia romántica y musical creada por Annabel Oakes sigue la historia de cuatro jovencitas algo inadaptadas y cansadas de la vida tradicional del colegio secundario que se unen para divertirse en sus propios términos, despertando un revuelo moral entre sus compañeros y docentes.

#### De Viaje con los Derbez

DISPONIBLE EN PRIME VIDEO DESDE EL VIERNES Después de dos temporadas en las

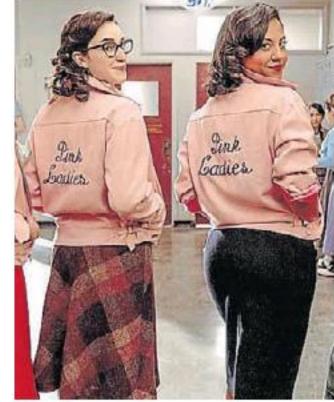

Vaselina. En Paramount+.

que Eugenio Derbez lideró las exóticasy caóticas aventuras de la familia, esta vez el plan es distinto: todos deciden unirse a Aislinn y viajar a un destino para solo relajarse: Jamaica. Pero este plan se convertirá en un caos lleno de sorpresas. En esta tercera temporada, la familia viajará dejando que las cámaras documenten sus dinámicas día a día.

#### Pequeñas cosas hermosas DISPONIBLE EN STAR+ DESDE EL VIERNES

Basada en la colección best-seller de ensayos de Cheryl Strayed, "Pequeñas cosas hermosas" se centra en Clare (Kathryn Hahn), quien se

encuentra en un momento complicado en el que la relación con su esposo Danny (Quentin Plair) se tambalea, su hija adolescente Rae (Tanzyn Crawford) la ignora, y su alguna vez promisoria carrera como escritora deja de existir.

#### La firma

#### DISPONIBLE EN NETFLIX DESDE MAÑANA

Llega un nuevo reality que busca talentos musicales, en este caso del género en boga: la llamada "música urbana". Lo buscarán (y juzgarán) tres consagrados: Rauw Alejandro, Nicki Nicole y Yandel. Jóvenes artistas deberán impresionarlos.

PRINTED AND DISTRIBUTED BY PRESSREADER PressReader.com +1 604 278 4604

SPOT 41 CLARIN LUNES 3 DE ABRIL DE 2023

"MISTERIO A LA VISTA" EN NETFLIX

# Levantaron la puntería

La secuela de "Misterio a bordo" es menos tonta, tiene más producción y por lo menos no cansa ni aburre como aquella.

#### Crítica

Buena

Comedia/acción. EE.UU., 2023. Título original: Murder Mistery 2.89', SAM 13. De: Jeremy Galerick. Con: Adam Sandler, Jennifer Aniston, Mark Strong, Mélanie Laurent. Disponible en: Netflix.

#### Pablo O. Scholz pscholz@clarin.com

Misterio a la vista es más o menos como Misterio a bordo (2019), de la que es su secuela, y no solamente porque tenga a Adam Sandler y Jennifer Aniston al frente del elenco, v al mismo guionista. No.

La trama es similar. En la primera -un éxito casi sin precedentes para el streaming en cantidad de visiones, pero duramente criticada-Nick Spitz (Adam Sandler) y Audrey (Jennifer Aniston) se metían a resolver el asesinato del magnate Malcolm Quince (Terence Stamp), que en su yate anunciaba que iba a desheredar a todos sus invitados, poco antes de que, tras un apagón oportuno, muriera apuñalado.

Nick y Audrey habían llegado invitados de casualidad, pero ahora no. El que los invita a su casamiento es uno de los "sobrevivientes" de la primera película, el Maharajá (Adeel Akhtar). La cita es en una isla paradisiaca y no lo matan, sino que lo secuestran.

A todo esto, el expolicía Nick, que tenía pésima puntería con las armas, abrió una agencia de detectives con su esposa. Y no les va nada bien. Así que el convite es una excusa para relajar tensiones internas en la pareja y, también, es la excusa para conti-



Se va la tercera. Aniston y Sandler coprotagonizan otro filme juntos.

nuar la misma idea de Misterio a bordo, que si fue un gran éxito ¿por qué no ha de serlo esta secuela?

;Eh?

¿Hace falta ver Misterio a bordo? A quienes defenestraron la original -no es necesario verla para entender la segunda, solo se perderán un guiño en un gag-, hay que avisarles que Misterio a la vista está mejor, no es tan tonta, pero tampoco es una gran película. Y no, no tiene parangón ni lo busca con Glass Onion: Un misterio de Knives Out, también de Netflix, ni con ninguna de las adaptaciones de las novelas de Agatha Christie en las que hay que averiguar quién es el asesino.

Acá se diría que eso es lo de me-

Hay, tal vez, mayor producción, no solo por el elenco, sino en efectos especiales. Entre los nuevos intérpretes aparece Mark Strong (Cruella, ¡Shazam!, Merlin en Kingsman, un papelito en 1917), como el que vendría a salvar las papas, y autor del libro que tan bien leyó Audrey para convertirse en detective.

Otro que repite es Danny Boon, el comediante francés, como el inspector Delacroix, sí, ese que los acusaba de haber asesinado al magnate en la primera. Y como buena parte de la película transcurre en Francia, está la local Mélanie Laurent, que filma mucho también para Hollywood (Bastardos sin gloria, Nada es lo que parece) como Claudette, la novia del Maharajá.

Pero claro, todos los nombrados podrían no estar. Lo que interesa aquí es la química entre Sandler y Aniston, amigos desde la adolescencia y que con esta película vuelven a coincidir como protagonistas por tercera vez (la primera fue Una esposa de mentira, en 2011).

La película está pensada, cosida a medida de ellos.

# Música



Variedad. Ante un Vélez lleno, Páez cambió un poco el repertorio.

EN VÉLEZ LOS 30 AÑOS DE "EL AMOR DESPUÉS DEL AMOR"

# La celebración de Fito, cada vez mejor

#### Crítica

Muy bueno

Fito Páez, gira "30 años de El amor después del amor" Músicos: Juan Absatz, Juani Agüero, Vandera, Emme, Diego Olivero, Gastón Baremberg. Estadio: Vélez, sábado 1 de abril

Marcelo Fernández Bitar mbitar@clarin.com

Desde septiembre del año pasado, Fito Páez se embarcó en una exhaustiva celebración de los 30 años de su disco más popular, El amor después del amor. El combo arrancó con un libro autobiográfico y una gran gira internacional, además de una inminente una serie en Netflix y una regrabación del álbum con invitados especiales.

El furor del público por esa histórica colección de canciones se comenzó a palpitar con el anuncio de shows en el estadio cerrado Movistar Arena, que tuvo sucesivas funciones agregadas por demanda del público, hasta sumar ocho fechas y 120 mil espectadores.

El siguiente paso fue hacer un Vélez, que también se agotó y se agregó una segunda función, tal como ocurrió en la gira original de 1993.

Entusiasmado con la respuesta de la gente, y seguramente con ganas de ofrecer un show distinto, Fito rompió un pacto tácito y armó un recital bastante diferente, pero igualmente contundente y muy bien recibido por las 35 mil personas de la primera función.

La diferencia fundamental en la lista de temas es que en los Movistar se tocó el disco El amor después del amor de principio a fin, respetando el orden original de las 14 canciones del CD. En Vélez, en cambio, el músico prefirió hacer una recoto en aquel álbum, el más vendido en la historia argentina.

Fito apareció sentado en un extremo de la pasarela derecha y empezó con El amor después del amor, iluminado por un poderoso seguidor. Se acercó a su grupo, que arrancó con fuerza y la fiesta ya era total, a minutos de haber comenzado.

Enseguida llegó Dos días en la vida y después presentó a Nathy Peluso, que se lució en La Verónica. El amague de la seguidilla de temas de El amor después del amor se cortó con 11 y 6. Fito luego agarró la guitarra eléctrica y se despachó con el furioso rock and roll de Naturaleza sangre, con gran coda.

Luego presentó a Fabiana Cantilo, que se lució con una gran versión de Te aliviará. Siguieron Tráfico de Katmandú. Pétalo de sal (dedicado a Luis Alberto Spinetta), Los años salvajes (dedicado a su amigo Ale Avalis) y Un vestido y un amor, en versión muy despojada con Fito cantándolo casi a solas.

Después pasó algo raro que no quedó claro, tal vez un error técnico. Fito, ofuscado, dijo: "A veces hay que usar los errores, y luego alguna cabeza va a rodar", para mandarse en una emotiva versión a capela de Yo vengo a ofrecer mi corazón.

Siguió un impecable y pegadizo medley de temas con gran presencia de la sección de vientos, que engancharon Sólo los chicos, Nada más preciado, Tercer mundo, Gente sin swing, Yo te amé en Nicaragua, Hey you! (con Hernán Coronel de Mala Fama), Nadie es de nadie y No bombardeen Buenos Aires.

El tramo final fue otra sucesión de temazos: Tumbas de la gloria, Margarita, La rueda mágica, Confiá, Fue amor, Circo beat (con Alejo del dúo Alejo y Valentín, vestido de Pierrot) y Brillante sobre el mic.

El remate fue con Ciudad de pobres corazones y A rodar, con David rrida de toda su carrera y celebrarla Lebón. Los bises: Cable a tierra y Daa lo grande, aun poniendo el acen- le alegría a mi corazón.

#### Películas para ver en la semana

#### The All-Round Reduced **Personality Redupers**

DISPONIBLE EN MUBI DESDE MAÑANA

Esta película de 1978, de la directora y activista alemana Helke Sander, plantea importantes preguntas sobre arte y política, desde los grupos de mujeres hasta un nuevo cine socialista-feminista.

#### Tetris

#### DISPONIBLE EN APPLETV+

Protagonizada por Taron Egerton y dirigida por Jon S. Baird, cuenta la increíble historia de cómo uno de los videojuegos más populares del planeta llegó a los ávidos jugadores

de todo el mundo. Henk Rogers descubre Tetris en 1988 y luego lo arriesga todo al viajar a la Unión Soviética, donde une fuerzas con el inventor Alexey Pajitnov para llevar el juego a las masas.

#### Gangs of Lagos

DISPONIBLE EN PRIMEVIDEO DESDE EL VIERNES Thriller de acción donde cada integrante de un grupo de amigos tiene que caminar su propio destino mientras crece en las bulliciosas calles del barrio de Isale Eko, Lagos, Nigeria. Esta película es la primera producción original africana de la plataforma Prime Video.

pressreader PressReader.com +1 604 278 4604

42 SPOT LUNES 3 DE ABRIL DE 2023

# Personaje

EL COMPOSITOR JAPONÉS TENÍA 71 AÑOS

# Murió Ryuichi Sakamoto

Fue pionero en la música electrónica y ganó un Oscar por la banda sonora del filme "El último emperador".

El reconocido pianista y compositor japonés Ryuichi Sakamoto murió a los 71 años a consecuencia de un cáncer colorrectal que sufría desde 2020. Ocurrió el pasado miércoles, pero la noticia recién se difundió ayer.

"Mientras se encontraba en tratamiento para el cáncer descubierto en junio de 2020, Sakamoto siguió creando trabajos siempre que su salud lo permitía. Vivió con la música hasta el final", señaló en un comunicado la agencia que lo representaba.

Según la agencia y de acuerdo a los deseos del artista, el servicio funerario se habría celebrado con sus familiares cercanos, aunque no aportó mayores detalles y pidió que se respetara la privacidad de la familia.

"Ars longa, vita brevis. El arte es



Adiós. Por un cáncer colorrectal.

largo, la vida es corta", destacó el texto como una de las frases favoritas del músico, que en 2014 había sufrido un cáncer de garganta del que logró recuperarse. A principios de 2021 reveló que padecía un cáncer colorrectal, que se extendió a otros órganos en forma de metástasis.

Galardonado con un Oscar a la mejor banda sonora original por El último emperador (1987, de Bernardo Bertolucci), Sakamoto se sometió a seis cirugías el año pasado, incluyendo una de 20 horas para eliminar un tumor primario en el recto y otros que sufría por la metástasis.

Sakamoto fue uno de los creadores japoneses más internacionales de su tiempo, con una obra compleja y que ha estado formada por varias etapas, desde su primer grupo de éxito, el experimental Yellow Magic Orchestra, hasta la creación de bandas sonoras.

En este apartado recibió numerosos premios y escribió la música de recordados títulos como Furyo (1983, de Nagisa Ôshima), en la que también actuó dando vida al comandante de un campo de prisioneros japonés durante la Guerra del Pacífico, o El renacido (2015, de González Iñárritu).

Su concierto final, según consigna EFE, fue el pasado 11 de diciembre, en formato online para que sus fans de diferentes husos horarios pudieran escucharlo, y cuando su cáncer se encontraba ya en fase IV, por lo que muchos de sus seguidores ya pensaban que podía ser el último. ■

#### Horóscopo

#### ARIES

Busque un ambiente apto para trabajar en los proyectos Innovadores. Debate sobre temas que lo Implican en la economía laboral.

#### TAURO

Cambia la manera de expresar el afecto y encuentra beneficios. Interviene decidido en todo lo que cree que es de su campo de acción.

#### **GÉMINIS**

Su voluntad para colaborar en un plan es decisiva en los resultados. Sostlene la palabra dada cuando algo se Impone con verdad.

#### CÁNCER

Desarrolla proyectos con estrateglas adecuadas. Destlerre criticas que aportan poco y generan discordia en sus relaciones.

#### LEO

Adecúe su perfil a nuevas situaciones laborales. Etapa de buenas Iniciativas, se impone en la competencia y toma precauciones.

#### VIRGO

El orgullo puede generar tensión en las relaciones. Sus ideas son blen recibidas, deje que se incorporen en un espacio de debate.

#### LIBRA

Un cambio en los proyectos, las Influencias externas lo modifican. Desplerta el Interés entre sus colegas y vuelve a ordenarse.

#### **ESCORPIO**

Se arriesga a lo nuevo para ocupar otro lugar. Advierte posibilidades en el ambiente y encuentra un punto de partida diferente.

#### SAGITARIO

Sea cauteloso y espere respuestas a su tiempo. Aprobaciones que lo allentan y generan más compromiso en el trabajo cotidiano.

#### CAPRICORNIO

Reflexione sobre sus creenclas y actúe. Escuche sugerencias, la verdad se pone al descublerto por lo cual debe estar preparado.

#### **ACUARIO**

Sus recursos para la dialéctica generan un debate Intenso. Buen momento para estrategias nuevas y propuestas alternativas.

#### **PISCIS**

Referencias adecuadas para la actividad económica. El Intercambio de ideas recrea la realidad, se compromete con sus Ideales.

# BENEFICIOS QUE DISFRUTA TU AUTO





-60%

### **TODOS LOS DÍAS.**

**EN LA SEGUNDA UNIDAD DE NEUMÁTICOS BRIDGESTONE /FIRESTONE.** Y 18 CUOTAS SIN INTERÉS.

-25%

### **TODOS LOS DÍAS.**

**EN ALINEACIÓN, BALANCEO, Y MANO DE OBRA DE SUSPENSIÓN Y FRENOS.** 

Ver sucursales en 365.com.ar

CONOCÉ MÁS BENEFICIOS EN 365.COM.AR Y DISFRUTÁ AHORRANDO



PEDÍ TU TARJETA EN 365.COM.AR | 0810.333.0365 | @ @ @







ARTE GRÁFICO EDITORIAL ARGENTINO S.A. CUIT 30-50012415-2. PIEDRAS 1743, CP 1140, CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.

# Clasificados



1 ALQ.OF **DEPTOS B** 

#### **INMUEBLES**

**PALERMOVIEJO** 

) B ZONA BOTÁNICO **PALERMO** PALERMO CHICO



**ALQUILER** 

DEPARTAMENTOS

PALERMO 1amb Soho a/p bcón fte coc/vestid 5 ventanas II28656497

ZONA CABALLITO **FLORES** 

P. CHACABUCO

P. CENTENARIO

VILLA CRESPO



VENTA

ZB

#### **DEPARTAMENTOS**

CABALLITO 4amb dep serv Rosario y J.M.Moreno moderno cochera fija balcon vista panoram 2 entr bño y toil comoda coc lavad cub Impec OPORT u\$s 189.000 Tomo prop Hoy 0800-666-0975 4509-1949

1 VENTA **DEPTOS E** E ZONA **ABASTO** 

> BALVANERA BOEDO

**ALMAGRO** 

ONCE



VENTA DEPARTAMENTOS

ALMAGRO 3amb 80 m2 ¡SUPER OPORT! Colombres al 100 Exc antig estilo LC 2dor bit compl coc equip lav cub bcon luz sol TODO REFACC A NUEVO u\$s 98.000 Tomo Prop Hoy 0800-666-0975 4509-1949

Segui buscando tu propiedad en clasificados.clarin.com

| ZONA      | ) F |
|-----------|-----|
| CENTRO    |     |
| CENTROSUR |     |
| CONGRESO  |     |

MICROCENTRO TRIBUNALES

**VENTA** 

**DEPARTAMENTOS** 

CONGRESO 1amb frte balc vista a Pgue (A REFACCIONAR) u\$s 29000 TE 15-4178-2293 y 4951-2512

Segui buscando tu propiedad en clasificados.clarin.com

1 VENTA DEPTOS G

BARRACAS

BOCA

ZONA

CONSTITUCIÓN

MONSERRAT

P.LEZAMA

P. PATRICIOS

**POMPEYA** SAN CRISTÓBAL

SANTELMO



VENTA

DEPARTAMENTOS

S.CRISTOBAL 2amb Atencion PB al fte sin expens ptio Liv Com 1dor bño compl coc equip TODO REFACC A NUEVO u\$s 59.000 T/Prop Hoy 0800-666-0975 4509-1949

S.TELMO 5amb dep serv Excelente cable Señorial entr indep mts 9 de Julio sin expen al fte bcn 2 bños y gr/terraza ppia c/parr 280 m2 tot u\$s 230.000 Tomo Prop Hoy 0800-666-0975 4509-1949

S.TELMO 4amb regio PH s/exp edif antig estil patio gr/terraza c/parr 2bños cocina equip 160 m2 luz sol impec Total u\$s 120.000 Tomo prop 0800-666-0975 4509-1949

Seguí buscando tu propiedad en clasificados.clarin.com

TERRENOS FRACCIONES YLOTEOS **R06** 

**VENTA** 

MONTSERRAT Belgrano y S. del Estero Doble fte apto construir 6.500 metros en 13 pltas TOMO 100% DEL VALOR EN M2 Total u\$s700.000 URG HOY TE 0800-666-0975 4509-1949

S.CRISTOBAL 280 m2 Atenc. excelente invers! Apto constuir 2850 **m2** u\$s 243.000 (incidencia 90 dol) Tomo Prop Hoy 0800-666-0975 4509-1949

9 VENTA PROP. EN GRAL

NEGOCIOSYFONDOS **DECOMERCIO** 

**VENTA** 

G

HOTEL En Propiedad 640 m2 MONTSERRAT en 3 pltas c/ascensor 11 bhos cocinas apto t/rubro UNICA OPORT u\$s330.000 t/prop hoy 0800-666-0975 4509-1949

**OFRECIDO ALQUILER** 

**R09** 

VERDULERIA Microctro alq en Su-per Suipacha 937 / 15-4199-8999



#### **AUTOMOTOR**

AUTOMOVILES **R15** NACIONALES **EIMPORTADOS** 

VENTA

ZG

HONDA

**¿QUERÉS UN CRÉDITO PORQUE QUERÉS UNAUTO?** 

**RUBRO 14** 

Segui buscando tu auto en clasificados.clarin.com

Concesionario Oficial

24 PEDIDO ADMINISTRACION

**EMPLEOS** 

**R24 EMPLEADOS** 

**PEDIDO** 

ADMINISTRATIVA /O contable con exp comprobable y referencias, disp viajar Uruguay. Residir en Quilmes. CV a tallerjeans197@gmail.com

ASISTENTE GERIATRICA CON TITULO PARA RESIDENCIA EN BELGRANO. TRABAJO EN BLANCO SANIDAD. TEL:11-3214-3260

CAJERA super 1/2 día con expcia. Migueletes 766 Palermo47781469

CAJERA y atencion al publico con experiencia en panadería, Zona Vi-lla Urquiza/Villa Devoto Telefonos: 4521-1215 o 4521-1676

EMPLEADA /O MAXIKIOSC 20-24añ C/o s/exp Viva Ezeiza El Jaguel a Mte Gde almacenmaxik@gmail.com

EMPLEADO /a Adm/venta enviar cv: mabferreteria@gmail.com

SECRETARIAS, RECEPCIONISTAS **YOTROS** 

**PEDIDO** 

RECEPCIONISTA (2) fem Buena presen z/Cap Solo wap II304835I6

RECEPCIONISTA p/Salón Peluquería c/exper en caja, atenc clientes h/35añ. Pres CV 11-3159-4885

TELEMARKETERS

**PROMOTORASY** 

**PEDIDO** 

PROMOTORA casadecambio florida 943 L15 part/fulltime L a V \$3500 /día+comis 250x per 1156355439

Servicio Técnico con turnos

11 26532903 (0230) 4668866

www.hondapilar.com.ar

30 PEDIDO TECNICO

**R30** ELECTRÓNICOS, **MECÁNICOS Y OTROS** 

**PEDIDO** 

TECNICOS ELECTROMECANICOS p/dpto de Validaciones de Areas impias Reg: prefer viva en CABA Conocim de instalaciones de AA Manejo básico Autocad y herram de Office Disponibilidad full time CV a: bolsadetrabajo@ingeniarg.com

Subí tu currículum a www.empleos.clarin.com

**PROFESIONALES** 

**PEDIDO** 

MEDICO Especialista en CIRUGIA GENERAL. El Ministerio de Salud de Río Negro convoca e invita a cubrir una (1) vacante. Para cumplir fun-ciones en el Hospital Area Progra-ma Sierra Grande.-Son requisitos académicos: Titulo Universitario y Analitico certificados por autoridad competente.-Para mayor información y envio de documentación comunicarse al telefono. 2920-423961. correo electrónico: notificaciones@salud.rionegro.gov.ar

MODELISTA C/Exp.en Punto y Plano Empr.Indumentaria.F-Time.SISTEMA OPTITEX.Env.CV: rrhh@oxysrl.com.ar isabel@oxysrl.com.ar

PSICOLOGA /O consultorios ext. Niños, adolescentes y adultos. Clínica Quilmes O CV: cvtempus@gmail.com

TECNICO el Instituto IAFE UBA-Conicet de la OCA C. Universitaria llama a concurso un cargo de Técnico de mantenimiento de equipos. Fecha apertura: 10/04/23 Fecha cierre: 24/04/23. Bases y cond: https: //convocatorias.conicet.gov.ar/ profesional-y-tecnico-de-apoyo/

ESTUDIANTES, **PASANTÍAS Y BECAS** 

**PEDIDO** 

ESTUDIANTE Home Office 70% Oficina 30% dinsa@hotmail.com.ar

CHOFERES, PERSONAL **R36** DE TRANSPORTE AUTOS YABASTECIMIENTO

**PEDIDO** 

CHOFER taxi & remise spin a cargo contrato leasing 1144185198 solo

CHOFER p/camión Linti al día C/referencias comprobab. Z/norte Tigre. CV a gabriela.vita@hotmail.com

CHOFER Turismo Bus/Minibus c/LINTI Pasajeros CV c/refer comprob a: trafico1@turismoriho.com.ar

CHOFERES App cabify Spin Logan Reg cat D 1124930222

C.U.C.I.C.B.A. Nº 5604 - C.M.S.I. Nº 5712

# Oportunidades en frigoríficos en Argentina

Planta frigorífica faenadora porcina, sobre RN 91, Totoras, Pcia. de Santa Fe

VENTA



Ubicada a 60 km. de Rosario. Posee una superficie descubierta de 87.069 m2 y una superficie cubierta de 8.108 m2. Cuenta con importantes activos y gran capacidad de faena, 1.250 a 2.250 reses por día y 120 cerdos por hora. Cód. 252.

Planta frigorífica en General Roca, Pcia. de Río Negro



Planta de empaque de frutas frescas y depósito con una superficie cubierta de 18.000 m2 sobre un terreno de 50.000 m2. Capacidad de almacenamiento frío de 280.000 cajones (equivalente a 5 millones de kilos). Cód. 157.

Frigorífico para frutas, lácteos y carnes, en Pcia. de Mendoza



Cuenta con amplias antecámaras para carga y descarga. Posee hidroinmensor, tamañadora y varias cámaras de frío. Ideal para logística y distribución. Cód. 120.

El objetivo de Adrián Mercado Proyectos e Inversiones es promover el crecimiento de las economías regionales, fortaleciendo

los sectores productivos y exportadores, creando contactos comerciales locales e internacionales.

Frigorífico instalado en parque industrial de la Pcia. de Chubut



Cuenta con la ventaja sanitaria de ser zona declarada libre de aftosa sin vacunación. Permite exportaciones de carne con hueso. Frigorifico nuevo altamente tecnificado. La capacidad de cámara de congelados o la de enfriados es de 30 tn. c/u. Cód. 241.

Frigorífico en Villa Regina, Pcia. de Río Negro



Cuenta con 32 cámaras de frío (11×25) sobre 11.000 m2. Posee un área de 3 hectáreas con 20.000 m2 de instalaciones. Cód. 368.

Frigorífico en Esquel, Pcia. de Chubut.



Establecimiento con importante capacidad de producción. Construido con sistema antisísmico. Distintas cámaras para el sector ovino, bovino, liebres y porcinos. Cód. 213.

# Adrián Mercado

Proyectos e Inversiones

www.adrianmercado.com.ar • (54 11) 3984-7400

58 OFREC.

SERVICIOS

37 PEDIDO

**OFICIOS Y OCUPACIONES VARIAS** 

#### PEDIDO

AYUDANTE panadería y pastelería, preferentemente con experiencia. Enviar CV 1159233208

AYUDANTE para marmolería zona Comunicarse al oeste. 1144365767

CAFETERO , MOZO MOSTRADOR c/exp Lavalle 799 o Esmeralda 501

CARPINTERO OFIC. ESPECIALIZADO para Importante Empresa - Pres. en Carlos Calvo 1150 De 7 a 12 horas

CHAPISTA -Armador Tall.integr auto Pompeya 49198090 1154517854

CHAPISTA auto ofzsur1144722037

CONFECCIONISTA e Impresor Flexo solic Fab. de bolsas de Polietileno z/Quilmes 11-3807-7644

CORTADOR p/Taller Trajes de baño c/exp WhatsApp 11-3705-9602

COSTURERAS OVERLOCK, RECTA COLLARETA u Otras \$ 900 h/prod zna/Lomas de Zamora. 7517-5931

DEPILADORA /esteticista/pedicura zona recoleta 1550456429

EMPLEADA mostrador, panaderia. San Isidro. Solo WSP 1157409783

SERVICIOS 37 PEDIDO

ENCARGADOS /AS para Casa de Comidas en Recoleta 4823-9888

ENCIMADOR Telas Tejido Punto con exp comprob SANABRIA 2039/47 CABA hoy y sig 10-15 hs Sr.Norberto

FIAMBRERA c/exper 1164960268

JUBILADO gje 156301-7300 9-13h

LAVADORES con o sin experiencia Present Av. Cabildo 3663 CABA

MAQUINISTA Y/O Ayudante offset heidelberg-1131763234 escobar.

MARMOLERO Oficial y 1/2 Ofic Cor-dador/ de banco 1154284048

MATRICERO Ajustador con experiencia, excluyente. Enviar CV a: ventas@gelhornplasticos.com.ar

MECANICO Mantenim Buses Resida z/Sur. CV.: mhh.ruta66@gmail.com

OFICIAL ALBAÑIL ESPECIALIZADO\* para Importante Empresa, Pres. de 7 a 12 hs. en CARLOS CALVO 1150

oficial p/Fbca Pastas c/exper c/Ref CV a pastas 1@fibertel.com.ar / whatsapp: 113003-7788

OFICIAL Tomero/Fresador c/exp. z/ Avellaneda. ovazquez@monv.com.ar

OPERARIO Metalurgico Edad 18-45 años Zona La Matanza Enviar CV: ariadna@cajaslara.com.ar

VIGILADORES MASCULINOS

CON CERTIFICADO VACUNA COVID - EDAD 21 a 55 AÑOS OFRECEMOS: INCORP. INMEDIATA - PAGO POR BCO. - ADIC. X ANALIT.

**ZONAS DE TRABAJO** TORTUGUITAS - ESCOBAR - PACHECO DON TORCUATO - PILAR - FÁTIMA -CON Y SIN ANALITICO-

**ZONAS DE TRABAJO** CABA

-CON ANALÍTICO EXC.-

Presentarse de lunes a viernes (Excepto Feriados) 9:30 Hs. en Ecuador 391 - Balvanera o Rep. de Ísrael 3748 - Villa Lynch ©11-4022-5992 | T. 4509-6473 | cvsvigilancia@gmail.com SERVICIOS

OPERARIOS para industria plastica con experiencia minima de 3 años excluyente. Enviar Curriculum Vitae al correo carregal4147@gmail.com

37 PEDIDO

PERSONAL femenino para atención local Limpieza zona caballito mayor c/referencias años 1159617348

PLAYERO PUMA GNC/Nafta. Av. Constituyentes 1604, San Martin

REPOSITOR p/Super Bulnes 2180

REPOSITOR y Cajera E.Israel 4558 REPOSITOR yCAJERA Cordoba 2621

SEÑORITA Estilo modelo para ganar en dolares, p/pr 1138906280

TALLER conf.prendas polar y camperas c/guata Llamar LaV de 9a12 y 13a17 hs. 5368-7171/7170

TALLER Habilitado de Punto y Plano P/Fabrica Textil. 4612-9937/9921

TALLER p/Confecc mallas de nata-ción c/exp Whats 11-3705-9602

TECNICO CONTROL de PLAGAS Con exp real y Reg conducir 5368-2206

VIGILADOR Zona Lanus/L.de Zamo-ra. Pres 9 a 13 hs. Av. san Martin 2450 1ºP L. del Mirador

ZAPATERO Centrador/Armador a mano Pampa 3632 Ciudadela Sur (alt G.Paz al 600) 11-6219-1398

ZAPATERO Empaquista Suelero Armador c/exp 4635-4088 de 8 a 12

ZAPATERO Moldes Escala Calzado Entrega en 72hs Cap 1154589374

ZAPATERO VENDEDOR Almacén de suelas c/exp en el Rubro z/L.Mirador CV: personalrrhh80@gmail.com



SERVICIOS

SERV.AUTOM.

SERVICIOS **AUTOMOTORES YCHOFERES** 

43 OFREC.

AGENCIA 0001 S.MARTÍN INCORP. AUTOS \$200 EL KM. DOM.+FERIA-DOS LIBRES TE: 4753-7879

PROFESIONALESY **EMPLEADOS VARIOS** 

LEGALES

ABOGADO jubilacion 4502-3500

**SALUDY BELLEZA** 

SALUD

MASAJISTA Relajantes Villa Crespo \*\*\* 10 a 20hs 4854-9280 \*\*\*

CUIDADO DE PERSONAS

SEÑORA 44 R.Mejia 11-33326949

SEÑORA ALMA 34a.\*4328-7372\* SEÑORA L.Zamora 1156528033

SEÑORA Laura Trans 4371-2420

SEÑORA Lolamas 46133293 flores

SEÑORA Mariana 50 1128395022

SEÑORA Sofi 32añ 11-6115-8466

ASTROLOGÍA Y TAROT, **R55** TERAPIAS **ALTERNATIVAS** 

ASTROLOGIA Y TAROT

VIDENCIAS Rituales 1165624136

VIDENTE NATURAL Retornos Inme-diatos No Falla Jamas 470I-2527

**ASTROLOGIA** 55 OFREC.

Vidente Tarot Sra Lia \$1500

Sin que digas nada te diré todo Pasado Presente y Futuro Especialista en Unión Parejas y Familias. Corto todo tipo de daños por mas difícil que sea Los trabajos no se cobran Consulta Telefonica o Presencial 4555-0412

915-6904-3096

**ESPIRITISTA** ABELARDO

Poderosos Trabajos de Vudu Atraigo en 72hs a la persona Amada o Deseada Rápido y Seguro. Domino el Alma y Voluntad. Por Más Alejado que esté, Volverá Rendido/a a tus Peticiones!! Florecimientos Impotencia Sexual Corto

Daños Sanaciones. Discreción © 011-6450-2473



MENSAJES, SALUDOS, **R58** AGRADECIMIENTOS.

SOCIALES

CONTACTOS

AGRADECIMIENTOS

GRACIAS San Expedito DIEGO

SALUDOS

GRACIAS San Roque A. Medicino

GRACIAS Santa Rita de Casia. Vi-

MIL GRACIAS SAN EXPEDITO A.I.G.

MIL GRACIAS SAN EXPEDITO A.I.G.



MIX

INDUSTRIAS. OFICINAS, NEGOCIOS Y CONSULTORIOS

MAQUINAS Y OTROS MATERIALES PARA INDUSTRIAS Y NEGOCIOS

**COMPRA** 

INDUSTRIALES

VENDA SU INDUSTRIA En Block o Parcial TASACIONES SIN CARGO Resolución inmediata ADRIAN MERCADO S.A. (011) 3984-7400 www.grupoadrianmercado.com

MAQUINAS indus cpro 3984-7400

**Y PERMUTAS** 

OFERTAS, TRUEQUES

OFERTAS. TRUEOUES Y PERMUTAS

COMPRA

COMPRA VENTA CAJAS de CARTON 2º Uso y Nuevas 114143-4694

PUBLIQUE sábado, domingo y LUNES GRATIS 15-3046-0012

# OFERTAS PARA TODO EL PAÍS 🥆

 Techos fijos y corredizos ·Jardines de invierno

·Mamparas de baño Frentes de Placard 60000PPOLLO corredizos

Cambiamos ventanas de abrir por corredizas sin roturas

15-4042-3959 15-4470-1108



\$1.650.000

COMPLETA Bordes Filtro Escalera

TRABAJAMOS EN TODO EL PAIS Boulogne Sur Mer 2292/94, Don Torcuato 21170481 - 1134190163 - 15-6243-4881

**COBERTORES DE** • Automáticos Manuales

Entregamos en todo el país obermatic® 911-2360-2171

Enviá foto, año y modelo 15-3046-00

Incluye materiales, Vereda, Pintura, Equipo de Filtro

PRODUCTOS DE PRIMERA CALIDAD **9**15-3015-2624 zulmarpiscinas.com.ar

TODO PARA TU TECHO

VENTA Y COLOCACIÓN DE INSUMOS orem Ormiflex Polacrin. MEGAFLEX BERTECH

TECHOS DE TEJAS/CHAPAS - TINGLADOS · MEMBRANAS AISLANTES · MADERAS · ZINGUERÍA · PINTURAS

TECHO TECH especialista en techos

Av. J.M. de Rosas 866, Lomas del Mirador 4699-0029 | 4699-0508 · www.techotech.com.ar Lun-Vie 8 a 13 hs y 14:30 a 18 hs | Sab 8 a 13 hs

REALIZAMOS REPARACIONES Y TECHOS A NUEVO TRABAJOS CON 10 AÑOS DE GARANTÍA COLOCACIÓN MEMBRANA MEGAFLEX CON ALUMINIO COLOCACIÓN MEMBRANA GEOTEXTIL MEGAFLEX + IMPRIMACIÓN SUPERIOR

muebles de oficina









#### LEGALES

CONVOCATORIAS

75 OFREC.

CONVOCATORIAS, PAGOS DE DIVIDENDOS, AVISOSAL COMERCIO

#### CONVOCATORIAS

#### CONVOCATORIA CENTRO PROTECCION RECIPROCA DE CHOFERES

Buenos Aires, Marzo de 2023.-Señores Asociados: En cumplimiento de lo establecido en el Art. 29º del Estatuto Social vigente, la Comisión Directione del CENTRO PRO-TECCION RECIPROCA DE CHOFE-RES, convoca a los señores asocia-dos activos y vitalicios a la Asam-blea General Ordinaria que se realizará el domingo 7 de mayo de 2023, a las 9 hs. en la Avenida Ricardo Balbin 3240 Ciudad Autóno-ma de Buenos Aires, con el objeto de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA 1º- Designación de dos asociados para suscribir el Acta en representación de la Asamblea.

2º- Lectura, consideración y apro-bación de la Memoria, Balance General e Inventario, Cuadro Demostrativo de Recursos y Gastos, e Informe de la Comisión Fiscal por el ejercicio Nº116 comprendido entre el 1º de enero de 2022 y el 31 de diciembre de 2022.

3º- Aprobacion de la realización de la asamblea fuera del término legal por el ejecicio Nº116. 4º- Consideración y análisis de la

retribución a miembros de la Comi-

sión Directiva, de acuerdo al Art.24º inciso c) de la Ley 20.321. 5º Nombramiento de la Junta Escrutadora y elección de los señores miembros de la Comisión Directiva y de la Comisión Fiscal aplicando el sistema de lista Completa para ocupar los siguientes cargos de la Comisión Directiva a saber, Presidente, Secretario, Tesorero, Vocales Títulares 1º, 2º, Vocales Suplentes 1º, 2º, Comisión Fiscal: Títulares

1º, 2º, 3º, Suplentes 1º, 2º. Todos por cuatro años. 6º- Consideración y análisis de la asamblea para llevar a cabo la ena-jenación de inmueble de la mutual. 7º Autorización para suscribir la correspondiente escritura traslativa de dominio y/o el instrumento que resulte pertinente.

8º- Consideración y aprobación del aumento de la cuota social. NOTA: Para tener acceso a la Asam-blea, los asociados deberán presentar indefectiblemente su carné al día y contar con una antigüedad mínima de seis meses ininterrumpidos en carácter de asociado (Art. 32 del Estatuto Social). Art. 35º La

asamblea se celebrara válidamen-te, sea cual fuere el número de asociados presentes, media hora después de la fijada en la convocatoria, si antes no se hubiere reunido ya la mitad más uno de los socios

con derecho a voto. Suscriben Presidente y Secretario designados por Asamblea General Ordinaría de fecha 28 de Abril de 2019. Bernardo Rey González - Presidente - Martín Simón - Secretario

CONVOCATORIA TRANSPORTES GE-NERAL RODRIGUEZ SA: Convocato-ria.= POR CINCO DIAS. Convocase a los señores accionistas de Transportes General Rodríguez S.A. para la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 27/04/23 a las 17 hs. en primera y 18 hs. en segunda convocatoria en la sede social de Av. Brasil 444 de Tandil, para considerar el siguiente ORDEN DEL DIA:

1) Elección de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea; 2) Consideración de la documentación prescripta en el art. 234 inc. 1 m prescripta en el art. 234, inc. 1ro. de la Ley 19.550, correspondiente al Ejercicio Económico Nº 41, cerrado el 31/12/2022; 3) Consideración del resultado esprendien ración del resultado correspondien-te al Ejercicio Económico indicado y su destino; 4) Consideración de la gestión del Directorio y Consejo de

CONVOCATORIAS

Vigilancia (Artículos 275 y 298 de la Ley 19.550) correspondientes al Ejercicio Económico Nº 41, cerrado el 31/12/2022; 5) Consideración de la regular estado el Directorio y de la regular estado el 19.00 de la regula

75 OFREC.

de la remuneración del Directorio y miembros del Consejo de Vigilan-cia, correspondientes al Ejercicio incia, correspondientes al Ejercicio in-dicado; 6) Determinación del nú-mero de Directores y designación de los mismos; 7) Determinación del órgano de fiscalización, deter-minación del número de titulares y suplentes; 8) Autorizaciones. Tandil, 22 de Marzo de 2023. Rubén Oscar Segura - Presidente del Directorio.

EL INSTITUTO ITAPROQ - CONICET de la OCA C.Universitaria llama a concurso un cargo de Profesional para operación de equipos de me-diana complejidad. Fecha de apertura: 10/04/23. Fecha de cierre: 24/04/23. Bases y condiciones https://convocatorias.conicet.gov.ar/profesional-y-tecni-co-de-apoyo/

PARTIDO Federal ON, CABA, y BA, convocan a sus Convenciones para el 1/05/2023 en Av. de Mayo 962 1P CABA, a las 16, 13, y 10hrs., respectivamente. Orden del Día disp. en Secretarias respectivas.

#### UNIÓN DEL PERSONAL CIVIL DE LA NACION

CONGRESO GENERAL ORDINARIO El Consejo Directivo Nacional de la Unión del Personal Civil de la Nación convoca al Congreso General Ordinario de la entidad para el día 19 de mayo de 2023 a las 10: Oohs en Forum Santiago del Estero Centro de Convenciones, sito en Pará Nº E10 de la Cividad de San Perú Nº 510 de la Ciudad de Sandel Estero, código postal Provincia de Santiago del Estero, a fin de considerar el siguien-

ORDEN DEL DÍA: 1) Elección de un Presidente y un Secretario de Actas; 2) Elección de la Comisión de Poderes; 3) Despacho de la Comisión de Poderes; 4) Consideración de la Memoria, Balance General Consolidado, Cuadro de Resultados e Informe de la Comisión Fiscalizadora y Revisora de Cuentas, correspondiente al ejerci-Cuentas, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022; 5) Consideración autoriza-ción a la Seccional Provincia de Buenos Aires para proceder a la venta del lote identificado catastralmente como Circunscripción II C, Fracción I, Parcela 04, Partida 3648 ubicado en la localidad de Comandante Nicanor Otamendi, Provincia de Buenos Aires 6) Consideración autorización a la Seccional Tucumán para proceder a la venta de 74 (setenta y cuatro) lotes ubi-cados en La Bolsa, Departamento Leales, de la Provincia de Tucumán, cuya identificación catastral es: Pa-drón 287.533, Matricula Catastral 15691. Circunscripción II, Sección F, Manzana o Lámina 134. Parcela 67.- 7) Consideración autorización a la Seccional Mendoza para proce-der a la venta del inmueble sito en la calle Maza 650 de la Ciudad de Mendoza, Provincia de Mendoza, nomenclatura catastra 01-01-06-004-000004-0000-3 8) Elección de dos (2) Congresales

Federación de Empleados de la Industria Azucarera (F.E.I.A.) Federación Nacional - Adherida a CGT -Personería Nº 330. FE DE ERRATAS- CONVOCATORIA A

CONGRESO EXTRAORDINARIO 13/06/2023



en DREAN S.A. (antes denominada

José M. Alladio e Hijos S.A.): \$75.000, c). Aumento de capital con motivo de la fusión: \$126.788, d) Monto de Capital post fusión:

\$201.788, y e) Prima de fusión por

conversión de acciones: \$
6.276.519.311; 3. Valuación de activos y pasivos al 31 de julio de 2022 según Balances Especiales:

La Comisión Directiva de la Federación de Empleados de la Industria Azucarera (FEIA) -Federación de ámbito Nacional-, en su reunión extraordinaria de fecha 30/03/2023 en calle Congreso 342, San Miguel de Tucumán, Provincia de Tucumán, resuelve la publicación de FE DE ERRATAS del comunicado publicado en EL DIARIO CLARÍN sección de CLASIFICADOS- LEGALES-CONVOCATORIAS en fecha 29/03/2023. Por ello se destaca que en los cargos de Comisión Directiva del punto 6) del orden del día de la convocatoria corresponde agregar: UN (01) SECRETARIO GREMIAL, UN (01) SECRETARIO DE FINANZAS y UN (01) PROSECRETARIO DE FINANZAS. Firmado Correa Juan Ramón Secretario General - Federación F.E.I.A.- y Castillo Carlos Alberto -Secretario de Acta y Organización - Federación FEIA.-



United Nations High Commissioner for Refugees Hauf Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés

AVISO DE CONVOCATORIA SUBASTA 2023 057 VENTA DE VEHICULO TOYOTA CAMRY VENTA DE **EQUIPOS INFORMATICOS** 

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), ofrece en venta e invita a las firmas o personas interesadas a presentar una oferta para:

LOTE 1 - 01 vehículo usado, Toyota Camry, Modelo 2014 LOTE 2 - Equipos informáticos.

El vehículo y los equipos se exhibirán entre los días 03 al 06 de abril del 2023 entre las 10:00 y las 16:00 horas en la dirección indicada más abajo.

EL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS REFUGIADOS Atención: Unidad de Adquisiciones ACNUR Cerrito 836, piso 10, CABA Teléf. 54 11 4815-7870 http://acnur.org/

Las bases del proceso arriba indicado podrán obtenerse, sin costo alguno, a partir del lunes 03 de abrilde 2023, solicitándola por escrito al mail: argbuadq@unhcr.org.

El ACNUR no se responsabilizará por la falta de capacidad del equipo electrónico del proponente para obtener los documentos, ni por pérdidas y/o recepción tardía de cualquier comunicación enviada. La fecha límite para presentar las ofertas es el 13 de abril de 2023 hasta las 13:00 horas en la dirección arriba indicada.

75 OFREC.

para la firma del acta. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 30 de marzo de 2023. ANDRES ESTEBAN RODRÍGUEZ, SE-CRETARIO GENERAL

#### AVISOS AL COMERCIO

CONVOCATORIAS

AUTOCLAVE S.A. Informa sorteo marzo 2023 por Quin. Noct. LOTBA; del 25/03/2023; 1º Premio: 335 Av. Rivadavia 1346 C.A.B.A.

DREAN S.A. (antes denominada José M. Alladio e Hijos S.A.), CUIT 30-50268047-8; KRONEN INTER-NACIONAL 30-60451400-9, CUIT S.A. S A WOLMER CUIT 30-68684491-5, y MARCAS ARGENTINAS S.A. CUIT ARGENTINAS S.A. CUIT 33-70846125-9. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 83, inciso 3º de la Ley 19.550, se hace saber que DREAN S.A. (antes denominada José M. Alladio e Hijos S.A.), KRONEN INTERNACIONAL S.A., WOLMER S.A. y MARCAS AR-GENTINAS S.A. han resuelto fusionarse, disponiendo éstas tres últimas sociedades su disolución anticipada sin liquidación y la transfe-rencia total de su patrimonio a DREAN S.A. (antes denominada José M. Alladio e Hijos S.A.). 1. Datos de las sociedades: 1.i. Sociedad absorbente: DREAN S.A. (antes de-nominada José M. Alladio e Hijos S.A.), con sede social en Avda. Córdoba 325, Ciudad de Luque, Depto. Río Segundo, Provincia de Córdoba, inscripta en la Inspección de Personas Jurídicas de Córdoba (la "IPJ") el 13/03/1970, bajo la Matrícula Nº 685-1970. 1.ii. Sociedades absorbidas: a) KRONEN INTER-NACIONAL S.A. (Nr. Correlativo NACIONAL S.A., (Nro. Correlativo 216.012), con sede social en la Avda. Corrientes 330, Piso 6, Oficina 612, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, inscripta en la Inspección General de Justicia (la "IGJ") el 24/10/1984, bajo el Número 7356, Libro 99, Tomo A, de Socie-dades Anónimas, b) WOLMER S.A., con sede social en la calle Ituzaingo 94, piso 4, departamento 9, barrio 94, piso 4, departamento 9, barno Centro, Córdoba, Capital, inscripta en la IGJ bajo el número 11022 del libro 117 Tomo A de S.A. la cual cambió de jurisdicción a la Provincia de Córdoba, siendo inscripta ante la IPJ, el 23/06/1998, bajo la Matrícula 67-A98, asiento 217, y c) MARCAS ARGENTINAS S.A. (Nro. Correlativo 1.716.074), con sede social en la calle Paraguay Nº 610. social en la calle Paraguay Nº 610, Piso 17, Ciudad Autónoma de Bue-nos Aires, inscripta en la IGJ el 24/01/2003, bajo el Número 1262, del Libro 19, Tomo -, de Sosocial de DREAN S.A. (antes deno-minada José M. Alladio e Hijos S.A.): a) Capital Social actual: \$100.000, b): Capital social luego de la cancelación 25.000 acciones de KRONEN INTERNACIONAL S.A.

75 OFREC. AVISOS AL COM.

3.i. DREAN S.A. (antes denominada José M. Alladio e Hijos S.A.): Activo: \$15.862.405.841. Pasivo: \$7.234.790.570. Patrimonio Neto: \$8.627.615.271; 3.ii. KRONEN INTERNACIONAL \$8.627.615.271; 3.II. KRONEN IN-TERNACIONAL S.A.: Activo: \$15.910.494.720. Pasivo: \$4.964.410.714. Patrimonio Neto: \$10.946.084.006; 3.iii. WOLMER S.A.: Activo: \$345.693.016,75. Pa-sivo: \$54.368.305,66. Patrimonio Neto: 291.324.711,09, y 3. iv. MARCAS ARGENTINAS S.A.: Activo: \$82.692.868.12 MARCAS ARGENTINAS S.A.: Activo: \$82.692.868,12. Pasivo: \$4.916.335,67. Patrimonio neto: \$77.776.532,45; 4. Valuación del activo y del pasivo de DREAN S.A. (antes denominada José M. Alladio e Hijos S.A.) al 31 de julio de 2022 según Estado de situación patrimonial especial consolidado de fusión: Activo: \$28.496.196.539, Pasivo: \$11.073.574.584, y Patrimonio Neto: \$17.422.621.955; 5. Com-\$11.073.574.584, y Patrimonio Neto: \$17.422.621.955; 5. Com-promiso Previo de Fusión: fue suscripto el 31 de octubre de 2022; 6.
Resoluciones aprobatorias de Balances especiales, del Estado de situación patrimonial especial consolidado de fusión y del Compromiso Previo de Fusión: 6.i. DREAN S.A. (antes denominada José M. Alladio de Mision S.A.) e Hijos S.A.): Reuniones de Directorio del 24/10/2022 y del
31/10/2022 y Asamblea Extraordinaria de Accionistas del
31/10/2022, 6.ii. KRONEN INTERNACIONAL S.A.: Reuniones de Directorio del 24/10/2022 y del
31/10/2022 y Asamblea Extraordinaria de Accionistas del naria de Accionistas del 31/10/2022, 6.iii. WOLMER S.A.: Reuniones de Directorio del 24/10/2022 y del 31/10/2022 y Asamblea Extraordinaria de Accionistas del 31/10/2022. 6.iv. MAR-CAS ARGENTINAS S.A.: Reuniones de Directorio del 24/10/2022 y del 31/10/2022 y Asamblea Extraordi-naria de Accionistas del 31/10/2022; 7. Oposiciones: po-dran formularse en las sedes socia-les de DEEAN S.A. KRONEN INTERles de DREAN S.A., KRONEN INTER-NACIONAL S.A., WOLMER S.A. y MARCAS ARGENTINAS S.A. informa-das precedentemente, según corresponda, de lunes a viernes de 10 a 17 horas, dentro de los 15 días siguientes a la última publicación.

EL PARTIDO BUENOS AIRES PRIME-RO DISTRITO BUENOS AIRES- Informa que puede consultarse el balance nro. 13 período 01/01/2022 a 31/12/2022 en www.electoral.gob.ar

GRADEU S.A. Echevernía 1333, 101 CABA (1428). Res LOTBA Nocturna 25/03/23 Premio: 1º 335, Yamila Femández D.N.I. 31.009.409 Insc T°102 F°452 C.P.A.C.F.

KLA-BE S.A., CUIT 30-70732176-4, domiciliada en A Beruti 4565,0f 2,-CABA, transfiere a LOGSAT S.A.,-CUIT 30-71168696-3, domiciliada en Av Alvear 1881, Piso 7, OF B, CABA, la cartera de clientes del fondo de comercio rubro rastreo satelital móvil, que opera bajo el nombre de fantasía "Kla-be", en A Beruti 4565, Of 2, CABA, libre de deuda, gravamen y personal. Reclamos de Ley en A Beruti 4565,Of 2, CABA.

LA Monumental S.A., de Ahorro, Capitalización y Rentas - Humberto Primo 3351 1º Piso CABA, informa el resultado del sorteo LOTBA (noctuma) perteneciente al mes de Fe-brero, realizado el día 04-03-2023: Plan Triangular: 1) 377 Plan Ganador 10 símbolos: 1) 377, 2) 243, 3) 195, 4) 523, 5) 960, 6) 716, 7) 960, 8) 925, 9) 173, 10) 633.

0 PROVIDUS S.A. de Capitalización y Renta en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21 del Decreto Nº 142.277/43 y demás normas legales vigentes, hace saber: Sorteo Quiniela de la Ciudad de Buenos Aires (LOTBA), correspondiente al mes de Marzo de fe-

cha 25/03/2023:

1º Premio 335 2º Premio 150

3º Premio 299

4º Premio 665 5º Premio 947

Carlos Pellegrini 137 - 6º piso CABA

**EDICTOS** JUDICIALES

EDICTO Expte. Nº 2092/2023.I.-INSTRUMENTO ELECTORAL PARA
LA UNIDAD POPULAR Distrito Santa
Fe El Juzgado Federal con competencia electoral en el Distrito Santa
Fe, a cargo de la Dra. Sylvia Raquel
Aramberri Jueza Federal Subrogante, hace saber a la población que el
Informe de Balance AÑO 2022 art.
23 de la ley 26 215 correspondien-23 de la ley 26.215 correspondiente a la agrupación política INSTRU-MENTO ELECTORAL PARA LA UNI-DAD POPULAR, se halla disponible para su consulta en el siguiente si-Internet www.electogob.ar.- En Santa Fe, a los días del mes marzo del año 2023.

#### Sepelios y Participaciones

GOMEZ, José Luis, (Q.E.P.D.), falleció el 2 de abril de 2023. Vicepresidente del Centro de Jefes y Oficiales Maquinistas Navales. El Presidente Capitán de Ultramar Jorge Pablo Tiravassi y la Comisión Directiva del Centro de Capitanes de Ultramar y Oficiales de la Marina Mercante participan con gran pesar de su fallecimiento y hacen llegar sus condolencias a sus seres queridos y a sus compañeros y compañeras del Centro de Jefes y Oficiales Maquinistas Navales. Ruegan una oración en su memoria.

GOZALO, Pepe. Estaras siempre en nuestra memoria. @desayunos\_divinos.

GOZALO, Pepe. Lamentamos partida y te recordaremos con mucho cariño siempre... Estudio Vilches Marcas.



#### **EDICTOS**

María Magdalena Gutiérrez-Secreta-ria Electoral Nacional Temp.-

76 OFREC.

Primera Instancia en lo Civil y Co-mercial Federal Nº 5, a cargo del Dr. Patricio Maraniello, Secretaría Nº 10 a mi cargo, sito en Libertad 731 piso 10ºde Capital Federal, hace saber que José Antonio VE-TANCOURT COLMENARES, DNI Nº 95.870.372 de nacionalidad Vene-95.870.372 de nacionalidad Vene-zolana y de ocupación Técnico en Sistemas, ha iniciado los trámites tendientes a la obtención de la Ciudadanía Argentina. Cualquier perso-na que tuviere conocimiento de algún acontecimiento que pudiere obstar a dicha concesión, deberá hacer saber su oposición fundada al Juzgado. Publíquese por dos ve-ces. Buenos Aires, de Mayo de 2022.- M. Andrea Salamendy. Se-

#### **EDICTOS**

76 OFREC.

EDICTO . El Movimiento Al Socialis-mo, en virtud del Art. 24 LEY 26.215, informa la publicación del Balance Ejercicio Económico Finalizado el 31.12.2022 en http://www.electoral.gob.ar

**EXTRAVIOS** 

HE extraviado mi Analítico Universi-tario.. Pérdida del Diploma o Titulo. Facultad de derecho de la U.N.L.Z. Carrera de Martillero Público y Corredor de Comercio. M.N.165, Folio 449, Libro 79. Resolución I.P.J. C.A.B.A. Víctor Hugo Mondin. CELU-LAR Nº 1161597095.

LICITACIONES



SECRETARIA DE OBRAS E **INFRAESTRUCTURA PUBLICA** 

LICITACION PUBLICA Nº19/23

OBJETO:

"PROVISION Y COLOCACION DE CESPED SINTETICO" SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA PUBLICA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO"

Valor del Pliego: \$10.000,00.

Adquisición del Pliego hasta: 18/04/2023 15:00 hs

Fecha de Apertura: 21/04/2023 09:00 hs

CONSTITUCION 1046 2º PISO- SAN FERNANDO

OFICINA MUNICIPAL DE CONTRATACIONES



SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA PUBLICA

LICITACION PUBLICA N°20/23

OBJETO:

"PROVISION DE BALDOSAS"

SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA PUBLICA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO"

Valor del Pliego: \$10.000,00.

Adquisición del Pliego hasta: 18/04/2023 15:00 hs

Fecha de Apertura: 21/04/2023 10:00 hs

CONSTITUCION 1046 2º PISO- SAN FERNANDO

OFICINA MUNICIPAL DE CONTRATACIONES



SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA PUBLICA

LICITACION PUBLICA N°21/23

OBJETO:

"PROVISION DE ARTEFACTOS DE ILUMINACION PARA TEATRO" SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA PUBLICA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO"

Valor del Pliego: \$10.000,00.

Adquisición del Pliego hasta: 18/04/2023 15:00 hs

Fecha de Apertura: 21/04/2023 11:00 hs

CONSTITUCION 1046 2º PISO- SAN FERNANDO

OFICINA MUNICIPAL DE CONTRATACIONES

### Claringrilla Nº 19.696 En las columnas marcadas se leerá un pensamiento de Eugène Labiche.

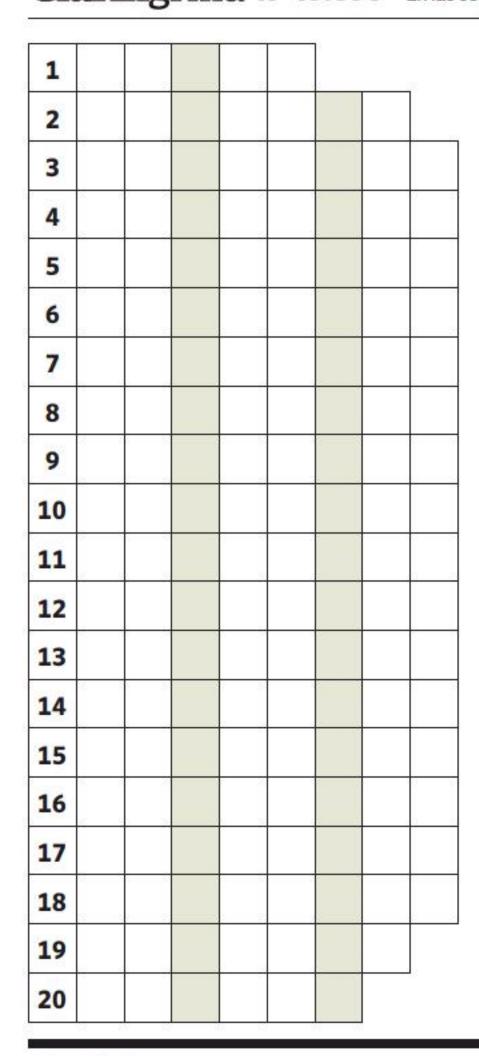

#### **Definiciones**

1► Aplanado en su forma, en oposición a hondo; 2 Ave rapaz, de unos 30 cm de largo que se alimenta de pájaros y otros animales pequeños que suele cazar al vuelo; 3 ▶ Que tiene mezcla de arena; **4**▶ Proceder judicialmente contra alguien; **5**▶ Fam. Arg. y Chile. Acción y efecto de enredarse en una discusión o pelea; 6 Que no es lo mismo ni parecido; 7 ► Óxido de hierro pulverizado, de color rojo, que se usa en pintura; 8 ► Ciudad de West Yorkshire, Inglaterra, situada en la cordillera de los Peninos, a 13,8 km al oeste de Leeds; 9 ▶ Tapar un agujero en la ropa cosiéndole un trozo de tela; 10 ► Persona que tiene por oficio hacer o vender muebles; 11 Lámina que se coloca ante la luz para que ésta no moleste a los ojos; 12 ▶ Que causa agitación, fatiga o cansancio; 13 En los pueblos primitivos, culto a los espíritus; 14 > Que lleva o trae una cosa de una parte a otra; 15 ► Adornar con franjas; 16 > Que no se puede explicar con palabras; 17 ► Natural de Pasco, departamento del Perú; 18 ► Arg. Establecimiento agrícola donde se preparan algunos productos lácteos, como la crema, el queso y la manteca; 19 ► Arte de producir melodías; 20 ▶ Burbujas.

#### Las palabras se forman con las siguientes sílabas

a-a-a-a-ar-ble-ble-brad-cau-co-có-colcre - da - dar - dis - dor - en - fa - fa - ford - fran - ga go - i - je - lán - lla - lo - me - me - men - mis - mo mue - ne - ni - nis - ño - pan - pas - pas - pe - pla pom - por - que - re - re - rí - ro - sar - so - ta - ta - tar -ti-tin-to-tren-vi-yo-za.

### Sudoku

Complete cada tablero (subdividido en nueve cuadrados) de 81 casillas (dispuestas en nueve filas verticales y horizontales) llenando los casilleros vacíos con los números del 1 al 9, de modo que no se repita ninguna cifra en ninguna fila vertical ni horizontal, ni en cada cuadrado. Las soluciones, mañana.

| ásico | ) |   |    |    |   |   |      |   |
|-------|---|---|----|----|---|---|------|---|
|       |   |   | 1  | 7  | 2 |   | 4    |   |
| š     | 7 |   |    | 8  |   | 2 | 9 [2 | 9 |
|       |   |   | Se | 54 |   | 3 |      |   |
|       |   |   |    |    | 1 |   | 6    |   |
|       |   | 9 | 6  |    | 7 |   |      |   |
|       |   | 4 |    |    |   |   |      |   |
| 7     | 9 |   |    |    |   |   | 1    |   |
| 4     |   |   |    | S. |   | 9 | D [2 | 6 |
|       | 1 | 2 |    |    | 4 |   |      | 3 |

|   |   | 5 | 1 |      | 7 |   | 6 |   |
|---|---|---|---|------|---|---|---|---|
|   |   |   |   | 8    |   |   | 2 | 9 |
|   |   |   |   |      |   | 1 |   |   |
|   |   | 2 |   | 4    | 3 |   |   |   |
| 7 | 4 |   |   |      | 9 |   | 5 | 1 |
|   |   |   |   |      |   | 6 |   |   |
|   |   |   | 3 | i de |   |   |   |   |
|   | 9 | 8 |   | 2    | 4 |   |   |   |
|   |   |   |   |      |   | 9 | 1 |   |

#### Trivialidades Nº 3043

¿Con la Luna en qué

| fase se producen las<br>mareas más altas? | medido la mayor<br>diferencia entre mareas? | mayor sudestac<br>Río de la Plata? |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|
| Nueva                                     | ☐ Canadá                                    | Enero 2000                         |
| Creciente                                 | ☐ Groenlandia                               | Febrero de 19                      |
| Llena                                     | Patagonia                                   | Febrero de 19                      |
| Menguante                                 | Siberia                                     | Abril de 1940                      |
|                                           |                                             |                                    |

Fn qué lugar se ha

| ¿Cuándo ocurrió la<br>mayor sudestada en el<br>Río de la Plata? | ¿En qué lugar se calculó<br>una marea terrestre de<br>hasta medio metro? |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| ☐ Enero 2000<br>☐ Febrero de 1993                               | Londres París                                                            |
| Febrero de 1951                                                 | Hamburgo                                                                 |

Oslo

#### Autodefinido Nº 6.971

Defina las palabras siguiendo el sentido que indican las flechas, escribiendo una letra en cada casillero libre.

|                                                                            | w                                                        | -1-                                                            | Tanna Au anus                                                 | _                               | -                                                       | Tw          | _                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------|
| REL                                                                        |                                                          | DIOS AZTECA<br>DE LA LLUVIA<br>Y DEL RAYO                      | LAR QUE VA A<br>LO LARGO DEL<br>CUERPO DE SE-<br>RES CORDADOS | (SE)<br>ENFERMARSE<br>LA PLANTA | LIBRO DEUTE-<br>ROCANÓNICO<br>DEL ANTIGUO<br>TESTAMENTO |             | CON PREDISPO-<br>SICIÓN NATU-<br>RAL PARA<br>ALGO (PL) |
| VOLCÁN DE<br>ITALIA, EN<br>SICILIA                                         | •                                                        | •                                                              | •                                                             | •                               | ARTÍCULO<br>INDETER-<br>MINADO                          | <b>&gt;</b> | *                                                      |
| GUE TIENE<br>COSAS DE<br>LOCA O<br>PARECE LOCA                             | •                                                        |                                                                |                                                               |                                 |                                                         |             |                                                        |
|                                                                            |                                                          |                                                                |                                                               |                                 | ITEM                                                    | <b>•</b>    |                                                        |
| DILATADO,<br>EXTENDIDO                                                     | •                                                        |                                                                |                                                               |                                 | PERDIZ<br>PARDILLA                                      |             |                                                        |
| AMINORAS,<br>REDUCES A<br>POCO UNA<br>CANTIDAD                             | EL DEPARTA-<br>MENTO DE<br>MAYOR<br>EXTENSIÓN<br>DE PERU | •                                                              |                                                               |                                 | •                                                       |             |                                                        |
| •                                                                          |                                                          |                                                                |                                                               |                                 |                                                         |             |                                                        |
|                                                                            |                                                          |                                                                |                                                               |                                 |                                                         | FÉRETRO     |                                                        |
| PLATO TÍPICO<br>DE LA REGIÓN<br>VALENCIANA,<br>EN ESPAÑA                   | *                                                        |                                                                |                                                               |                                 |                                                         | *           | ALCE                                                   |
| PRONOMBRE<br>PERSONAL                                                      |                                                          | DISMINUYE LA<br>LONGITUD,<br>DURACIÓN O<br>CANTIDAD<br>DE ALGO |                                                               | UNE<br>CON<br>CUERDAS           | <b>&gt;</b>                                             |             | *                                                      |
| •                                                                          |                                                          | ASEGURARÁN,<br>SOSTENDRÁN,<br>OPINARÁN                         | •                                                             |                                 |                                                         |             |                                                        |
|                                                                            |                                                          | EINSTENIO                                                      |                                                               |                                 |                                                         |             |                                                        |
| COMPRENDÍ<br>EL SENTIDO<br>DE LO<br>ESCRITO                                | •                                                        |                                                                |                                                               | DIOSA<br>EGIPCIA<br>DEL CIELO   | <b>&gt;</b>                                             |             |                                                        |
| REUNIÓN VIO-<br>LENTA USUAL-<br>MENTE PARA<br>CONSEGUIR UN<br>FIN POLÍTICO | ·                                                        |                                                                |                                                               |                                 |                                                         |             |                                                        |

#### Soluciones

Sudoku Nº 6.388

#### Básico

| 7 | 6 | 4 | 1 | 9 | 2 | 5 | 8 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1 | 5 | 3 | 6 | 7 | 9 | 4 | 2 |
| 3 | 2 | 9 | 5 | 8 | 4 | 7 | 6 | 1 |
| 9 | 5 | 8 | 2 | 3 | 1 | 6 | 7 | 4 |
| 1 | 7 | 6 | 4 | 5 | 9 | 2 | 3 | 8 |
| 4 | 3 | 2 | 8 | 7 | 6 | 1 | 9 | 5 |
| 6 | 4 | 3 | 9 | 2 | 5 | 8 | 1 | 7 |
| 2 | 8 | 7 | 6 | 1 | 3 | 4 | 5 | 9 |
| 5 | 9 | 1 | 7 | 4 | 8 | 3 | 2 | 6 |

| Av | anz | add | 0 |   |   |   |   |   |
|----|-----|-----|---|---|---|---|---|---|
| 2  | 6   | 5   | 4 | 9 | 1 | 7 | 8 | 3 |
| 4  | 8   | 7   | 2 | 5 | 3 | 6 | 1 | 9 |
| 3  | 1   | 9   | 7 | 6 | 8 | 2 | 5 | 4 |
| 7  | 2   | 6   | 5 | 1 | 9 | 3 | 4 | 8 |
| 5  | 9   | 3   | 8 | 4 | 7 | 1 | 2 | 6 |
| 8  | 4   | 1   | 3 | 2 | 6 | 5 | 9 | 7 |
| 1  | 7   | 4   | 6 | 8 | 5 | 9 | 3 | 2 |
| 9  | 3   | 8   | 1 | 7 | 2 | 4 | 6 | 5 |
| 6  | 5   | 2   | 9 | 3 | 4 | 8 | 7 | 1 |

#### Claringrilla Nº 19.695

...pues es grandísimo remedio para muchos males (conclusión). Esquilo. Dramaturgo griego.

|    |   | 7 |   | - | V |   |   |     |   |
|----|---|---|---|---|---|---|---|-----|---|
| 1  | A | P | 0 | G | E | 0 |   |     |   |
| 2  | C | U | R | A | D | 0 | R |     |   |
| 3  | н | E | C | н | 1 | Z | A | R   |   |
| 4  | E | S | Т | R | 0 | P | A | J   | 0 |
| 5  | R | E | C | Í | P | R | 0 | C   | 0 |
| 6  | E | S | Т | R | A | T | E | G   | A |
| 7  | A | G | A | R | R | 0 | Т | A   | R |
| 8  | G | R | 1 | S | A | L | L | A   | S |
| 9  | C | A | Т | A | М | A | R | Á   | N |
| 10 | A | N | 1 | Q | U | 1 | L | A   | R |
| 11 | A | D | Y | A | C | E | N | T   | E |
| 12 | R | 1 | A | С | н | U | E | L   | 0 |
| 13 | A | S | Т | R | 0 | N | A | V   | E |
| 14 | F | 1 | L | 0 | S | 0 | F | A   | R |
| 15 | 0 | М | N | ĺ | М | 0 | D | 0   | S |
| 16 | P | 0 | В | L | A | D | 0 | R   | A |
| 17 | P | R | 0 | В | L | E | М | A   |   |
| 18 | C | E | R | Т | E | Z | A |     | • |
| 19 | 1 | М | P | U | S | 0 |   | (6) |   |

#### Autodefinido Nº 6970

Horizontales. Así, oir, tudesco, apestas, Olot, ilesos, vado, mogrebí, arianos, cutre, Napoleón. Verticales. Patao, amará, suplidor, ideológico, este, Raúl, post, siente, Icaro, boro, ros, seisén.

#### Trivialidades No 3043

 Con luna nueva. Se suele pensar que ocurren sólo con llena. Pero en este caso, simplificando, la Tierra está en medio del Sol y la Luna, que vemos llena y le otorgamos mayor poder gravitacional. Pero es muy levemente mayor con luna nueva, cuando el Sol y la Luna están alineados, digamos, del mismo lado. (No sólo la gravedad influye en las mareas.) • En la bahía Fundy, Canadá, donde según épocas del año se ha medido una diferencia de 16,3 m. (En Río Gallegos, unos 9 m.) • Entre el 14 y 15 de abril de 1940. En el Semáforo del Riachuelo se midieron 4,4 m con un pico momentáneo de 4,65. En otros lugares, 3,85. (Febrero 1993: 3,93m. Normal: 1,50.) . Sol y Luna también producen "mareas de tierra". Se dice que en Hamburgo.



#### Precio de los opcionales

Nick Junior Preescolar \$700,00 - Revista Paw Patrol \$630,00 - Instrumentos Musicales \$1.499,90 - Colección John Grisham \$1999,90-Edición Especial Argentina Campeón Mundial \$1.499,90- Mundo Insólitos \$700,00-Colección Personajes \$590,00 - Relanzamiento Cocina Práctica "Los más pedidos" \$2,499,90 - Peluches con disfraz de La Granja de Zenón \$2199,90-Peppa Pig Preescolar \$450,00-PYMES \$700,00-Genios \$550,00-Genios Edición Especial Lanzamiento \$700,00 \$500,00-Arquitectura \$500,00-ELLE \$1100,00.

#### Edición del día

Edición de 56 páginas para Capital Federal, Gran Buenos Aires, Campana, Capilla del Señor, Empalme Lobos, La Plata, Lobos, Lujány Zárate. Edición de 56 páginas para el resto de la Argentina. El precio de tapa es sin recargo de envío para Capital Federal, Gran Buenos Aires y La Plata. Para el resto del país el precio de tapa es con recargo. DIRECCIONES: Arte Gráfico Editorial Argentino S.A. Registro de la propiedad intelectual nº 4296905. Dirección, Redaccióny Administración: Piedras 1743 (1140), Capital. Fax: 43097200. Impresióny Circulación: Zepita 3220 (1285), Capital. Tel.: 4309-7800. Fax 4309-7810. Publicidad: Tacuari 1846 (1139), Capital. Tel.: 4348-7777. Fax Publicidad: 4348-7704/7730, Fax Clasificados: 4348-7707.

CLARÍN ES PROPIEDAD DE ARTE GRÁFICO EDITORIAL ARGENTI-NOS.A. EDITOR RESPONSABLE: RICARDO KIRSCHBAUM.

CARTAS AL PAIS

### "Scaloni-Messi... el país necesita una combinación parecida"

Nuestro fútbol tuvo la suerte de que coincidieran en la selección Lionel Scaloni y Lionel Messi.

El primero es un típico formador de equipos: reunió a una treintena de jugadores dispersos por el mundo, todos excelentes y por eso con alta evaluación propia. Supo transmitir sus ideas por convicción, sin imponerlas, y logró incorporar en todos el sentido de pertenencia al grupo y de colaboración sin egoísmos. Se estableció una base de respeto entre todos y el director, e incluso un cierto grado de amistad y aún de admiración mutua. Esto generó confianza.

Había que transferir las ideas compartidas y consensuadas al campo de juego. Allí la figura de Messi es excepcional. Es el mejor del mundo y él lo sabe. Pero en la cancha es uno más: colabora con todos, nunca un reproche a un compañero por un error. Si tiene que hacer una observación, la hace de modo que solo se entere el receptor. Nunca una protesta, ganando o perdiendo. El capitán organiza y ordena el juego con respeto para sus compañeros, el cuerpo técnico y los adversarios. Todos lo admiran.

El resultado fue el campeonato mundial. Ojalá que una combinación parecida de personalidades y voluntades pueda aplicarse al jugar el difícil partido que el país deberá enfrentar.

**Héctor Pastorino** 

pastorino.hector1@gmail.com

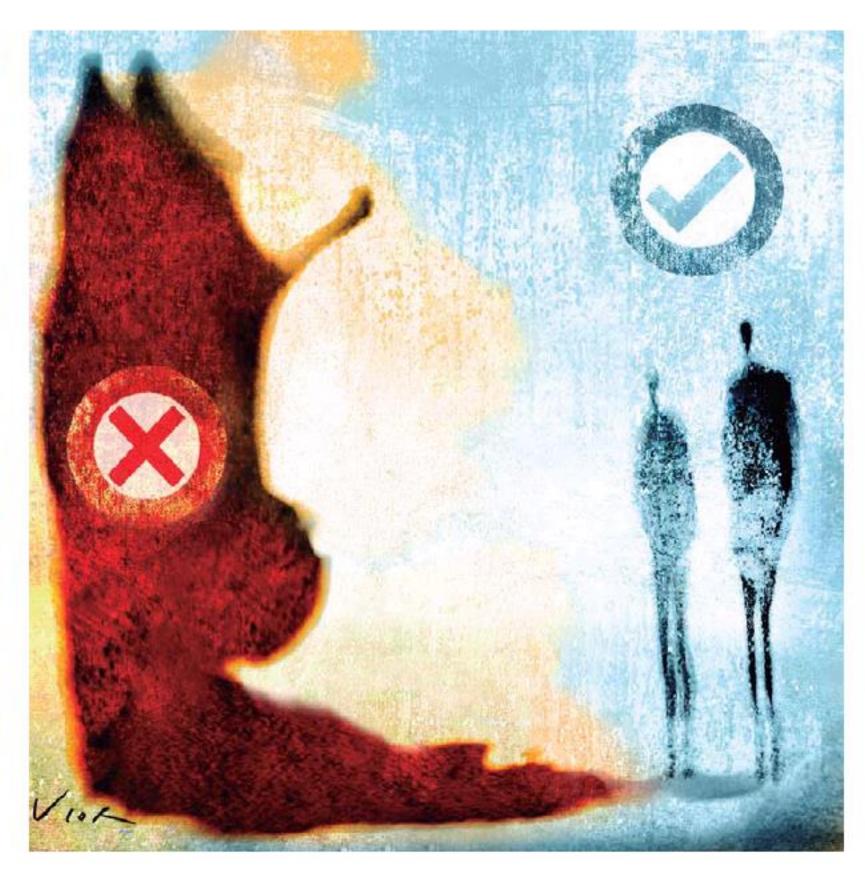

#### De los chicos de Malvinas a los muchachos del Mundial

Se me llenan los ojos de lágrimas y me tiembla el pecho. Siento una emoción enorme cada vez que escucho a los integrantes de la Selección Argentina de fútbol cantando "Muchachos" y acordándose de nosotros.

Ninguno de ellos tiene más de 30 y pico de años y dicen que no se van a olvidar de los "chicos de Malvinas". Me explota una emoción difícil de explicar. Es orgullo y es tristeza por haber perdido la guerra.

Todo se mezcla y no puedo creer que Messi y su equipo nos mencionen así. Tengo un doble agradecimiento por ustedes, los muchachos que ganaron el Mundial de Qatar y que además se acuerdan de nosotros, los chi-COS.

Gracias, no puedo parar de llorar.

Adrián "Indio" Cabello

SOLDADO CLASE 62 Info@Indlocabello.com.ar

#### Dos guerreros que pasaron de combatir el fuego al horror

En 1982 ya eran hombres y decidían por sí solos. Se sentían solidarios y valor no les faltaba. Para ayudar a su comunidad, Sergioy Ricardo se incorporaron a Bomberos Voluntarios de La Matanza. Sorpresivamente a uno como soldado conscripto y al otro como oficial naval los subieron a un avión con destino desconocido. Terminaron en el Sur. Comenzaba la guerra. Sergio, por ser bombero y sus conocimientos en primeros auxilios y rescate, formó parte de una tripulación que a bordo de un Hércules sobrevolaba sobre las olas para no ser detectados llevando pertrechos a Malvinas y trayendo heridos. Ricardo estuvo embarcado en el ARA Belgrano hasta el día de su cobarde hundimiento.

Ambos volvieron gracias a Dios y son ejemplo. No fueron chicos de la guerra sino dos guerreros que pasaron de combatir el fuego a desafiar los horrores de la guerra. En ellos mi homenaje a hombres y mujeres que siguen siendo anónimos para la mayoría de los argentinos. Abel Osvaldo Nuccio

CTE. MAYOR (R) / BOMBERO VOLUNTARIO aonuccio@hotmall.com

#### "Pretenden tapar con gritos sus intenciones oscuras"

El político argentino grita. Gritó Perón, pidiendo alambre de enfardar para colgar a sus opositores. Gritó Galtieri desafiando a Gran Bretaña y mandando a la muerte a jóvenes inocentes. Grita Alberto Fernandez, cuando sabe bien que miente y no tiene nada con sustento que decir.

Pretenden tapar con gritos su inutilidad, sus bajezas y sus intenciones oscuras. Y siempre, inevitablemente, esos gritos trajeron dolor y decadencia. Alguien dijo: "El árbol cae con estruendo, la semilla crece en silencio". Tal vez alguna vez aprenderemos a ignorar a los ídolos con pies de barro que solo saben gritarnos.

#### Carlos Sala Spinelli

csalaspinelli@gmall.com

#### YPF: una sentencia "descalificada y desoída"

En 2012, cuando la dispuso, el Gobierno pretendió otorgarle a la expropiación de Repsol-YPF un tono épico. Creyó que, a la par de cumplir un acto de justicia, contribuía a la preservación de nuestra soberanía. Por supuesto, su arrebato fanático no previó las consecuencias judiciales. Más que minimizarlas las descartó incentivado por su soberbia. En su bitácora no hubo lugar para la probabilidad de un fallo adverso como el que acaba de pronunciar un tribunal estadounidense. Lo cierto es que la demagógica decisión de entonces acarreará un grave perjuicio económico para el país.

Kicillof fue artífice del desatino y Cristina Kirchner, su musa inspiradora. El oficialismo ya sostiene que nos hallamos ante una nueva versión del lawfare y sometidos a la presión de medios hegemónicos. Su descargo incluirá la carta que mejor juega: la de victimizarse y denunciar que EE.UU. también tiene su propio "Comodoro Py". Completará su desvarío apelando a la actitud que esgrime cuando los fallos no lo favorecen: increpando a los jueces y parafraseando conceptos de Cristina: "A la Argentina la absolvió la historia...".

Alejandro De Muro demuroalejandro4@gmall.com

#### Pide cambiar la legislación en casos de menores abusados

En el caso de la denuncia a Jey Mammón no le compete a ninguna persona dar una opinión certera de que fue lo que realmente sucedió. Para eso está la Justicia que es la encargada de averiguar y juzgar. Pero sí deberían observar los que dictan las leyes, como también los jueces, tener algo bien en claro y sin cuestionamientos: el dolor no prescribe.

Todo delito tiene su gravedad, pero algunos son más graves que otros. Así como los delitos de lesa humanidad no prescriben, también debieran estar en la misma categoría las violaciones a menores de edad. Los chicos abusados sufren de diversas consecuencias psicológicas; un daño que a veces les queda irremediablemente de por vida. Son las víctimas del accionar de personas enfermizas. Los adultos no tienen derecho a cometer semejante tipo de bajezas. Por lo tanto, a éstos se le debe aplicar todo el peso de la ley y que no haya fecha de vencimiento para esta clase de aberraciones. Sería correcto que sean juzgados sus autores y condenados, aun habiendo pasado mucho tiempo desde que se cometió el delito en cuestión. Deberá modificarse la legislación para que los abusos a menores sean judicialmente imprescriptibles.

Hugo Modesto Izurdiaga modestolzur@yahoo.com.ar

Correo: Tacuari 1840, C1140AAN Fax: 4309-7200/7319

Email: cartasalpais@clarin.com

Los textos destinados a esta sección no deben exceder las 20 líneas escritas a máquina o los 1.200/1.300 caracteres en procesador con espacios. Es imprescindible que estén firmados y con constancia del domicilio y número de documento. Clarín se reserva el derecho de publicar las cartas recibidas, como así también de editarlas y/o resumirlas cuando lo considere conveniente.



DIARIOS DE AYER, DIARIOS DE HOY HACE 50 AÑOS

# Una Argentina en transición, caótica y violenta

El país era un volcán a punto de entrar en erupción. El 11 de marzo, Héctor Cámpora había ganado las elecciones presidenciales como candidato del peronismo, con Perón proscripto en Madrid. El ERP (Ejército Revolucionario del Pueblo, trotskista), ya con divisiones en su interior, había anunciado a través de su jefe, Mario Santucho, que no dejaría "la vía armada". Así, los actos de la guerrilla no se detenían: en paralelo, la juventud politizada iría creciendo en su recelo contra la dictadura en retirada de Lanusse, quien había guiado el proceso eleccionario, en contra de muchos altos man-

dos de las Fuerzas Armadas. En la foto se observa el rostro contrariado del presidente de facto, en su visita a la familia del almirante Alemán, "cautivo de un grupo extremista". En tanto, no se tenían rastros del gerente de una multinacional que seguía secuestrado. Así funcionaba el doble operativo de pinzas de la guerrilla contraria al proceso democrático. Venganzas políticas contra jefes castrenses y secuestros extorsivos a empresarios para obtener fondos. El vice electo, el conservador popular bonaerense Solano Lima, viajaba a Madrid para entrevistarse con Perón.



PRINTED AND DISTRIBUTED BY PRESSREADER
PressReader.com +1 604 278 4604



MÁX



MÁX 23° MIÉRCOLES

Correo Argentino Franquicia a pagar Cta. № 41



#### **PASIONES ARGENTINAS**

### Los que hacen la revolución del "café con leche"



#### Ernesto Jackson

ejackson@agea.com.ar

Arturo Jauretche y Raúl Scalabrini Ortiz ya se referían así, a mediados del siglo pasado a quienes eran progresistas sólo en la mesa de los bares. La referencia histórica la trajo semanas atrás un columnista de este diario, a propósito de la arenga de un político bastante joven, hijo de una dirigente ya veterana, que pretendía marcar los límites dentro de los cuales quien quiera ser candidato por el espacio al que pertenece, debía reunir los requisitos por ella señalados. Lo que se dice un "árbitro" del barrio o la dueña de la pelota en el potrero. Lo llamativo o no tanto, por aquello de la fábrica de aplausos, era que el orador era aclamado cada vez que levantaba la voz y proponía medidas revolucionarias que, curiosamente, estando él y su madre en el poder desde hace veinte años, nunca jamás atinó a proponer. Vale aclarar que este revolucionario de "café con leche", se calza el uniforme (en verdad, era una vieja y deshilachada bermuda) de progresista no solo cuando cada tanto ocupa su banca nacional, sino sobre los escenarios armados por los fanáticos seguidores, bien alimentados con dineros públicos que defienden con uñas y dientes. Se los suele observar, poniendo a prueba la verdadera pasión y el enorme aguante de quienes los escuchan, proponiendo batallas políticas, económicas y hasta culturales, desde la comodidad de una banca o de un puesto público muy bien remunerado al que llegó sin mérito alguno. Son los "revolucionarios de café". Siempre estuvieron presentes en la vida argentina, pero en los últimos tiempos encontraron un terreno más que propicio para fabular proyectos y embaucar y arrear a sus fanáticos.

CRIST

Remarcador



#### YO, MATÍAS Por Sendra









TIRA Y AFLOJA Por Erlich



DIÓGENES Y EL LINYERA Por Tabaré











S LO QUE HAY (REALITY) Por Altuna\*





